# LAVANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO DE 2024. NÚMERO 51.282

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

CAMPAÑA ELECTORAL EUROPEA

# Sánchez pide el voto ante la embestida del PP por la citación de su mujer

El juez llama a Begoña Gómez a declarar como investigada el 5 de julio, populares y Vox instan al presidente a dimitir y este pide responder el 9-J

POLÍTICA / P. 12, 13 Y EDITORIAL CONTESTO EN

# Modi gana en India con menor ventaja de la prevista y tendrá que negociar

El primer ministro de India, el nacionalista Narendra Modi, ganó las elecciones que le aseguran un tercer mandato, aunque tendrá que negociar con otros partidos de su coalición al obtener un triunfo más ajustado de lo previsto. La oposición, liderada por el partido Congreso Nacional, celebró su buen resultado como si fuera una victoria. INTERNACIONAL / P. 3 Y EDITORIAL

# El empleo turístico dispara la afiliación a un nuevo récord

ECONOMÍA / P. 47

## LEY EN ESPAÑA

Las redes sociales, vetadas a menores de 16

SOCIEDAD / P. 22 Y 23

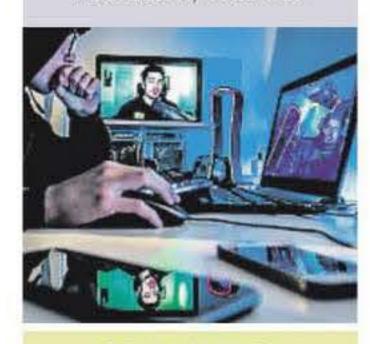

# CIEN EUROS

Collboni, multado por ir en bici en una vía prohibida

VIVIR / P. 32





EL ACCIDENTADO ESTRENO DEL ULTRA FARAGE

Nigel Farage, impulsor del Brexit, anunció ayer su candidatura a la Cámara de los Comunes, una decisión que pretende debilitar aún más a los conservadores de Rishi Sunak, hundidos en las encuestas. La aventura de Farage no pudo empezar peor: el batido de plátano que le lanzó una joven en el acto de presentación de la campaña impactó de lleno en su rostro. INTERNACIONAL / P. 4



# exvicealcaldesa de Madrid muere a tiros La Policía apunta a un ajuste de cuentas

Un hermano de la

La Policía apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico y el blanqueo

enida SOCIEDAD / P. 26

Una sospechosa en el coche en que huyó antes de ser detenida

# Todo muy previsible



Jordi Juan Director

l juez Juan Carlos Peinado ha acabado por citar a declarar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, como era previsible. A pesar de que el origen de la denuncia fue una querella de la organización ultraderechista Manos Limpias, basada en recortes de prensa, y que la Guardia Civil realizó un informe pericial que concluía que no había rastro de tráfico de influencias en la actuación de Gómez, estaba claro que el magistrado Peinado la acabaría llamando para una declaración una vez le había otorgado ya la condición de investigada. Tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid avalaron su investigación judicial porque creen que parte del relato de hechos de la denuncia es verosímil.

A partir de aquí, más allá de las sospechas que pueda albergar la actuación de este juez -el Supremo ha legislado que no se puede iniciar un proceso penal solamente a partir de noticias en la prensa-, hay que dejar a la justicia que haga su trabajo. Esta sería la premisa principal de estos próximos días y todo lo demás sobra. Que el anuncio de la citación se produzca cinco días antes de unas trascendentales elecciones europeas no deja de ser significativo, pero el juez tiene potestad para hacerlo. Nada que decir.

Sin embargo, como las consecuencias de esta decisión judicial tienen unas evidentes connotaciones políticas, es normal que cada uno intente arrimar el ascua a su sardina. El PP y Vox se sintieron cargados de razón para pedir la dimisión del presidente del Gobierno después de tantos días en los que convirtieron las actividades de Gómez en el gran escándalo de la legislatura. A su vez, Pedro Sánchez aprovechó la oportunidad para volver a hablar de "bulos", "fango" e intentar darle la vuelta a la situación pidiendo el voto a los ciudadanos este próximo domingo. Es decir, todo también muy previsible.

La polarización es tan fuerte hoy en España que la citación

no va a hacer cambiar de opinión a los partidarios de unos, ni de otros. Esperemos que esta politización no afecte a la causa judicial y todo se aclare. En fin, es más un deseo que un convencimiento.



# LOS SEMÁFOROS

Jordi Farrés

Presidente Fundació Tot Raval

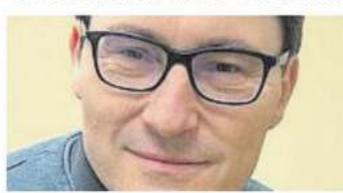

Las entidades del Raval han puesto en marcha una iniciativa para recaudar fondos que permitan desarrollar diversos proyectos sociales dirigidos a las mujeres de este barrio barcelonés. / P. 33

## Mirna Lacambra

Directora artística de la FOC



Cuando cumple 91 años, Mirna Lacambra acaba su dilatada trayectoria como impulsora y divulgadora de la ópera. La Fundació Ópera a Catalunya (FOC) la releva por Jordi Torrents a partir de enero. / P. 41

Cofundadora de la startup Alinia

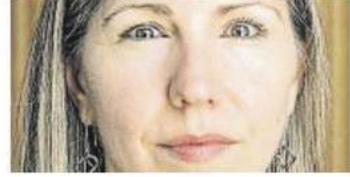

Font ha regresado a Barcelona tras abandonar Twitter, donde dirigía el equipo de ética algorítmica, y ha fundado la startup Alinia, especializada en inteligencia artificial para empresas. / P. 51

Futbolista

La futbolista de la República Democrática de Congo Ruth Kipoyi agredió salvajemente con un puñetazo a la marroquí Yasmin Mrabet durante un partido entre ambas selecciones. / P. 46



# Ariadna Font



# **Ruth Kipoyi**





Hagamos un gesto. John Rose, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Tennessee, interviene en nombre del Partido Republicano con su hijo Guy haciendo notar su presencia en el hemiciclo



LA MIRILLA

# El misterio de las PAU

os exámenes de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) están tan resguardados antes de repartirlos a los estudiantes como los libros olvidados del cementerio secreto de La sombra del viento. Precisamente ayer, en que un fragmento del libro de Ruiz Zafón apareció en el examen de lengua castellana, un misterio cruzó fugaz por las redes sociales: la Viquipèdia desveló en un tuit el autor elegido en el examen antes de tiempo. Algo insólito. Un grupo de profesores, baja estricta confidencialidad, diseña

y elabora las pruebas. El Consell Interuniversitari de Catalunya los guarda celosamente bajo cien cerrojos. Los Mossos d'Esquadra los custodian hasta los 217 tribunales. Las cajas no se abren hasta la hora indicada, poco antes de que se inicie el examen, y los presidentes de los tribunales tienen orden de no entregarlos a los profesores que han acompañado a sus alumnos (se hacía hace unos años) ni, por supuesto, a la prensa que aguarda pacientemente. Pero ahí estaba el tuit, liberando un secreto "como una nube de polvo dorado"...



CREEMOS QUE...

# La voz de Laporta

FC Barcelona está atravesando una situación muy delicada deportiva, económica y socialmente, con episodios como el cambio de entrenador en el equipo masculino que no se han explicado a los socios y aficionados con claridad. El presidente Joan Laporta concedió ayer una entrevista a los medios del club (concretamente a la nueva plataforma Barça One) que, grabada y editada previamente, repasó todos los asuntos de la actualidad pero sin entrar en profundidad en los que son más comprometedores. Lapor-

que el modo de despedir a Xavi ha sido "elegante", ensalzó la figura de Hansi Flick, el nuevo entrenador, no detalló cómo resolverá los problemas económicos más urgentes para poder fichar y adelantó que la intención del club es seguir contando con João Félix y Cancelo. Laporta, en la campaña electoral, prometió transparencia durante su mandato, una promesa que sería más creíble si una entrevista de tanto interés hubiera congregado a periodistas de todos los medios a través de una rueda de prensa con turno de preguntas..

ta, entre otras cosas, aseguró

# ÍNDICE

| INTERNACIONAL3 |  |
|----------------|--|
| POLÍTICA11     |  |
| OPINIÓN18      |  |
| SOCIEDAD22     |  |
| NECROLÓGICAS28 |  |
| VIVIR29        |  |
| CULTURA39      |  |
| DEPORTES43     |  |
| ECONOMÍA47     |  |

# Internacional

Elecciones legislativas en India

# Modi ya no es imbatible

El BJP vuelve a ganar las elecciones, pero pierde la mayoría



Seguidores del BJP celebraban ayer los resultados frente a la sede del partido en Nueva Delhi

**JORDI JOAN BAÑOS** Bangkok. Corresponsal

El Partido del Pueblo Indio (BJP) ha vuelto a ganar las elecciones en India, pero sin la mayoría absoluta de la que había disfrutado durante diez años. Narendra Modi no tiene garantizado un tercer mandato tranquilo, y su investidura, de hecho, no está del todo cerrada. En el recuento de ayer, que aún no ha terminado, la oposición logró dar la vuelta a los malos resultados que le vaticinaban todos los sondeos a pie de urna. La alianza vertebrada por el Congreso Nacional Indio (INC), junto a varios partidos regionales, se acerca peligrosamente a los 240 escaños estimados para el BJP,

En cualquier caso, la llave de la legislatura estará en manos de dos partidos que se alinearon en el último momento con la Alianza Democrática Nacional (NDA) de Modi. Sus dirigentes, los veteranos Nitish Kumar -en Bihar- y Chandrababu Naidu -en Andhra Pradesh- han cambiado de chaqueta varias veces en el pasado, por lo que el India (acrónimo de la coalición opositora) insiste en que el cambio es posible.

por lo que su líder, Rahul Gandhi,

no tira la toalla.

El caso es que, a última hora de ayer, el BJP estaba bastante lejos de los 272 escaños necesarios para la mayoría absoluta, aunque la suma de escaños de sus socios de alianza deberían permitirle rozar el umbral de los 300. Más lejos aún estaba el Partido del Congreso, con un centenar de escaños, aunque arropado por los buenos resultados de algunos de sus socios, en Bombay, en Bengala, en el Punyab o en el populoso estado de Uttar Pradesh.

Que estas elecciones no iban a ser un paseo para Modi quedó cla-

Las bolsas indias acusaron la incertidumbre sobre el futuro de Modi y perdieron un 6%

ro tan pronto como empezó el escrutinio. Al cabo de unas horas, Rahul Gandhi señalaba que "el mandato es claro, el pueblo no quiere a Narendra Modi". Aunque lo quiera bastante más que a su partido, que debe contentarse con un centenar de escaños.

"El problema del BJP es que Modi es su único reclamo para ga-

nar votos", opina para La Vanguardia Srinjoy Chowdhury, editor de política del canal Times Now. Chowdhury, de todos modos, considera que la investidura de Modi "es segura en un 99%, solo dependerá de las carteras que ofrezca".

Nitish Kumar aseguró anoche su apoyo a Narendra Modi, aunque él fue uno de los artífices de India. Se desvinculó de la coalición anti-Modi aduciendo discrepancias. Pero lo cierto es que ni él ni Naidu -que se ha impuesto en las elecciones paralelas en su es-

la investidura y el nivel de con-

GOBIERNO

# BJP de Narendra Modi

Derecha supremacista hindú. "Hindú, hindi, Indostán". El BJP lo es casi todo en la Alianza Democrática Nacional, Pero dos de los partidos (en Odisha y Andhra Pradesh) que se arrimaron a esta en el último momento, creyendo que arrasaría, pueden cambiar de bando si a la coalición India liderada por el Partido del Congreso le salen los números, a cambio de mayores cuotas de poder.

tado, a los pocos meses de pasar 53 días en la cárcel- pertenecen a la familia política de Modi, que es la de la derecha supremacista hindú. No hubo anoche fiesta alguna en Benarés, circunscripción de Modi, pero este celebró en Nueva Delhi su tercera victoria consecutiva, que es también "la de la mayor democracia del mundo". Antes que él solo lo había conseguido Jawaharlal Nehru, bisabuelo de Rahul Gandhi. Este último declaró anoche que hoy su coalición decidiría si se presentaban o no a

**OPOSICIÓN** 

# Congreso Nacional Indio de Rahul Gandhi

Centroizquierda aconfesional, con mayor sensibilidad federal. No en vano, sus aliados en la coalición India, en Bengala, Tamil Nadu o Uttar Pradesh suman juntos más diputados que el propio Congreso Nacional. Este fue el partido de Gandhi y luego de la dinastía de Nehru, su hija Indira y su nieto Rajiv Gandhi, padre de Rahul.



#### **Elecciones indias**

Población: 1.440 millones

Sufragios por contar: 642 millones

Escaños en juego (Lok Sabha o Cámara Baja) 543 Mayoría 272

33 responsables de mesa han muerto por el calor en el último día de votación

Anna Monell / LA VANGUARDIA

versaciones con otras fuerzas. Lo que está claro es que el electorado indio le ha negado esta vez

a Modi la carta blanca que obtuvo en el 2019, al hilo de un bombardeo de represalia sobre territorio pakistaní. Lo más parecido a un golpe de efecto, esta vez, ha sido la inauguración del templo dedicado a Rama sobre las ruinas de la mezquita mogol de Ayodhya. Aunque el tiro le ha salido por la culata al BJP, puesto que ha perdido dicho escaño.

Las bolsas indias también acusan la incertidumbre, y ayer perdieron un 6%. Pero los motivos de insatisfacción económica se arrastran desde hace muchos años para la mayoría de los indios. Aunque India acaba de convertirse en el país más poblado del mundo, el crecimiento macroeconómico no se ha traducido en un aumento apreciable del empleo. Por decisión del Tribunal Su-

premo, estos comicios, que empezaron hace dos meses, serán los últimos en los que los donativos a partidos políticos por importe ilimitado vayan a seguir siendo anónimos. Una innovación del BJP. En las tres últimas citas electorales, además, ha ido aumentando el porcentaje de millonarios entre los candidatos. Y todavía más, la de diputados con causas pendientes con la justicia. Alrededor de un tercio.

Asimismo, uno de los orgullos de la democracia india, su carácter federal, sufrió un primer asalto durante la pasada legislatura, en Cachemira. A pesar del control de las televisiones por parte del BJP, cada vez más indios empiezan a desear, si no un cambio, por lo menos una mayor fiscalización del poder. A diferencia de Rama, Modi ha perdido su aura de imbatible y eterno.



Biden, con miembros de la Patrulla Fronteriza el pasado febrero en Brownsville (Texas)

# Biden cierra la frontera con México y restringe el asilo

El presidente firma la orden más restrictiva de su mandato

**JAVIER DE LA SOTILLA** 

Washington. Servicio especial

Joe Biden firmó ayer una orden ejecutiva que le permitirá cerrar temporalmente la frontera con México y suspender la recepción de solicitudes de asilo cuando el número de detenciones diarias de migrantes fuera de los puertos oficiales supere el umbral de 2.500 al día. La iniciativa dará a los agentes fronterizos la autoridad de deportar a las personas que crucen de manera irregular sin darles la oportunidad de presentar un caso de asilo. Se trata de la medida más restrictiva hasta la fecha de la Administración, que entra en vigor inmediatamente porque, en estos momentos, el número de "encuentros fronterizos" es superior a esa cifra. En abril se dieron 4.200 arrestos diarios, el último dato oficial disponible.

La orden ejecutiva permite al mandatario avanzar la ley por la vía rápida y superar el bloqueo del Congreso, donde demócratas y republicanos alcanzaron un pacto migratorio que fracasó por la intromisión de Donald Trump.

"He venido hoy aquí para hacer lo que los republicanos en el Congreso se niegan a hacer: tomar las medidas necesarias para asegurar nuestra frontera. Hace cuatro meses, después de semanas de intensa negociación, llegamos a un acuerdo para aprobar la medida de seguridad fronteriza más fuerte en décadas, pero los republica-

# Cuando los cruces irregulares superen los 2.500 diarios, los agentes podrán limitar el derecho a asilo

nos dieron marcha atrás porque Trump se lo ordenó", dijo Biden en su anuncio de la medida desde la Casa Blanca.

El plan migratorio, el más restrictivo que ha firmado un presidente demócrata en este siglo, recuerda a las medidas impulsadas

durante el mandato de Trump. Biden emite la orden ejecutiva bajo la sección 212 (f) de la ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga a un presidente una amplia autoridad para bloquear la entrada al país de cualquier clase de inmigrantes que se considere "perjudicial para los intereses de EE.UU." Se trata de la misma sección en la que se basó el republicano para promulgar en el 2017 el "veto musulmán" durante su presidencia, con la que prohibió la inmigración desde países de mayoría musulmana.

Cuando el número de detenciones en la frontera supere el umbral, EE.UU. podrá deportar inmediatamente a los nuevos migrantes, tal como ocurría antes de la expiración del título 42, la orden sanitaria utilizada por Trump durante la pandemia para expulsar migrantes, que Biden mantuvo durante gran parte de su mandato hasta que se levantó la emergencia nacional por coronavirus. El título 42 se utilizó para deportar a unos 2,7 millones de personas desde el 2020.

La orden ejecutiva de Biden confirma el giro hacia la derecha desde el inicio de su mandato, arrastrado por la retórica de su rival en los comicios de noviembre y por el aumento del número de inmigrantes. Los "encuentros fronterizos" han batido récords durante cada uno de los tres años de mandato de Biden. Concretamente: 1,73 millones en el 2021, 2,37 millones en el 2022 y 2,47 millones en el 2023, según el Departamento de Seguridad Nacional. Estos datos, muy superiores al pico de un millón durante el mandato de Trump, son, junto con su edad y sus lapsus, la gran losa que entorpece su camino hacia la reelección en noviembre.

El líder ultraconservador lanza su campaña

# La opa de Farage y el batido de plátano

**RAFAEL RAMOS** Londres. Corresponsal

igel Farage ha lanzado una opa hostil al Partido Conservador, como la del BBVA al Banc Sabadell, solo que en su caso es David el que quiere comerse a Goliat, el pez pequeño al pez grande. Al asumir personalmente la dirección de la campaña y el liderazgo de Reform UK (grupo del que ya era presidente honorario) y presentarse como candidato a la Cámara de los Comunes, su objetivo es debilitar a la derecha convencional británica para que su derrota el 4 de julio sea abrumadora, quede lo más debilitada posible y él pueda erigirse en su ángel salvador.

Pero las opas no siempre son populares, y tampoco los dirigentes de ultraderecha. Y la campaña de Farage comenzó de la manera más lechosa posible, con un batido de plátano que le arrojó a la cara una chica de 25 años. Seguramente no se trataba de una fan, pero le hizo un favor e hizo que saliera en las noticias.

Que el Labour (desde su punto de vista una aberración izquierdista) alcance el poder con una aplastante mayoría absoluta es para Farage parte del guion y un mal necesario, la única manera de empujar a la derecha hacia la extrema derecha, y que en el Reino Unido haya el equi-

de catorce años de mandato, con personajes tan caóticos como Boris Johnson y Liz Truss, tan ingenuos como David Cameron y tan insulsos como Theresa May y Rishi Sunak, para dar un golpe de timón ideológico después de las elecciones, y obligarles a adoptar un programa de reducción de impuestos, ley y orden e involución en la guerra cultural, dando marcha atrás en las políticas de igualdad de género, condena del racismo y denuncia del colonialismo.

Que el laborismo va a gobernar por primera vez desde Gordon Brown y va a haber un cambio de gobierno por cuarta vez en el último medio siglo está

# El propósito de Farage es destruir a los conservadores para llevarlos hacia la extrema derecha

más claro que el agua (una encuesta entre 50.000 votantes ha ampliado su ventaja a 22 puntos, lo cual le daría más de 400 escaños y reduciría el contingente tory 140, el peor resultado de su historia). La cuestión es ya lo que pasará después, si el Partido Conservador decidirá que tiene que volver al centro porque solo desde allí se ganan las elecciones, o si tiene que irse a la derecha radical para recuperar el apoyo de las clases trabajado-

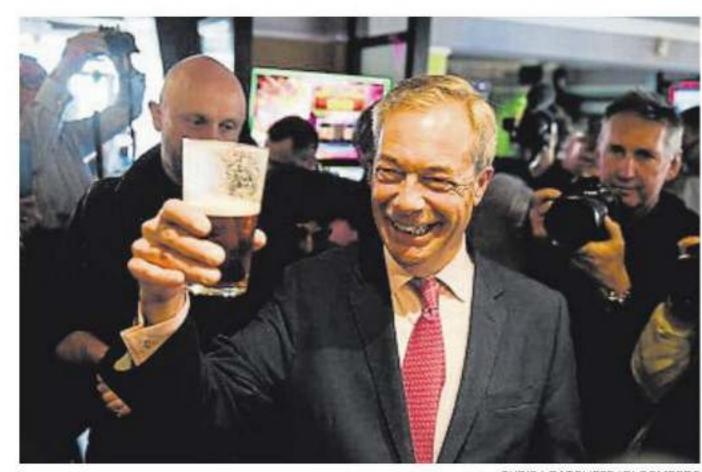

CHRIS J. RATCLIFFE / BLOOMBERG

Farage, ajeno a las agresiones, brinda con una pinta de cerveza

# 1.500 solicitudes de asilo al día

Es probable que la orden ejecutiva de Biden se encuentre con trabas legales en los próximos meses, ya sea por denuncias de estados republicanos, críticos con la propuesta al considerarla blanda, o de organizaciones de derechos humanos, que ven en ella un ataque al derecho al asilo de los migrantes. En estos momentos hay unos dos millones de personas, la mayoría en territorio esta-

dounidense, esperando que se procese su solicitud de asilo. La Administración está tratando de que estas solicitudes se hagan desde el país de origen y a través de una aplicación móvil. Sin embargo, los migrantes que huyen de la violencia o la persecución no pueden esperar en origen y cruzan la frontera, lo que obliga a EE.UU. a procesar unas 1.500 solicitudes de asilo diarias.

valente de Abascal, Meloni, Wilders o Le Pen, ya sea fagocitando a los actuales conservadores o como un partido que compita con ellos en un sistema mayoritario y les lleve hacia posiciones ultra en cuestiones como la inmigración y el distanciamiento de Europa. Ayer mismo afirmó que la meta no debería ser reducir la llegada de extranjeros, sino eliminarla.

Al margen de que Farage gane o pierda el escaño por Clacton (donde fue bañado en batido de plátano), su propósito es aprovechar el desmoronamiento del

Partido Conservador después

ras del norte de Inglaterra que prestaron su voto a Boris Johnson a fin de que hiciera realidad el Brexit, pero están decepcionadas, y muy enfadadas.

El Brexit permitió a los tories armar una coalición cogida con pinzas que reunía a los empresarios, la derecha económica, la moderada de los pueblos y suburbios prósperos del sur del país, y los herederos de la clase obrera de las Midlands, Gales y el norte de Inglaterra, víctimas de la desindustrialización, hartos del establishment y de la clase política. A estos últimos es a los que cultiva Farage.

MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024

LA VANGUARDIA 5

# SIJ. Barcelona

FERIA LÍDER DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE, INTRALOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN DEL SUR DE EUROPA

5-7 JUNIO 2024

# SOMOS EL SECTOR QUE CONECTA EL MUNDO



WWW.SILBCN.COM

ORGANIZADO POR



MEDIA SPONSOR



Elecciones 🗿



Unión Europea

#### ENTREVISTA

GINA TOSAS Barcelona

eter Krekó (Budapest, 1980) ha investigado cómo el Gobierno de Viktor Orbán se ha mantenido en el poder en Hungría durante 14 años gastando grandes cantidades de dinero público para influir en los ciudadanos con noticias falsas. Desde el Political Capital Institute, el think tank que dirige, y el Observatorio Húngaro de Medios Digitales lucha contra la desinformación. Invitado a Barcelona por el CCCB y el Cidob, el politólogo augura una ligera caída de Fidesz, el partido gubernamental, en las elecciones europeas.

¿Qué desinformación está difundiendo Orbán sobre Europa? La narrativa principal del Gobierno es que los líderes de Bruselas, junto con los de la OTAN y Ucrania, quieren arrastrar a Europa a una tercera guerra mundial. Y esta estalla prácticamente todos los días, según los medios proguber-namentales. Es realmente surrealista. Se ven vídeos muy falsos que muestran cómo se vería Budapest en caso de un ataque con bomba atómica. Orbán presenta a Europa como la principal causa del conflicto, como si Vladímir Putin no lo hubiera iniciado, y mantiene una fuerte retórica antiucraniana.

# ¿Hay otras narrativas además de la guerra?

Sí, que los líderes de la Unión Europea (UE) quieren acabar con la industria invirtiendo más en economías verdes y sacrificando el crecimiento en aras del ambientalismo. Y la tercera narrativa es que la UE está importando inmigrantes de otros países, por lo que el continente explotará debido a la presión migratoria. Orbán, que se presenta como el defensor de la paz, llega hasta el punto de afirmar que el mayor problema de esta guerra es que los hombres cristianos blancos están matando a hombres cristianos blancos. Y, como hay una creciente escasez de hombres cristianos blancos en Europa, esto es una tragedia. Es racismo en la forma más flagrante que puedas imaginar.

# "Para Orbán, la UE busca la tercera guerra mundial"

Peter Krekó

Psicólogo social y experto en desinformación

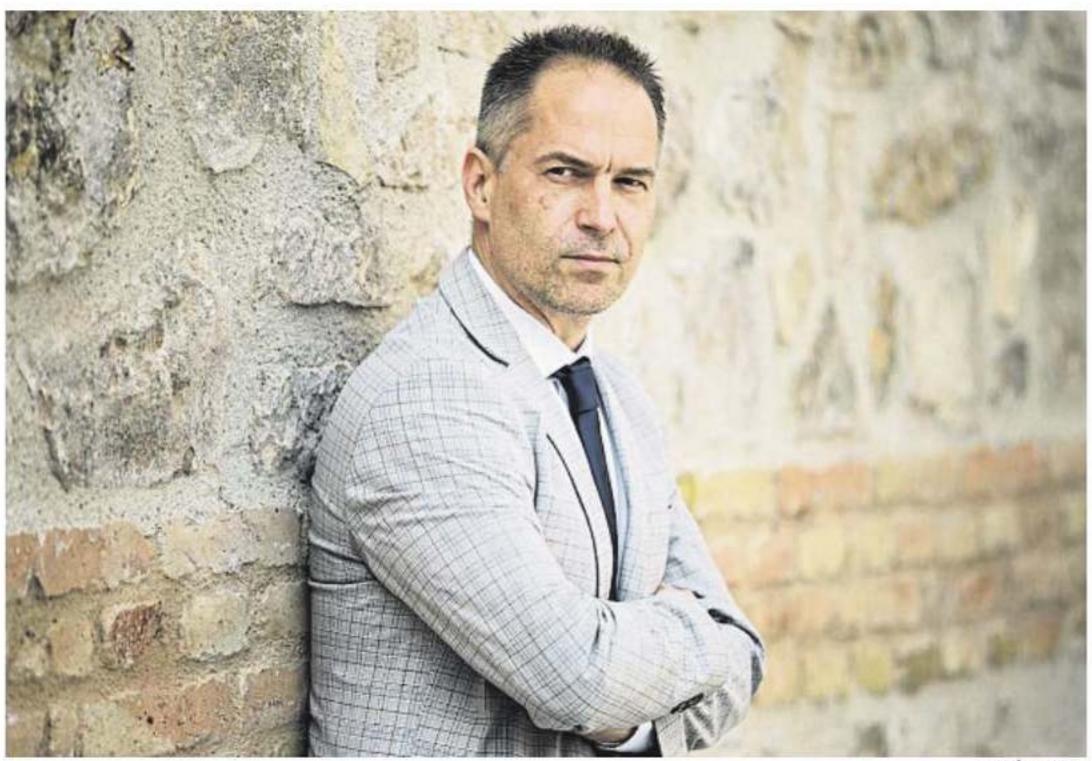

MARTÍ GELABERT

Krekó participó en un debate sobre las elecciones europeas en el CCCB la semana pasada

## ¿Calan estas ideas en la población húngara?

Sí, en las elecciones del 2022, Orbán prácticamente convirtió a Hungría en un laboratorio de la posverdad. El Gobierno obtuvo una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Eso ocurrió un mes y medio después de que Rusia invadiera Ucrania. Y, debido a que el gasto gubernamental se destina a desinformación prorrusa y "a favor de la paz", la mayoría de los húngaros fueron persuadidos de que si votaban a la oposición, Hungría entraría en la guerra y se enviaría a hombres como yo a morir en Ucrania, lo cual no tenía ninguna base fáctica.

¿La desinformación de ahora surtirá ese mismo efecto en las

# 66

# Campaña antiguerra

Los medios afines al Gobierno muestran los efectos de una bomba atómica en Budapest"

Según nuestros análisis, las falsedades ahora tienen menos impacto, especialmente entre los votantes de la oposición. Y la razón es que hubo un escándalo en Hungría en febrero en el que la presidenta elegida por Orbán indultó a un pederasta, lo que provocó una enorme indignación. Ahora al Gobierno le está costando más vender sus discursos. Y también hay

# Peter Magyar

"A Orbán le ha salido un rival que seguramente quedará segundo en las elecciones europeas"

una crisis económica desde hace más de un año.

## ¿Diría que el apoyo a Orbán está disminuyendo?

Hay un rival para Orbán que se ha vuelto bastante popular desde hace meses. Hay una dinámica inesperada en la escena política, que también muestra que este régimen no será eterno. También vemos que los medios independientes todavía tienen un impacto, in-

cluso si Orbán quiere ocupar todo el espacio mediático. Por eso Orbán está repartiendo millones de euros en anuncios de desinformación en las redes sociales, Google y Facebook.

#### ¿El rival es Peter Magyar?

Sí. Magyar era un miembro incondicional del régimen que se beneficiaba económicamente de serlo. Es el exmarido de la ministra de Justicia que renunció por la presión de Orbán durante el escándalo. Magyar comenzó a criticar al Gobierno por cuestiones de corrupción. Ganó mucha atención porque ¿quién es más creíble para criticar al Gobierno por corrupción que alguien que fue parte de este sistema? Es un héroe inesperado, muy carismático y que habla de una manera muy persuasiva. Tiene una popularidad de alrededor del 25%, todo un logro.

#### ¿Es una amenaza para Orbán? Sí, incluso si le quita muchos más votos a la oposición que al partido gubernamental, como se espera. Seguramente será el segundo más popular en las elecciones al Parlamento Europeo y puede ganar uno o dos escaños al Fidesz.

¿Cuál es su programa político? En su visión de la guerra y Europa, ofrece la versión suavizada de Fidesz. Es un populista nacionalista, es decir, que está venciendo a Orbán en su propia cancha. Y tiene esa retórica trumpista de "drenar el pantano" [luchar contra la corrupción y el despilfarro], que resuena, porque en Hungría la infla-ción fue la más alta de la UE el año pasado (que superó el 20%); la corrupción está en un nivel enorme, y Fidesz lleva 14 años en el poder. Orbán quiere canalizar esta ira populista hacia Bruselas, y Magyar, hacia el Gobierno húngaro.

#### Orbán dirigirá la presidencia del Consejo de la UE en julio. ¿Cuál es su visión para Europa?

Sus temas serán el crecimiento económico (cómo lograrlo, asociarse prácticamente con China, frenar las regulaciones...). La demografía. La integración de los Balcanes occidentales. Y reforzar la defensa europea: que los estados miembros inviertan en sus ejércitos. Pero creo que es pura retórica, porque paralelamente sigue rechazando sancionar a Rusia, que es una forma de defender a Ucrania y también a la UE.

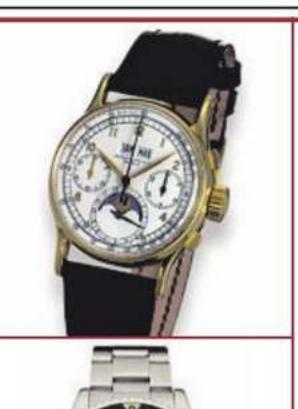

# COMPRO RELOJES COMPRO ORO COMPRO BRILLANTES

-Joyería Gracia desde 1980 -

**ESPECIALISTAS EN:** 

RELOJES GRANDES MARCAS · BRILLANTES · JOYAS ANTIGUAS Y DE ÉPOCA · MONEDAS

PAGAMOS AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO MÁS DE 40 AÑOS EN LA COMPRA-VENTA NOS AVALAN

www.joyeriagracia.com
PASEO DE GRACIA 46 - TIENDA · BARCELONA

932 155 551

Busco Edificio en Venta en Barcelona de más de 10 viviendas.

T. 607 18 36 46

## LOCAL EN VENTA-TERRASSA

1.000 m². Ideal supermercado 75 m.l. fachada acristalada 3.700 € Aceptamos colaboración de agencias inmobiliarias - Tel. 607 759 802

## Clubvanguardia

OFERTAS, DESCUENTOS Y PLANES EXCLUSIVOS clubvanguardia.com MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024



# Nuestro planeta nuestro futuro

Este 5 de junio, con ocasión del Dia Mundial del Medio Ambiente, Naciones Unidas pone el foco en la necesidad de actuar para restaurar la Tierra, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía. En este contexto, día tras día, desde nuestra compañía reforzamos el compromiso con la preservación de los recursos naturales, impulsando la regeneración del agua y de los ecosistemas que la rodean.

#GeneraciónRestauración



www.agbar.es



**Unión Europea** 

LA TIRA DE GU







El temido ascenso de la ultraderecha más anti-UE tiene detrás el apoyo y la presunta financiación de Moscú

# La mano del ruso



El FPÖ austriaco muestra a Von der Leyen y Zelenski y el lema "Parar la UE-locura", entre "belicismo", "ecocomunismo" o "crisis de asilo"

**FÉLIX FLORES** 

Barcelona

n Polonia, país que fue invadido por la Alemania nazi y por la Unión Soviética, existe un grupúsculo militarista y negacionista que exhibe símbolos nazis y admira la Rusia de Putin. ¿Contradictorio? No hay que buscarle sentido, ni tampoco es una rareza, sino parte de la sopa que conforma la ultraderecha europea, que a veces se define a sí misma como "antiglobalista" y que halla respaldo en el pretendido discurso moral, tradicionalista y cristiano que, hace ya muchos años, emana desde el Kremlin frente a la decadencia occidental.

Grupos como este se reúnen para pegar tiros en el bosque, celebrar marchas de antorchas o dar palizas. No aspiran a llegar al Parlamento Europeo. En cambio, otros grupos, conformados como partidos políticos, sí lo hacen. Y para ello cuentan con apoyo ruso.

El 27 de mayo, el Consejo Europeo anunció sanciones contra dos responsables de un medio digital, Voice of Europe, que lleva un año dedicado a la "desinformación" con el fin de "intensificar la desestabilización de Ucrania y de la Unión y sus estados miembros, así como a justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania". El texto oficial subraya la cuestión ucraniana, ya que el apoyo a Kyiv es un caballo de batalla para la UE, con un apoyo mayoritario entre la población del continente, según el Eurobarómetro de mayo, pero con el contumaz rechazo de Hungría. No obstante, la preocupación va más allá. Voice of Europe sirvió, dice Bruselas, para pagar a propagandistas y "construir una red para influir en representantes de los partidos políticos en Europa".

Los dos personajes sancionados con bloqueo de fondos, de financiación y de libertad de movimientos dentro de la UE son el ucraniano Víktor Medvedchuk exoligarca medio emparentado con Putin-y su socio, el ucraniano con pasaporte israelí Artem Marchevskyi. En marzo se hizo pública una investigación de los servicios checos, ya que el digital tiene sede en Praga, y Artem Marchevskyi huyó a Eslovaquia, donde el Gobierno prorruso de Robert Fico le dio asilo. Medvedchuk reside en Rusia desde que, tras ser capturado por los ucranianos al inicio de la guerra (debía asumir el poder en caso de haber triunfado el golpe ruso), acabó siendo canjeado. Las investigaciones sobre Voice of Europe se extendieron a

Alemania, Francia, Hungría, los trade Países Bajos, Polonia y Bélgica.

La semana pasada fueron registradas la casa y la oficina en el Parlamento Europeo en Bruselas de Un

un asistente del eurodiputado Marcel de Graaff, del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), que hoy comparte el poder en los Países Bajos. Este asistente, Guillaume Pradoura, también trabajó para el partido de Marine Le Pen (hoy llamado Reagrupa-

# Bruselas denuncia una trama para "construir una red para influir en representantes de los partidos en Europa"

miento Nacional, RN) y para Alternativa para Alemania (AfD), las dos fuerzas más notorias de la ultraderecha europea. Pradoura estaría presuntamente implicado en pagos para promover propaganda rusa a través de Voice of Europe.

rusa a través de *Voice of Europe*. Una de las misiones del digital

(que aún no ha sido cerrado) es presentar una UE desastrosa. Para ello, ha entrevistado a una veintena de políticos, todos de una ultraderecha caracterizada por sus simpatías hacia Moscú o su posición prorrusa respecto a Ucrania, lo que excluye a Vox, Hermanos de Italia o Demócratas Suecos, que están adscritos a la coalición Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en la Eurocámara. Algunos de estos partidos convergen en la coalición Identidad y Democracia (ID), formada entre otros por el RN de Le Pen, la Liga de Matteo Salvini y los euroescépticos o anti-UE Partido de la Libertad (FPÖ) de Austria, el alemán AfD, el PVV de Gert Wilders, y el belga Vlaams Belang.

Otras formaciones son más exóticas, como la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) o el húngaro Movimiento Nuestro País, heredero del prorruso Jobbik y situado a la derecha del primer ministro Viktor Orbán, considerado el hombre de Putin en Europa. Ambos partidos -al igual que el búlgaro Renacimiento, que fue invitado a Moscú en febrero, o el polaco Confederación- explotan el malestar agrario por la competencia desleal de los productos ucranianos, pero además reclaman para Hungría y Rumanía territorios en el oeste de Ucrania.

Las encuestas y estudios europeos, que apuntan a un ascenso de la ultraderecha, tienen en cuenta las posibilidades de AUR o de Confederación, pero ponen énfasis en los componentes de Identidad y Democracia, al margen de si AfD queda fuera del grupo o no por sus simpatías nazis. Casi todos ellos o sus líderes han tenido que ver con Rusia: Marine Le Pen aún arrastra el préstamo de un banco ruso-checo en el 2014; Matteo Salvini coqueteó con Moscú; PVV y AfD aparecen en la investigación actual, y el Vlaams Belang fue acusado de vínculos el pasado marzo por el primer ministro belga, Alexander De Croo.

Diez años atrás, cuando Rusia se anexionó Crimea e invadió el este de Ucrania, en la Eurocámara había 14 partidos de extrema derecha y ocho eran prorrusos. Hoy, en número han cambiado poco, lo que ha cambiado es su fortaleza.

MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024

LA VANGUARDIA 9



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en instagram.com/herramientasparafamilias

Elecciones



**Unión Europea** 

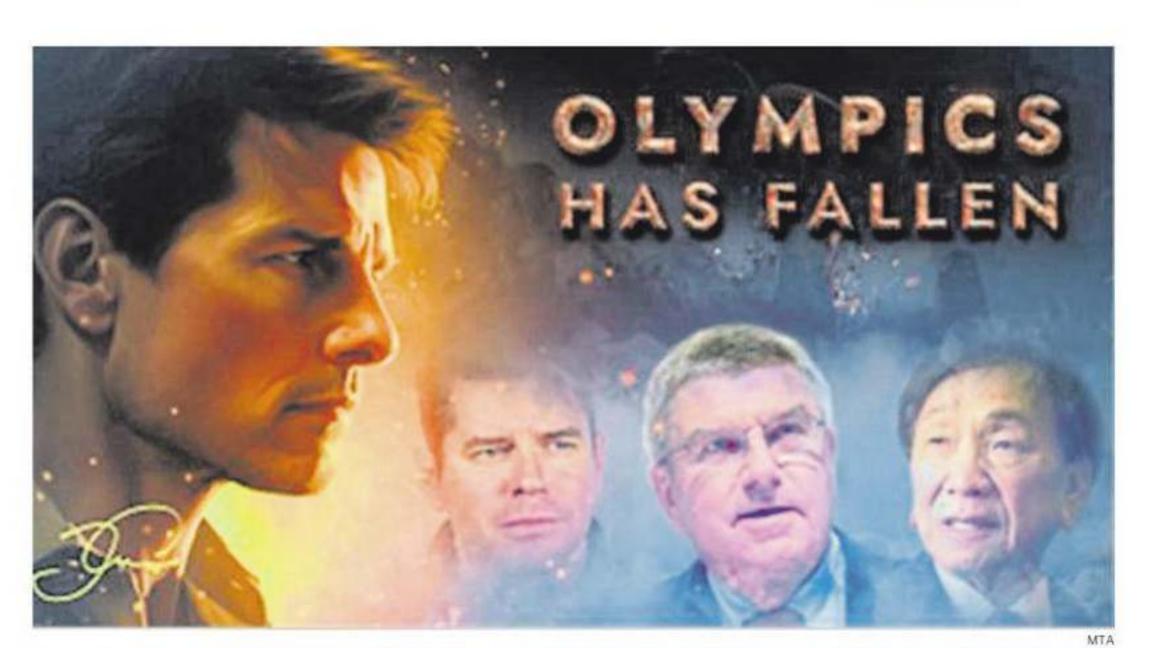

Tom Cruise, en una imagen del falso documental ruso contra los Juegos Olímpicos de París

Rusia asedia a Francia con 'fake news' para hacer daño a Macron y a los Juegos Olímpicos

# Guerra híbrida con ataúdes y la falsa voz de Tom Cruise

EUSEBIO VAL París. Corresponsal

ofisticación tecnológica e imaginación, pero también una metodología cutre. Rusia parece estar utilizando un amplio repertorio de acciones para causar daño a Francia y sobre todo desestabilizar a su presidente, Emmanuel Macron, quien últimamente está tomando la iniciativa en la Unión Europea para endurecer la actitud hacia Moscú y plantarle cara en Ucrania.

Hace unos meses fueron unas estrellas de David pintadas en fachadas de París. Hubo al principio dudas de si se trataba de una campaña antisemita interna a propósito de la guerra de Gaza. Las investigaciones hallaron una conexión rusa en el origen y unos autores materiales del este de Europa que recibieron un pequeña cantidad de dinero por la tarea. El objetivo manifesto era sembrar confusión y malestar.

La Fiscalía sospecha un patrón parecido en otras pintadas más recientes de manos rojas en el memorial de la Shoah, también en París. Y la guinda de esa estrategia de guerra híbrida de bajo coste, con medios miserables impropios de los servicios secretos de una gran potencia, fue la aparición, el domingo delante de la torre Eiffel, de cinco ataúdes que contenían solo yeso, cubiertos por banderas francesas y la inscripción "soldados franceses en Ucrania". Está claro que la última y macabra performance quería llamar la atención, de cara a los comicios europeos, sobre declaraciones de Macron en las que no descartaba el envío de tropas, u otras sobre la mas que le da París para atacar objetivos en territorio ruso. Los tres autores –un búlgaro, un ucraniano y un alemán– fueron detenidos, pero no encausados. Uno de ellos, el conductor de la camioneta, dijo haber recibido 40 euros.

La última andanada de presun-

autorización a Kyiv a usar las ar-

tos ataques rusos se conoció ayer. Fueron falsas noticias sobre los próximos Juegos Olímpicos, asegurando que el 24% de los billetes han sido devueltos por miedo a un atentado. El centro de análisis de amenazas de Microsoft (MTA) denunció la actividad de Rusia, que estaría empleando inteligencia artificial. Lo hizo, por ejemplo, en un falso documental para denigrar al Comité Olímpico Internacional en el que reproducía la voz del actor Tom Cruise. En otro caso se falsificó un supuesto mensaje de la CIA y de su equivalente francés, la DGSI, para alertar de la peligrosidad de los Juegos.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, y la embajada rusa en París calificaron de "calumnias" las acusaciones que se vierten contra Moscú y hablaron de una "histeria" francesa. Rusia fue más allá del enfado y de la retórica para amenazar a Francia si envía instructores militares a Ucrania, como está estudiando Macron y podría anunciar mañana. Peskov advirtió que estos instructores "no tendrían inmunidad". El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, fue más lejos: "Sea cual sea su estatus, militares del ejército francés o mercenarios, representan un objetivo totalmente legítimo para nuestras fuerzas armadas"...

# Camino del Bosque

# Sepulturas para cenizas en plena naturaleza

Conoce un cementerio único a solo 15' de Barcelona.

Para ver el vídeo escanea ahora este código QR o entra en www.sepulturasparacenizas.com



¿Prefieres llamarnos? 93 673 05 35



# Carola Rackete, capitana del 'Sea Watch', ficha por la izquierda alemana

MARÍA-PAZ LÓPEZ

Berlin. Corresponsal

Al timón de un barco de rescate en el Mediterráneo, la activista alemana Carola Rackete retó en el 2019 a las autoridades italianas desembarcando sin autorización a migrantes en la isla de Lampedusa. Ahora, la capitana se ha convertido en el rostro para las elecciones europeas de Die Linke, el partido izquierdista de Alemania, como candidata independiente en el número dos de la lista.

Rackete, de 36 años, con trayectoria también de compromiso medioambiental, ha optado por la izquierda en vez de por un partido ecologista "porque la justicia social y la redistribución están en el núcleo de Die Linke, los problemas del medio ambiente se deben a condiciones sociales y políticas injustas, y la redistribución es urgentemente necesaria para limitar la crisis climática de modo eficaz", dijo ayer en conversación con corresponsales extranjeros en Berlín.

"Los Verdes en Alemania y en Bruselas hablan, pero no vamento marítimo, atracó sin permiso en el puerto de Lampedusa para desembarcar a 43 migrantes rescatados, con quienes vagaba por el mar desde hacía dos semanas. Su acto, que le valió tres días de detención y que ella defendió diciendo que era su deber, la erigió en heroína de la causa de los refugiados.

Graduada en Náutica y Transporte Marítimo y máster en Gestión Medioambiental, antes de su etapa en Sea Watch estuvo en Greenpeace y participó en expediciones científicas en el Ártico y en la

La activista que retó al Gobierno italiano llevando migrantes a puerto es candidata de Die Linke

"La justicia social y la redistribución son urgentes para limitar la crisis climática", defiende



JOHN MACDOUGALL / A

Carola Rackete, de 36 años, en un parque de Berlín en abril

cumplen; muchas palabras vacías y ningún acto -prosiguió-. Bruselas está repleta de lobbies, hay gran influencia de las corporaciones empresariales en la política; Die Linke es el único partido que no acepta donaciones de corporaciones y el único que critica el capitalismo y el crecimiento perpetuo". Según Rackete, a esta situación se superpone ahora el crecimiento de la extrema derecha en Europa, "que se unirá para bloquear leyes progresistas en el Parlamento Europeo; desde la izquierda debemos contrarrestar eso".

Carola Rackete alcanzó notoriedad en junio del 2019 cuando, siendo capitana del Sea Watch3, barco de la oenegé homónima alemana de salAntártida. En los últimos años se ha implicado en "una mezcla de proyectos científicos y activismo", como ocupar el bosque de Dannenrod, en el centro de Alemania, para impedir la construcción de una carretera.

Die Linke, cuya lista va encabezada por el ya eurodiputado Martin Schirdewan, sufre horas bajísimas tras la escisión sufrida a inicios de año, cuando nació el partido Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), creado por una histórica de Die Linke. Los últimos sondeos para las europeas dan a Die Linke el 3% de votos, y a BSW, el 7%. Rackete admite que el partido "está pasando un mal momento", pero ve "una oportunidad para cambiar algo"...

MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024 LA VANGUARDIA 11

Ofrecido por Aigües de Barcelona

## Sostenibilidad

# Agua regenerada, la clave sostenible para vencer la sequía



Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, Aigües de Barcelona reafirma su apuesta por el agua regenerada, siguiendo un modelo circular, para garantizar la resiliencia hídrica del área metropolitana de Barcelona

Elrío Llobregat, a su paso por Sant Joan Despí

15 de junio, el planeta conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada para promover la preservación del medio ambiente, dedicada este año a la restauración de la tierra, la desertificación y la resiliencia a la sequía. Una problemática global con especial impacto sobre la cuenca mediterránea, que sufre desde hace años una escasez hídrica estructural.

Las proyecciones de futuro

de la propia ONU son suficientemente elocuentes y alertan de que hasta el 40% de las zonas terrestres del planeta se encuentran degradadas. Además, en todo el mundo, los episodios de sequía se han incrementado un 29% desde el año 2000; y en el área mediterránea se alternan largos períodos de sequía con episodios de lluvias torrenciales.

Catalunya también está afectada por este escenario. Las estimaciones de la Agencia Catalana del Agua (ACA) prevén que el cambio climático reducirá un 22% la disponibilidad de recur-

sos hídricos en el litoral catalán en 2050. De hecho, Catalunya ya ha sufrido en las últimas dos décadas un total de cinco episodios de sequía, dos de ellos (2007-2008 y la presente de 2021-2024) especialmente intensos.

# Agua regenerada

En este escenario, y para asegurar el abastecimiento al conjunto de la población de este recurso esencial, hay que transformar el modelo de gestión del ciclo integral del agua, a fin de ampliar las fuentes de aprovisionamiento. Y con ese compromiso, se hace necesario movilizar recursos y voluntades para activar una respuesta conjunta ante este desafío.

Aigües de Barcelona, referente en la gestión del agua desde hace 157 años y compañía comprometida con la sostenibilidad y la lucha contra la emergencia climática, hace una apuesta estratégica para impulsar el agua regenerada como solución sostenible y circular para afrontar la situación de escasez hídrica estructural en nuestro país.

En 2023, la compañía regeneró un total de 57,9 hectómetros cúbicos de agua. Un recurso necesario para diversos usos, como la agricultura, la industria y las ciudades, con una huella de carbono que es la mitad respecto al agua desalinizada y un gasto energético tres veces inferior a la desalinización.

Actualmente, la compañía ya está haciendo llegar un caudal de 1.500 litros/segundo de agua regenerada desde la Estación Regeneradora de Agua (ERA) del Baix Llobregat aguas arriba del río Llobregat como recurso de agua prepotable. Todo este volumen llega posteriormente a la planta potabilizadora (ETAP) de Sant Joan Despí y vuelve a entrar en el proceso de tratamiento y potabilización del agua antes de suministrarla a nuestros hogares con total garantía.

Hay que tener presente que, en una situación de normalidad hídrica, la práctica totalidad del agua (95%) que consume el área metropolitana de Barcelona es superficial o subterránea, y sólo el 5% procede de agua de mar

to actual de estrés hídrico, tan solo el 19% del consumo corresponde a agua superficial (ríos, principalmente) y el 23% es agua subterránea (pozos y acuíferos), mientras que el agua proveniente de desalinizadoras es el 33% y la regenerada, el 25%.

## Acabar con la sequía

La colaboración público-privada y el diálogo son dos elementos clave para encontrar soluciones estructurales que ayuden a garantizar el futuro del agua en el entorno metropolitano. Con este compromiso, Aigües de Barcelona está ejecutando un plan de inversiones coordinado con la administración para aprovechar todos los recursos hídricos disponibles, reforzar nuevas fuentes del recurso, como el agua regenerada, y aumentar la resiliencia de las infraestructuras del ciclo integral del agua.

Entre las actuaciones contempladas se incluye, por ejemplo, la instalación ya operativa que conecta directamente el agua de origen subterráneo con la línea de tratamiento de ozonización y filtros de carbón activo en la ETAP de Sant Joan Despí. Esta nueva infraestructura permite separar completamente el agua superficial, tratada con un proceso de ósmosis inversa, del agua subterránea, tratada con filtros de carbón activo y ozonización, lo que mejora la eficiencia de la planta de tratamiento.

En la zona del Besòs, la compañía ha culminado las obras de la primera fase de la ETAP Besòs para recuperar el Rec Comtal como recurso de abastecimiento de agua. La ampliación de sus instalaciones, junto con la construcción de nuevos pozos y la captación y tratamiento del agua directamente del río Besòs, multiplicará por tres la producción de agua potable gracias a técnicas avanzadas de tratamiento de agua como la ultrafiltración y la ósmosis inversa. Esto supondrá una aportación de agua del 15% del consumo total actual en la región metropolitana.

Además, en el primer trimestre del próximo año entrará en funcionamiento la nueva línea de ósmosis inversa y la nueva línea de carbón activo en los pozos Estrella de Sant Feliu de Llobregat, que optimizarán el aprovechamiento y mejorarán la calidad del agua procedente del acuífero. También está en marcha la construcción de un nuevo campo de pozos en los municipios de Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat, para extraer agua del acuífero del Baix Llobregat y conducirla a la ETAP de Sant Joan Despí.

La innovación, la capacidad tecnológica y la colaboración con todos los grupos de relación son determinantes para afrontar los desafíos del cambio climático, garantizar el abastecimiento de la región metropolitana y contribuir, día a día, a un futuro más sostenible para las personas y el planeta.

desalinizada. Pero en el contex-AIGÚES DE BARCELONA

Aigües de Barcelona reafirma su apuesta por el agua regenerada para garantizar la resiliencia hídrica

Elecciones



**Unión Europea** 

# Sánchez pide apoyo ante la causa contra su esposa que enarbolan PP y Vox

El presidente planta cara mientras la oposición le exige que asuma responsabilidades

**JUAN CARLOS MERINO JULIO HURTADO** 

Madrid

"Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. No me quebrarán". Pedro Sánchez plantó así ayer cara, en una nueva carta pública a la ciudadanía, a la citación a declarar como imputada remitida a su mujer, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado, para el próximo 5 de julio, en la investigación abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A cinco días de las elecciones europeas, ante las que PP y PSOE libran una guerra sin cuartel.

Esta vez, la maniobra "tan burda y cutre" que el Gobierno y la dirección del PSOE achacaron a este juez de instrucción de Madrid, a su juicio con una clara intención política para interferir en la campaña y beneficiar al PP, les llevó a no morderse la lengua y poner pie en pared.

Y muy al contrario de la carta que Sánchez difundió el 24 de abril ante la "campaña de acoso" que ya denunció contra su mujer, y con la que abrió un "periodo de reflexión" de cinco días para replantearse su continuidad en el cargo como presidente del Gobierno, ayer expresó su total determinación a dar la batalla ante el 9-J y, después, para agotar la actual legislatura en el 2027: "Quedan unos días de ruido antes de las elecciones, y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno", advirtió. "Mi decisión de continuar al frente de la presidencia es más firme que nunca", aseguró. Esta vez, sin asomo de duda.

Sánchez cuestionó, para empezar, una decisión judicial que "se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones, lo cual resulta extraño". "Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", denunció, dejando a la ciudadanía que extraiga "sus propias conclusiones" ante este movimiento del juez.

El presidente volvió a defender la honestidad de su mujer. "Ambos estamos absolutamente tranquilos", reiteró, ante el requerimiento judicial. "No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes", criticó. En el Gobier-



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer en un mitin celebrado en Valladolid

no advirtieron que la decisión del juez "carece de toda lógica procesal". "El asunto se archivará más tarde o más temprano, pero se utiliza en el marco de una campaña para ayudar a una determinada

El jefe del Ejecutivo insta a condenar en las elecciones del 9-J las "malas artes" de Feijóo y Abascal

"Mi decisión de continuar al frente del Gobierno es más firme que nunca", replica Sánchez

opción electoral", denunciaron. Y el propio Sánchez hizo una "lectura política" de este movimiento del juez y recordó que ya en su anterior misiva a la ciudadanía denunció "la deriva de una coalición

reaccionaria capitaneada por Feijóo y Abascal".

"O por Abascal y Feijóo, tanto monta, monta tanto -ironizó-, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal". "Su objetivo es que yo renuncie, que dimita", resaltó. Y señaló que ya la víspera el líder del PP mostró su disposición a "tratar de forzar" su salida con "una moción de censura mediante una alianza contra natura", en referencia al respaldo que requeriría de la formación de Carles Puigdemont. "Todo les vale. Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria", alegó Sánchez.

"Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del 9 de junio, ojalá sus promotores -Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal – encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes", zanjó el presidente, que pidió el voto para frenar la ofensiva judicial contra su mujer, con el fin últi-

mo, alertó, de derribarle. Si la primera semana de la campaña estuvo eclipsada por la aprobación de la ley de Amnistía, en la segunda se suceden los sobresaltos. El lunes, el amago de moción de censura de Feijóo cuando se dé el "contexto adecuado", y el martes, la citación de Begoña Gómez.

El PP recurre ante el TSJM el archivo de la denuncia en la Oficina de Conflictos de Intereses

"Los jueces mejor que nadie sabrán cómo tienen que llevar la investigación", dice la portavoz de Vox

Con las encuestas apretadas y el CIS reiterando que el PSOE puede quedar por delante en la foto finish, el PP devolvió ayer el golpe recibido la víspera de los socialistas, que acusaron a su líder de echarse en brazos de Puigdemont al no descartar pedir el apoyo conjunto de los independentistas catalanes de Junts y los ultranacionalistas españoles de Vox para echar a Sánchez de la Moncloa.

Feijóo abrió el fuego en un acto por la mañana en Cantabria: "Que la esposa del presidente del Gobierno sea imputada y citada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a Sánchez a que asuma su responsabilidad política inmediatamente". Pero fue el portavoz de Génova, Borja Sémper, quien concretó el alcance de las exigencias del PP, con la palabra dimisión en el horizonte.

No la pidió, aunque señaló ese camino al asegurar que ante hechos tan graves, con la sospecha de la corrupción acechando el entorno más íntimo del presidente, "un escándalo sin precedentes", lo que cabría esperar es "un mínimo de ejemplaridad" y la asunción de consecuencias por parte de Sánchez, que "es muy difícil de creer" que no tuviera conoci-

miento de esta "inmoralidad". Este juicio ético es el que le merece al PP, más allá de lo que la ley pueda dictaminar, la actitud de Begoña Gómez, a la que la oposición ya ha sentenciado por "beneficiarse económicamente" de su "posición sentimental", en alusión a los contratos y las recomendaciones en los que se basa la denuncia, por más que el informe policial haya descartado indicios de delito.

"No es cosa de tabloides", alegó el portavoz popular para rebatir los argumentos del Gobierno. "Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta imputación", sentenció Sémper, que criticó el "tablero inclinado" (a su juicio, para favorecer al PSOE) de la política española, en el que Sánchez pedía dimisiones en el pasado por hechos semejantes, según denunció, y ahora no se le exige que predique con el ejemplo.

Génova califica la carta de Sánchez de "pamplinas", y Feijóo reitera que "los hechos son tozudos"

# El portavoz del PP pide "un mínimo de ejemplaridad" al presidente ante unos "hechos tan graves"

Por la tarde, en un mitin en Valladolid, Feijóo volvió a la carga e incidió en los mismos términos: "Los hechos son tozudos. No hay ningún Gobierno en Europa que esté más cuestionado por la corrupción que el de España", dijo, y acusó a Sánchez de montar un "melodrama" con sus cartas – calificadas por Génova de "pamplinas" – para tapar que "por primera vez en la democracia se investiga a la esposa del presidente".

La ofensiva del PP no se limitó a la situación procesal de Begoña Gómez, a la que se puede añadir, en cualquier momento, la citación al Senado de Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación del caso Koldo, que la mayoría popular en la Cámara Alta se guarda bajo la manga para usarlo en función de la información que se vaya desvelando, sino que se amplió por la vía judicial con la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el archivo de la denuncia presentada contra el Gobierno ante la Oficina de Conflictos de Intereses, que no puso objeciones de esa índole a la actividad profesional de Gómez.

Por su parte, Vox no dejó pasar la ocasión para terciar y celebrar la citación judicial: "Tenemos a la mujer del presidente bajo un escándalo de tamaña magnitud, y los jueces mejor que nadie sabrán cómo tienen que llevar la investigación", afirmó su portavoz, Pepa Millán.

El juez cita a declarar a Begoña Gómez sin haber escuchado aún a los testigos

La esposa del presidente deberá comparecer ante el magistrado el 5 de julio



Begoña Gómez, en una imagen tomada el año pasado en un colegio electoral de Madrid

JOAQUÍN VERA Madrid

En plena recta final de la campaña de las elecciones europeas, sin esperar a tomar declaración a los testigos y obviando el informe de la Guardia Civil en el que se descartan indicios de delito, el juez Juan Carlos Peinado ha acordado citar a declarar como investigada a Begoña Gómez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Será el día 5 de julio cuando la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que explicar su relación profesional con varios empresarios.

Fuentes jurídicas explicaban que lo lógico sería que el titular del juzgado número 41 de Madrid decidiese si citaba -o no- a Gómez tras escuchar la tanda de declaraciones de testigos que está prevista. Sin embargo, un mes antes -y a cinco días de que se abran los colegios electorales-, el magistrado ha optado por llamarla a declarar. Lo hace en calidad de imputada, la misma figura procesal que le otorgó a la mujer del presidente desde que decidió abrir diligencias previas a raíz de la denuncia presentada contra ella por el pseudosindicato Manos Limpias. En el auto en el que notifica su decisión, al que ha tenido acceso La Vanguardia, Peinado asegura que no la había citado hasta ahora para "evitar una estigmatización infundada". Explica que estaba esperando el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, que la semana pasada respaldó la investigación.

La audiencia puso límites a la instrucción de Peinado. Tachó de "meras conjeturas" su presunta influencia en el rescate que realizó el Gobierno de la aerolínea Air Europa y ciñó la investigación a las millonarias ayudas públicas que recibió el empresario Carlos Barrabés, un profesor que impartió clase en el máster que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y en favor de quien escribió una carta de recomendación.

En el auto, el instructor desdeña el informe de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil y lo califica como "avance preliminar", pues los agentes "solo" analizaron "los contenidos de las noticias que se acompañaban en la denuncia inicial". Lo cierto es que en ese informe que Peinado tiene sobre su mesa, la UCO desmiente

# El togado desdeña en su auto el informe de la Guardia Civil que no ve delitos en el caso

las siete informaciones –entre las que hay un bulo– que aportó el sindicato ultra en su denuncia. En cambio, sí se acoge a los argumentos de la audiencia provincial –que tampoco tuvo en cuenta el informe policial– para justificar que sí existen "elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada". Lo que se desprende del auto es que la única sospecha es la carta de recomendación firmada por Gómez. Barrabés la incluyó junto a otras treinta, una de ellas, del Ayuntamiento de Madrid.

Peinado vuelve a dejar constancia en sus escritos de la batalla que mantiene con la Fiscalía. Dice del ministerio público que actuó con una "diligencia inusitada" y "una celeridad [...] nunca conocida" a la hora de pedir el archivo de la causa. De hecho, culpa al representante del ministerio fiscal de tener que tomar la decisión de citar a Gómez en este momento por haber recurrido con tanta premura la apertura de diligencias. Y una vez que ya se ha pronunciado la audiencia provincial, explica Peinado, resulta "aconsejable" citar a Gómez para lograr "una instrucción lo más ágil posible".

No fue la única decisión del instructor conocida ayer. El juez Peinado, en otro movimiento totalmente inusual, acordó aplazar la ronda de comparecencias de testigos prevista para mañana al domingo 16 de junio. Las fija ese día porque está de guardia. De este cambio culpa al abogado de Gómez, a quien le coincidían las declaraciones con otra vista oral en la Audiencia Nacional. Le reprocha el haberse negado a que otro letrado le sustituyese. Así, las realizará "dependiendo de la incidencia del servicio. Es decir, cuando tenga huecos ese domingo de mediados de junio.

# El PP llamará a Puente a la comisión del caso Koldo

■ El PP anunció ayer que llamará a declarar al Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al entender que este departamento y la gestora ferroviaria Adif se han convertido "en una inmensa cloaca de corrupción" durante el mandato del presidente Pedro Sánchez. Así lo anunció el senador popular Francisco Bernabé durante la comparecencia en la sede parlamentaria del presidente de Adif, Ángel Contreras, quien declaró ante la comisión que investiga el caso Koldo. En su intervención

ante la comisión sostuvo que nunca ha "amañado ningún contrato" y que conocía a Koldo García del ministerio -era el hombre para todo del entonces ministro José Luis Ábalos-, pero que no tenían una relación de amistad. En respuestas a senadores de UPN, Vox, ERC, PSOE y PP recogidas por Europa Press, el decimocuarto compareciente en la comisión de investigación defendió que la actuación profesional de todos los trabajadores de la empresa ha sido "intachable" y que mantiene la confianza en sus subordinados. Contreras recordó que en el 2020, cuando se compraron mascarillas, él era director general de Conservación y Mantenimiento en Adif y no tuvo ninguna competencia en la adquisición de material sanitario. A pesar de que Contreras negó en diversas ocasiones haber intermediado en favor de García ni de empresas constructoras, el portavoz del PP pidió su dimisión al considerar que está tapando asuntos que "no son nada agradables"./Redacción



Elecciones Durión Europea

Los jeltzales concurren sin un socio catalán de entidad y se juegan el escaño europeo que mantienen desde hace 35 años

# El PNV se juega su lugar en Europa

ANDER GOYOAGA

Bilbao

PNV cierra con las europeas del domingo un ciclo electoral complicado marcado por la igualdad con EH Bildu, y, de nuevo, se jugará el todo por el todo en cuestión de pocos votos. El objetivo de los jeltzales es revalidar su asiento en la Eurocámara y llevar a Oihane Agirregoitia, su candidata, a Bruselas. Si lo logra, podrá afrontar con cierta tranquilidad la renovación en el partido y el más que probable relevo de Andoni Ortuzar al frente de su ejecutiva, el Euskadi Buru Batzar. De quedarse a las puertas, el citado proceso de renovación estará condicionado por una sensación de declive que la victoria por la mínima de Imanol Pradales el 21 de abril en las elecciones vascas había logrado mitigar.

Los jeltzales concurren este domingo dentro de la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), integrada con Geroa Bai -marca navarra de la que forman parte-, Coalición Canaria y El Pi-Proposta per les Illes Balears. Llegan a la cita tras haber salvado la cara gracias a esa ajustadísima victoria de su candidato en los comicios al Parlamento vasco empatando a escaños con EH Bildu, algo inédito, pero imponiéndose por 30.000 votos.

Aquellos comicios confirmaron que Bildu es la fuerza al alza de la política vasca, aunque brindaron al PNV la oportunidad de rehacerse a partir de la política institucional, ya que podrán gobernar con el PSE. El objetivo de los nacionalistas es pasar de pantalla, dejar atrás 13 meses de gran exigencia electoral y, justo antes del relevo al frente del partido, empezar a remontar el vuelo a partir de la toma de posesión de Pradales como lehendakari el próximo 22 de junio. Previamente, sin embargo, deberán cerrar el ciclo electoral con una cita como la del domingo a la que llegan con "incertidumbre", según indica Eva Silván, politóloga y fundadora de la consultora Silván & Miracle.



Andoni Ortuzar, durante uno de sus actos en Barcelona, junto a un cartel de David Bonvehí

"El primer factor de incertidumbre es que el PNV viene de un escenario electoral complicado, en el que logró salvar la situación en el último minuto, movilizando a parte de su electorado, aunque confirmando que otra parte de su

# El PNV ha visitado Catalunya apadrinado por David Bonvehí y la plataforma Treballem per Catalunya

voto se está yendo a la abstención. No llega en una situación privilegiada como en el 2019. En segundo lugar, se trata de unos comicios de circunscripción única estatal, un escenario que no es en el que mejor se desenvuelve. El voto se va a polarizar con un marco pare-

cido al de las generales del 23-J, y el voto dual puede operar de nuevo. Parece que Pedro Sánchez puede volver a conseguir activar el voto progresista y plurinacional contra la derecha", indica.

Además, el factor de la participación, un hándicap para todos los partidos, puede perjudicar especialmente a los jeltzales. "Es un problema general, pero en Euskadi estamos viendo una importante desafección política. Hay una parte de la población que cree que da igual quien gobierne, que nada va a cambiar. Además, venimos de haber votado hace muy poco, hay cansancio y estamos a las puertas del verano. Hay elementos que pueden desincentivar la participación", añade Silván.

El último factor que complica la cita electoral para el PNV es que esta vez "no tiene a su lado a ningún partido de ámbito catalán que movilice". "Depende de su capacidad y de Coalición Canaria. Da la sensación de que está un poco solo, de que le falta ese socio catalán que le dé un impulso hacia Bruselas", señala la politóloga.

De hecho, primeros espadas del PNV como Andoni Ortuzar o Aitor Esteban han programado actos en Catalunya durante la campaña, apadrinados por David Bonvehí, último líder del PDECat, y la plataforma posconvergente Treballem per Catalunya, para tratar de arañar algunos miles de votos que puedan facilitar su camino hacia Bruselas.

La coalición CEUS no necesita un resultado excepcional para asegurar la presencia de Agirregoitia, su cabeza de lista, en la Eurocámara, pero el grado de incertidumbre es elevado. El PNV se está multiplicando para tratar de movilizar a su electorado, evitando esta vez centrarse en la confrontación con EH Bildu. "El

mensaje está siendo, y así debe ser, el de llevar la voz de Euskadi a Europa para beneficiar a la sociedad vasca y seguir construyendo la nación vasca. El PNV se está mostrando propositivo y lleva 160 puntos programáticos relacionados con Euskadi, algo que contrasta con lo que llevan otras formaciones", señala José Manuel Bujanda, analista y veterano militante de la formación jeltzale.

En su opinión, los comicios son trascendentales para el PNV, por

# Los jeltzales quieren llegar con un buen resultado a la cita con la renovación de la dirección del partido

un lado, por la visión europeísta que reivindica desde los tiempos de José Antonio Agirre, Manuel de Irujo y Francisco Javier Landaburu, y, por otro, por el momento en el que llegan. "Es fundamental acometer la renovación de los órganos del partido con unos buenos resultados", subraya.

Esa renovación será el gran reto que deberá abordar una vez que el Gobierno vasco de Pradales eche a andar en pocas semanas. De hecho, es posible que la ejecutiva del PNV convoque este mismo verano, con seis meses de antelación, su IX asamblea general, la cita que sentará las bases ideológicas del partido para la segunda mitad de esta década y que irá acompañada de la renovación de sus órganos de dirección.

El relevo de Ortuzar no está decidido, aunque todas las fuentes consultadas señalan que sería lo coherente atendiendo al paulatino relevo generacional que la formación inició en las municipales y forales de hace un año. Antes de siquiera hablar de ese capítulo, no obstante, los jeltzales deben cerrar su año electoral más tenso con unas elecciones en las que se juega su lugar en Europa, un escaño que ha mantenido, contra viento y marea, desde hace 35 años.

# Madí recuerda que la lista única funcionó, pero la mayoría no fue operativa

SILVIA HINOJOSA Barcelona

La política catalana, con las negociaciones en marcha para la nueva legislatura, se cruza en el camino del nuevo libro de David Madí, empresario y consultor que fue durante años el principal estratega de Convergència y hombre de confianza de Artur Mas. Merecer

la victoria (Destino) es el relato de las luces y sombras del procés, bajo el prisma de quien fue un observador y actor privilegiado.

Ahora que el diálogo para la investidura de un nuevo president parece en punto muerto, Madí, en conversación con este diario, se pronuncia sobre una posible repetición electoral y recuerda que la lista de JuntsxSí en el 2015 ganó

las elecciones y permitió un gobierno independentista, por lo que "es una evidencia" que a Junts y ERC les va mejor juntos. "No tiene discusión en términos de victoria, lo sabe todo el mundo que sabe de estrategia electoral", asegura.

Sin embargo, la mayoría sociológica y aritmética que se logró entonces y en los años sucesivos, salvo en las elecciones al Parlament de hace un mes, "no ha sido capaz de convertirse en una mayoría operativa, por diversos motivos". Uno de ellos es la CUP, asegura, que no es "un socio fiable".

En el libro, Madí revela episodios desconocidos de la trastienda del procés y en algunos ha participado. "Se ha especulado sobre mi

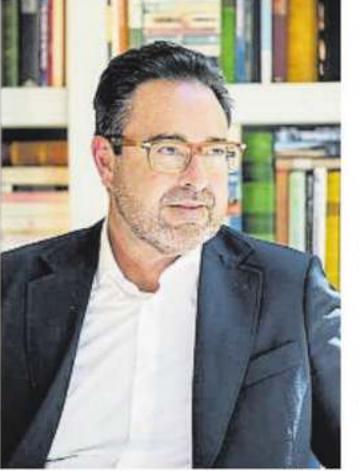

David Madí

**XAVIJURIO** 

papel en diferentes momentos, pero si puedo ayudar en algo que me creo, lo intento, cuando no,

sencillamente no lo hago", señala. En su etapa como secretario de Comunicación del último gobierno de Pujol, Madí dimitió, presionado por la oposición por unas supuestas encuestas manipuladas. ¿Debe dimitir un político por sospechas?"Definitivamente no", señala. Cita casos recientes de "lawfare y montajes" por parte de funcionarios públicos que actúan "de manera política y prevaricadora desde la impunidad". Entre estas prácticas cita la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Y propone crear un delito para estos abusos..

Elecciones 🗿



**Unión Europea** 

La plataforma de las zonas olvidadas regresa con una candidatura municipalista y con Tomás Guitarte al frente

# Existe busca reactivar la España vaciada

**PEDRO VALLÍN** 

Madrid

La desaparición mediática de la España vaciada tras las elecciones del 23-J, en las que perdieron su única acta por el fuerte efecto de polarización de aquellos comicios, a pesar del incremento de su peso en parlamentos autonómicos y ayuntamientos, solo es otro indicador patente del efecto del centralismo económico, estructural y mediático. Ahora, unidos los partidos que componen la plataforma España Vaciada a la organización Por un Mundo Más Justo y a un centenar de organizaciones municipalistas, buscan su primera acta europea con el exdiputado de Teruel Existe Tomás Guitarte a la cabeza. "Nuestro objetivo es la cohesión territorial, la cohesión internacional y la cohesión social", explica Jorge Serrano, número tres de la lista europea y líder de Por un Mundo Más Justo. La frase explica que los territorios olvidados, singularmente vulnerables a la posibilidad de convertirse en territorios de sacrificio ante la transición energética, no han diseñado un programa resistencialista sino europeísta. Su apuesta, además de las conocidas aspiraciones de nuevo modelo de desarrollo territorial, incluyen una profundización de



Manifestación en el paseo de la Castellana de Madrid de la España vaciada en el 2019

la integración europea, singularmente en todo lo relacionado con la integración política, fiscal y social de la UE que, en último término, están convencidos de que operará como contrapeso de los procesos de detracción de recursos, actividad y población a que determinadas regiones urbanas de Europa someten a los territorios periféricos.

que ver con el desarrollo de oportunidades para las personas que están en situación de mayor exclusión, de mayor vulnerabilidad, que los tenemos en todas de las regiones de España y de toda Europa", aclara Serrano. Que las organizaciones integradas en Existe se resistan a no ser categorizadas como izquierda o derecha no presu-

"Se trata de todo lo que tiene pone apoliticismo, y de hecho el programa de la plataforma es extraordinariamente político, si bien se desempeña en defensa de lo que llaman la España olvidada en términos muy alejados de las guerras culturales en torno a la actividad del campo en las que se han enfrascado las grandes formaciones políticas. Existe pretende actividades sostenibles y atrac-

tivas que fijen población y que, en último término, permitan a las poblaciones rurales elegir si quieren o no abandonar el territorio, pero no solo para las poblaciones medianas y pequeñas, sino también para los centros urbanos que han ido siendo subalternizados por la aspiradora del diseño radial. Vanessa García, representante de

# La coalición apuesta por una mayor integración europea en términos sociales, políticos y fiscales

Soria ¡Ya! en la lista de Existe, comparte con Serrano el objetivo de una armonización fiscal europea, y con Guitarte, el empeño por compensar el diseño radial y por una política de vivienda que permita fijar población en un medio rural vaciado en el que, paradójicamente, la escasez de vivienda es un problema principal. Mañana, Existe cierra campaña en Madrid, intentando vehicular también el voto de las grandes capitales, solidarias con los territorios olvidados, con el prestigio ganado por Guitarte en su tarea como diputado a modo de estandarte.





El próximo lunes se celebrará la sesión constitutiva del Parlament y arrancará la XIV legislatura

Los grupos vuelven al tradicional eje izquierda-derecha en la nueva distribución de escaños del Parlament

# Un hemiciclo 'preprocés'

LUIS B. GARCÍA Barcelona

on varios los elementos que evidencian que el procés en Catalunya está en coma, si no en cuidados paliativos. A la ruptura de los bloques (independentistas versus constitucionalistas) durante la actual legislatura se une la pérdida de la mayoría soberanista en las elecciones del pasado 12 de mayo, y a esto se añadió ayer una nueva muestra, con la vuelta al reparto tradicional de los escaños del Parlament que prevalecía hasta el año 2015, entre los grupos de izquierdas y de derechas.

Se rompe así la distribución de asientos que se impuso durante los años del *procés*, en los que los partidos independentistas se agruparon en el lado izquierdo del hemiciclo y los constitucionalistas, en el derecho. En la XIV legislatura que comenzará el 10 de junio, los diputados de PSC, ERC, Comuns y la CUP se sentarán en los escaños del flanco izquierdo, mientras que los de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana ocuparán el derecho.

Se trata de una configuración que no se veía desde la X legislatura, en la que Artur Mas fue investido president por segunda vez, puesto que ya en la siguiente, tras las elecciones del 27 de septiembre del 2015, la distribución cambió como consecuencia de la lista unitaria de ERC y CDC en torno a Junts pel Sí.

La nueva disposición se aprobó provisionalmente ayer en el Parlament, no sin controversia. El PSC, como primer partido de la Cámara y ganador de las elecciones, usó su preferencia para elegir asientos, expresando su voluntad de pasar a la bancada de la izquierda. Junts, segundo grupo de la Cámara, quería en cambio mantener la disposición actual y, según fuentes parlamentarias, "intentó convencer de ello a ERC", que rechazó la propuesta. Ante esta tesitura, el grupo de Carles Puigdemont optó por ocupar las tres primeras filas de la bancada derecha, donde podrá visualizar mejor su oposición a los socialistas.

Por su parte, ERC podrá mantenerse en la bancada izquierda, en los asientos centrales entre la tercera y la sexta fila; los comu-

# La voluntad del PSC de ocupar el flanco izquierdo se une al no de ERC a compartir bancada con Junts

# Junts, ERC y Vox compondrán la Mesa de edad

 La sesión constitutiva del próximo 10 de junio se iniciará con la denominada Mesa de edad, en la que la presidencia la ocupará el diputado más longevo de la nueva Cámara catalana, el parlamentario posconvergente Agustí Colomines (67 años), y que compartirá la sesión inaugural en que se elegirá al presidente del Parlament y a los miembros de la nueva Mesa con las diputadas más jóvenes: Mar Besses, de ERC (25 años), y Júlia Calvet, de Vox (23 años).

nes ocuparán el extremo izquierdo del hemiciclo, en los asientos finales de la primera y la segunda fila, y la CUP continuará en el mismo espacio que hasta ahora, en la última fila de la bancada progresista. En el flanco derecho, detrás de Junts se sentarán los diputados del PP catalán, los de Vox y los dos de Aliança Catalana.

Pese a ser provisional y estar pendiente de ratificación definitiva, esta distribución se mantendrá durante toda la legislatura, salvo "algunos retoques", según confirman fuentes parlamentarias.

Aunque ni siquiera está claro el devenir de la próxima investidura, a la que aspiran el líder de Junts y el del PSC, Salvador Illa, la nueva organización del hemiciclo catalán es una evidente declaración de intenciones políticas de cara a la nueva legislatura. Los socialistas no ocultan su interés en que el espectro tradicional vuelva a marcar la contienda parlamentaria en detrimento del eje identitario.

La Mesa de la Cámara también aprobó ayer la distribución de los despachos que ocuparán los grupos en el Palau del Parlament. Siguiendo el criterio de la distribución de escaños, los grupos se dividirán según el eje ideológico tradicional. En las dos plantas del ala izquierda de la Cámara se ubicarán los despachos del PSC, en la planta superior, y los de ERC, Comuns y la CUP en la inferior. En el ala derecha, Junts ocupará los despachos de la planta superior, y Vox, PP y Aliança Catalana se ubicarán en el piso inferior. De esta forma, republicanos y posconvergentes dejarán de compartir el ala derecha y Vox abandonará la buhardilla en que se ubicaba

hasta ahora.

# El Govern activa los servicios jurídicos para que velen por la amnistía

ÀLEX TORT Barcelona

El independentismo ha sudado tanto para que la ley de Amnistía sea una realidad que no está dispuesto a dejar que su aplicación se retrase o haya tropiezos. Por eso, el Govern -ahora en funciones-ha activado sus servicios jurídicos para que garantice la aplicación con "la máxima rapidez" para todos los casos que afecten a cargos electos y altos cargos (o ex altos cargos) de la Generalitat y que estén implicados en hechos juzgados o por juzgar, y que se pueden ver beneficiados por la ley aprobada el pasado jueves en el Congreso.

Además, actuará de oficio para que se retiren multas impuestas por aplicación de la *ley mordaza* en actos de protesta durante el *procés*, sobre todo tras la sentencia condenatoria a los líderes del 1-O por parte del Tribunal Supremo. El Govern anunció en un principio que serían 100.000 procedimientos sancionadores, pero la Conselleria d'Interior rectificó la cifra para asegurar que serían una "muy pequeña parte" de esa cantidad las sanciones que podrían acogerse a la ley.

Patrícia Plaja, portavoz del Ejecutivo catalán, no dio una cifra de los cargos a los que se ofrecerá asistencia. En todo caso, el Govern solicitará la absolución y que se levanten las medidas cautelares. Todas estas iniciativas se llevarán a cabo también en los procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas. Igualmente, se pedirá que se eliminen todos los antecedentes penales.

Con respecto a los procedimientos sancionadores en aplicación de la *ley mordaza*, Plaja no aclaró cuál sería la cantidad a sa-

# La Moncloa afirma que la ley entrará en vigor cuando corresponde, "ni un día más y ni un día menos"

tisfacer. A grandes rasgos, la ley de Amnistía establece que se devuelvan las multas que estén estipuladas como leves o graves. El importe oscilaría para cada una de ellas entre los 100 euros y los 30.000 euros.

En el Gobierno quitan hierro a todos estos mecanismos fiscalizadores y el ministro Félix Bolaños y la portavoz, Pilar Alegría, subrayaron que la ley se publicará en el BOE en los tiempos que corresponden, "ni un día más y ni un día menos".•

# Un juez deberá investigar a once guardias civiles denunciados por torturas

JOSEP M. CALVET

Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha ordenado a un juez de Sabadell investigar "sin más dilación" a once agentes de la Guardia Civil por las presuntas torturas que en su día denunció uno de los miembros de los CDR detenidos el 23 de setiembre del 2019 en el marco de la operación Judas, pocas semanas antes de la sentencia del *procés*.

En un auto firmado el pasado 22 de mayo, la sección tercera de la audiencia acuerda estimar el recurso de apelación presentado por Jordi Ros, procesado por terrorismo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, contra la decisión del titular del juzgado número 2 de Sabadell, que recibió la querella contra los agentes, de declararse incompetente para investigar los hechos sucedidos fuera de su partido judicial.

El tribunal reprocha al juez "la pésima instrucción llevada a cabo hasta la fecha y las dilaciones que la causa presenta, específicamente en la tramitación del presente recurso" y sostiene que los hechos "pueden constituir delitos de tortura y contra los derechos fundamentales cometidos por los agentes de la autoridad", y por ello deben ser investigados, "como reiteradamente señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro Tribunal Constitucional".

La querella sostiene que en el marco de la detención en su domicilio de Sabadell, en el traslado a las dependencias de la Benemérita en Sant Andreu de la Barca y a la comandancia de Tres Cantos (Madrid), Ros fue coaccionado, amenazado e increpado sin que se le permitiera designar a un abogado. Asimismo, denuncia que fue obligado a mantener una postura forzada, con un antifaz para que no supiera donde iba, y que no se le dejó dormir pese a las horas de duración de las diligencias y el traslado, al tiempo que recibía amenazas de que iban a detener a su novia o a miembros de su familia. Añade que su hermano, que sufre una patología mental, fue mantenido durante 10 horas sentado en el rellano de la escalera de su casa sin poder hablar con nadie y siendo apuntado por un agente con un arma larga mientras se practicaban los registros.

Elecciones



**Unión Europea** 

#### ENTREVISTA

IÑAKI PARDO TORREGROSA Paçã (Francia)

oni Comín (Barcelona, 1971), exconseller de Salut, se estrena como cabeza de cartel en un cita electoral. Es candidato de Junts tras la renuncia de Carles Puigdemont.

#### Dicen que son la voz catalana en Europa. ¿Qué implica?

Defenderemos de manera incondicional los intereses de los agentes económicos y sociales de Catalunya, de los agricultores, de los pescadores o de las pymes; y el corredor mediterráneo.

#### ¿Cuáles son sus prioridades?

La defensa de esos intereses, la internacionalización de la causa catalana y participar en los grandes debates: el cambio climático y la reforma institucional y de la gobernanza económica de la Unión Europea. Queremos intervenir con voz propia y visión de Estado.

#### ¿Internacionalizar?

Hasta ahora estaba todo centrado en la denuncia de la mala calidad de la democracia española. Ahora la prioridad es defender la autodeterminación y explicar su encaje legal. La Constitución no es incompatible con un referéndum.

#### ¿Qué propone para la UE?

El futuro económico nos lo jugamos en la batalla geopolítica que tenemos con China y Estados Unidos para ver quién lidera la revolución industrial en curso. Eso requiere duplicar el presupuesto, del 1% al 2% del PIB de la UE.

#### ¿De dónde saca los recursos?

Necesitamos nuevos ingresos si culminamos la unión fiscal, y un Tesoro europeo capaz de emitir eurobonos; una agencia europea contra el fraude fiscal, armonización de impuestos estatales e impuestos europeos.

#### Ponga un ejemplo.

En Europa, quien contamina paga. Hagamos que terceros países también paguen. Conseguimos nuevos recursos y protegemos la competitividad de nuestras empresas. E impulsamos la descarbonización de la economía europea y mundial en general.

## ¿Por qué no se hace?

Todo eso -Tesoro, ministro euro-

# "Lo coherente para el PSOE es investir a Puigdemont"

# Toni Comín

Candidato de Junts en las elecciones europeas



Toni Comín en su residencia de Paçà, donde se instala cuando está en el sur de Francia

peo de Hacienda...- requiere una reforma institucional. También hay que acabar con la política de unanimidad en el ámbito fiscal.

#### ¿Solo en ese ámbito?

Y en política exterior. También necesitamos que el Parlamento tenga capacidad de iniciativa legislativa y que la Comisión sea más fuerte, que se elija al presidente de forma directa.

#### ¿En qué grupo del Parlamento Europeo prevén incardinarse?

Veremos qué grupos hay. No es lo mismo que haya unos partidos u otros en las familias tradicionales. Tienes que saber qué partidos van a cada grupo y quién mandará.

¿Y repetir como no adscritos? No descartamos nada. Hemos tenido libertad de acción y no hemos tenido falta de visibilidad.

Plantea que se coordinen los

#### presupuestos de defensa de la UE. ¿Apoyaría un ejército europeo?

Primero una cosa y después otra. La dependencia de EE.UU. tiene un coste geopolítico muy grande. Nos quita autonomía. Los presupuestos militares se tienen que

# 66

# Internacionalización

# La Constitución, bien interpretada, no es incompatible con un referendum"

mirar y ahora se dan la espalda. Si la política exterior es común, no tiene sentido que la de seguridad esté tan estatalizada. En algún momento tendremos que poner sobre la mesa un ejército europeo.

## ¿Qué requisitos pondrán a un presidente de la Comisión?

Cuestiones como el corredor mediterráneo. Pero las grandes condiciones tienen que ver con acabar con la doble vara de medir, que se dé un toque de atención a

# Unión Europea

# "En algún momento tendremos que poner sobre la mesa un ejército europeo"

España cuando se salte el Estado de derecho, como a otros países; y un cambio de chip sobre el referéndum. Que se abandone el paradigma del asunto interno. La Comisión tiene que mediar entre el Estado y Catalunya.

#### ¿Qué margen tienen para la oficialidad del catalán?

Haremos lo que hacíamos hasta ahora, tirar de la oreja al Gobierno para que consiga la oficialidad. Tiene que seguir trabajando con todos los recursos diplomáticos.

¿Eso implica a Pedro Sánchez? Si es necesario para conseguir la unanimidad de los 27, sí

#### Dicen que desde una prisión española no habría amnistía. ¿No cree que eso puede incomodar a sus compañeros presos?

Hemos hecho que los tribunales europeos demostrasen que España hacía algo mal, y los tribunales hablaron porque había exilio. Sin él no habrían hablado. Claro que hay relación directa. Después hay más factores, pero nuestra contribución es importante.

#### Está la debilidad del Gobierno. La amnistía se ha aprobado cuando los votos de Junts eran necesa-

do los votos de Junts eran necesarios; cuando no eran necesarios no la hubo, y ahora sí la ha habido. ¿Qué influencia tendrán las

# elecciones en las negociaciones? No la debería tener, pero no so-

No la deberia tener, pero no somos ingenuos. Si a Junts no le va muy bien, correrán a decir que es una segunda vuelta. En cambio, si nos va muy bien, intentarán eliminar el efecto segunda vuelta. Quien puso la papeleta de Puigdemont la tiene que blindar el 9-J.

#### El independentismo ha perdido fuerza en las urnas.

Nuestra primera obligación es entender bien qué ha pasado y mirar cómo se resuelve.700.000 independentistas se quedan en casa.

#### Ha habido una pandemia, inflación...

Lo veo diferente. Hubo un momento en que la gente veía más claro el camino, y ahora no se sabe muy bien hacia dónde nos lleva.

#### Parece complicada la investidura de Puigdemont.

Lo coherente con el espíritu del acuerdo de Bruselas sería la investidura de Puigdemont. El PSOE, si es inteligente, debería ver eso. Eso es lo más inteligente y le beneficia. No lo veo tan improbable.

#### En caso de repetición, ¿reeditaría Junts pel Sí?

Yo tuve conversaciones en las primeras horas después del 12-M en ese sentido. Si hay repetición, es la mejor idea para todos. Todos saldrían ganando.•

# La Audiencia obliga al juez a dar por acabada la causa de las conexiones rusas del 'procés'

#### TONI MUÑOZ Barcelona

Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha obligado al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, a poner fin a la instrucción sobre las conexiones rusas del *procés* que amenazaba a Carles Puigdemont por un delito de alta traición, ilícito que no cabe en la amnistía.

En un auto dictado por la sección 21, los jueces advierten a Aguirre de que el plazo para investigar el asunto se agotó en el 2023 y que debe archivar el asunto o mandarlo a juicio. El tribunal ha aceptado el recurso presentado por Xavier Vendrell contra la decisión del juez tomada en agosto del 2023 en la que prolongaba la investigación durante seis meses más para realizar nuevas diligencias.

El juez, además, en enero volvió a prorrogar la instrucción y decretó el secreto de las diligencias, lo que hizo sospechar de la posible imputación a Puigdemont por un delito de alta traición, con lo que comprometía que pudiera acogerse a la ley de Amnistía. La audiencia obliga a dejar sin efecto todas las diligencias realizadas desde agosto del 2023, momento en el que según el tribuna, debía haberse puesto punto final a la instrucción.

La audiencia considera que el plazo para investigar se agotó en agosto de 2023 porque el magistrado no había hecho nada durante los seis meses anteriores – "seis meses de completa inactividad", dice el auto– y aun así prorrogó la causa sin anunciar qué diligencias nuevas debía realizar o de qué informes estaba a la espera, condición indispensable para prolongar la investigación.

El juez Aguirre no solo prorrogó la investigación en agosto del 2023,

sino que lo volvió a hacer en enero con el argumento de que había encontrado "datos que confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relacio-

nes con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de extrema derecha y con interés en establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Catalunya si este se independizaba de forma unilateral de España", escribió el magistrado.



# LAVANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ DIRECTOR Jordi Juan DIRECTORES ADJUNTOS
Lola García
Miquel Molina
Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR
Enric Juliana
Álex Rodríguez
Manel Pérez

SUBDIRECTORES
Isabel Garcia Pagan
Lluís Uría
Joel Albarrán
Lucía González

# El juez investiga a Begoña Gómez

La instrucción del caso

es discutible, pero

esperamos que la justicia

aclare los hechos

egoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, fue ayer citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Dicha declaración se producirá dentro de un mes, el 5 de julio, y en ella Gómez deberá responder al magistrado sobre la presunta comisión de delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Es pertinente subrayar algunos factores circunstanciales de esta citación. El primero es que fue hecha pública ayer, en el último tramo de la campaña de las elecciones europeas del próximo domingo. Aunque no se trata de algo inédito, no deja de sorprender que una decisión de tal trascendencia políti-

ca se anuncie a cinco días de unas elecciones. El segundo, que Peinado ha decidido citar a Gómez antes de haber recogido las declaraciones de media docena de testigos que pueden aportar luz al caso, es decir, que a priori no parece que las diligencias estén tan avanzadas como para hacer ya el anuncio. El tercero, que la citación se produce después de conocerse un informe de la Unidad Cen-

tral Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que se señala la inexistencia de indicios delictivos en los hechos que van a llevar a Gómez ante el juez. Un informe al que, sorprendentemente, el juez parece dar poco crédito, puesto que ha solicitado a la UCO que le facilite directamente los documentos en que se basa para revisarlos él en persona. Y el cuarto y último, pero no por ello menos importante, que la causa parte de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias fundamentada, por así decirlo, en recortes de prensa en los que no se aporta ningún tipo de pruebas concluyentes, algo que subrayó la Audiencia Provincial de Madrid, aunque también avaló que el juez continuara con la investigación de algunos aspectos denunciados.

El historial judicial de Manos Limpias, cuya actividad más

significativa no es la sindical, sino la interposición de querellas, buena parte de ellas contra personas o instituciones de perfil progresista, debería ser tenido en mayor consideración por los magistrados cuando toman decisiones como la difundida ayer. No es solo que la mayoría de las querellas de Manos Limpias hayan quedado en agua de borrajas, más allá de la pasajera erosión de la imagen de los querellados. También es que el propósito que guía esta entidad, según ha admitido su propio impulsor, Miguel Bernad, con una larga trayectoria en círculos ultraderechistas, es con frecuencia de acento político.

Las reacciones de los dos principales partidos españoles fueron ayer diversas. El propio Sánchez respondió, con una

nueva carta a la ciudadanía, criticando la citación de su esposa en plena campaña electoral y, de alguna manera, llamando a los electores a plantar cara mediante su voto el próximo día 9. Antes, el PP declaró que Sánchez tenía que dimitir ante unos hechos cuya "inmoralidad debería tener consecuencias". Nada nuevo bajo el sol: los populares, al igual que Vox, llevan meses tratando de descabalgar a Sán-

chez, dirigiéndole, a él y a su entorno familiar, acusaciones no sustanciadas. En todo caso, esta vez ambas formaciones fueron algo más allá al reclamar de forma implícita la dimisión del presidente del Gobierno. Ambas posiciones son criticables. El PP busca el plebiscito sobre Sánchez en estas elecciones europeas y el presidente replica más o menos con la misma fórmula. Hay que recordar que el 9-J se juegan asuntos de calado europeo más relevantes que nuestras cuitas internas.

La política española atraviesa una fase penosa, más rica en improperios y descalificaciones que en argumentos sólidos y debates constructivos. Dicho esto, y pese a la peculiaridad de la instrucción que motiva estas líneas, no podemos sino esperar a que la justicia lleve a cabo su trabajo y esclarezca definitivamente los hechos analizados.

# Serio toque de atención a Modi

El premier indio vuelve

a ganar las elecciones,

pero necesitará a sus

socios para gobernar

l Partido del Pueblo Indio (BJP), nacionalista hindú, del primer ministro Narendra Modi ha ganado por tercera vez las elecciones generales tras un proceso electoral que ha durado un mes y medio debido a los 970 millones de personas convocadas a las urnas. Pero el triunfo de la coalición de Modi no ha sido en absoluto el paseo militar que se preveía porque, después de diez años, ha retrocedido claramente y la oposición ha resucitado y sale reforzada.

En el 2019, el BJP se hizo con 303 escaños del Parlamento, cuya mayoría son 272 diputados. Esta vez, escrutado el 95%, ha logrado 240. Integrado en la Alianza Democrática Nacional (ADN), la coalición ha obtenido 292 escaños, muy lejos de los 400 que Modi pronosticó. Por su parte, la coalición opositora INDIA se ha hecho con 230 diputados, de los que 98 son del Congreso Nacional Indio (CNI), el partido de Rahul Gandhi, que la encabeza.

Las causas de este retroceso de Modi hay que buscarlas básicamente en la economía. India, el país más poblado del planeta, es la quinta economía mundial y líder en sectores como el tecnológico y el farmacéutico. Pero el paro crece, no se han creado las decenas de millones de puestos de trabajo prometidos, no se han repatriado los miles de millones evadidos en dinero negro y la inflación es vertiginosa. La crisis climática y la contaminación aumentan. El resultado electo-

ral no gustó a los mercados y la Bolsa de Bombay cerró ayer con una bajada del 5,7%.

Modi, ratificado pero más débil, lleva años impulsando un discurso ultranacionalista hindú en detrimento de la comunidad musulmana india. También ha recrudecido la represión contra las minorías étnicas. Ello le había valido hasta ahora el apoyo de su base social, donde aún se aplica el sistema de castas. Su campaña empezó con un programa de progreso económico y la promesa de transformar India en un

país plenamente desarrollado en el 2047. Pero luego intensificó la retórica polarizadora, en especial contra la comunidad musulmana.

Modi ha ido difuminando la línea entre religión y Estado, y su programa se ha acabado reduciendo a una combinación de nacionalismo hindú, sacar músculo patriótico y capitalismo de libre mercado. A los 73 años, se ha forjado una ima-

gen casi divina de hombre sin familia cuya única misión es trabajar por su país, en contraste con la dinastía Gandhi, que califica de corrupta y a la que sustituyó en el poder. Cinco años más como primer ministro, aunque esté más debilitado parlamentariamente, aumentarán su autoritarismo místico y mesiánico. Su muy ajustada mayoría, lejos de las expectativas que tenía, supone un baño de realidad y un serio toque de atención a su proyecto nacionalista. Esta vez Modi no ha recibido otro cheque en blanco como el que tuvo en el 2019.

# FUTUROS IMPERFECTOS

Màrius Carol



# El cuento de nunca acabar

osep Tarradellas le dijo al periodista y exconseller Joan Puig i Ferreter durante su exilio: "La política, quien la ha probado ya no puede renunciar". Es posible que sea adictiva, casi como una droga, pero, llegado el momento, resulta mejor dejar la política, antes de que la política le abandone a uno. Ahí esta Carles Puigdemont, que quiso hacer de las elecciones catalanas un plebiscito hacia su persona y no le fue bien. Ni a él, ni al independentismo. Había dicho en RAC1, poco antes de ir a las urnas que, si no ganaba, se iría a casa. Pero del compromiso de marcharse parece no acordarse, cuando el resultado fue inapelable. Tras fabular con que intentará su investidura a la presidencia de la Generalitat, para lo que necesita que los socialistas no voten a su candidato, lo que no tiene ni pies ni cabeza, ahora intenta convencer al independentismo de que hay que repetir elecciones.

Como en el cuento de nunca acabar, donde una misma frase se encadenaba una y otra vez, los posconvergentes pretenden que los catalanes entremos en bucle y votemos las veces que haga falta hasta que a Puigdemont le salgan las cuentas. Artur Mas ha publicado en *Ara* que la repetición

# JxCat maniobra para repetir elecciones, olvidando que aún les puede ir peor

podría ser una buena iniciativa siempre y cuando los dos partidos independentistas sumaran esfuerzos en una plataforma electoral única, porque entonces quedarían primeros: "Este escenario daría un equilibrio de fuerzas que permitiría ir más allá: en Madrid, gobernando los socialistas con el apoyo de los independentistas; en Catalunya, gobernando los independentistas con el apoyo de los socialistas". *Happy end!* 

Es evidente que JxCat maniobra para conseguir la repetición electoral y para que Puigdemont no se vaya a casa, algo que parece que no contempla. Xavier Trias ha sugerido que, en cualquier caso, Puigdemont debería seguir al frente de la formación si Illa acaba de presidente, aunque hay quien duda seriamente de que eso los devuelva a la centralidad.

Volver a las urnas es un disparate, porque al independentismo aún le puede ir peor, pues aumentaría la fatiga de los catalanes y dejaría en la provisionalidad a Catalunya. No se puede decir a los ciudadanos que las elecciones del 12-M eran de broma. Eso sería faltarles al respeto.

# Asesinatos en Eslovaquia y Rusia

#### Marc Murtra



l origen del término asesino proviene de los Hashshashin, una secta persa de la edad media que estaba especializada en asesinatos selectivos. Se los llamaba así, decían sus oponentes, porque eran fumadores de hachís. Hoy en día los fumadores de cannabis no son conocidos por ser miembros de sectas asesinas. En la historia, el asesinato político ha sido esa nube que aparece inoportunamente y tapa el sol.

Por ejemplo, Alejandro Magno accedió al trono tras el asesinato de su padre, Filipo de Macedonia. A Filipo lo asesinó uno de sus guardaespaldas como venganza por haber sido violado. ¿Qué hubiese sido del curso de la humanidad sin ese asesinato? Pues seguramente Alejandro no hubiese sido "Magno" ni hubiese conquistado medio mundo. Julio César fue asesinado en los idus de marzo y eso también cambió el rumbo de todo: provocó la constitución y victoria del primer triunvirato, la guerra civil entre Augusto y Marco Antonio, el asesinato del hijo de Julio César y Cleopatra y la pro-Litvinenko, Borís Nemtsov, Anna Politkóvska-Skywalker.

clamación del imperio. Lincoln, Gandhi y Yitzhak Rabin también fueron asesinados. ¿Qué hubiese sido de EE.UU., India e Israel sin esos asesinatos? La respuesta está enterrada bajo la arena de los "¿y si...?".

En Eslovaquia, un ciudadano ha intentado asesinar a su presidente, la policía informa de que es un perturbado que actúa solo. Es importante distinguir entre diversos tipos de crimen, no es lo mismo un asesinato político perpetrado por un grupo terrorista o un lunático que uno perpetrado por un gobierno. El asesinato también, hay que notar, es diferente de una acción militar: las leyes de la guerra permiten a los gobiernos atacar a personas involucradas en acti-

# Las sociedades abiertas deciden quién manda y opinan sin violencia; en las dictaduras, no

vidades de combate, pero no matar a individuos específicos no relacionados con los combates.

Stalin fue el creador del asesinato político moderno, era un Lord Sith innovador. El NKVD asesinó a los exiliados Lev Trotski, Ignace Reiss, Válter Krivitski y Lev Sedov con tenebrosas técnicas. En este ámbito Putin es su discípulo, ha mandado asesinar a Alexánder ya, Anastasia Babúrova, Paul Klebnikov y muchos otros, como parte de una estrategia que elimina a periodistas, políticos y activistas opuestos a su dictadura. Lo ha hecho a lo John Le Carré porque asume que serán olvidados en un proceso haplológico. No es el único régimen con estas prácticas nefandas, claro, Irán y Corea del Norte también asesinan a sus opositores en el extranjero.

Para algunos regímenes, las migrañas se curan con microlobotomías. Esta es la gran diferencia entre las sociedades abiertas y las dictaduras, es bueno recordarlo desacomplejadamente. Las sociedades abiertas deciden quién manda y opinan sin violencia, esta solo está permitida contra quienes nos querrían destruir. En las dictaduras, el poder no se puede cambiar rutinaria o pacíficamente, se ha visto recientemente en Bielorrusia e Irán.

Los asesinatos nos deben hacer considerar la moralidad, efectividad y justicia de los sistemas políticos que nos rodean, pero también la fragilidad del ser humano, la impredecibilidad del futuro y la dictadura de la casualidad. Se da la paradoja de que aquellos sistemas que practican el asesinato son más vulnerables a la aleatoriedad: sus sistemas dependen de una persona. Las democracias, por el contrario, dependemos de nuestras instituciones, leyes y valores. Los aficionados a La guerra de las galaxias lo sabemos, el Imperio Galáctico se desmoronó con la muerte del Emperador, mientras que la Alianza Rebelde nunca dependió de Luke

# Un poco reivindicada

Joana Bonet



tormy Daniels se siente "un poco" reivindicada por el veredicto que convierte a Donald Trump en el primer expresidente culpable de delitos graves en los casi 250 años de historia de EE.UU. Su acertado adverbio de cantidad nos recuerda aquella pregunta tan abstracta del médico al pedirnos que puntuemos nuestro dolor del uno al diez. Stormy debe de andar en un 5, un aprobado justito que reconoce buena parte de sus penalidades. El mundo es cruel con las Stormy de turno, pero sobre todo machista y radicalmente desigual. ¿Cómo va a considerarse la palabra de una porn star, pues qué credibilidad puede tener quien exhibe todas sus carnes y agujeros de forma impúdica?

Es una forma de ver a Daniels, claro, pero de ningún modo la única. El cómico y cineasta Judd Apatow, que le dio papeles en dos de sus filmes y ha producido este año un documental sobre ella, la define

# **Stormy Daniels** ha logrado que la torre Trump se tambalee

como "una mujer de negocios muy seria y una cineasta que ha tomado las riendas de su carrera". Otro punto de vista.

Aunque durante años dejara de interesar a los medios por su presunta falta de consistencia y ciertos pasos erráticos -su candidatura a senadora por Louisiana causó estupor-, Daniels ha logrado que la torre Trump se tambalee. "Una tormenta barrerá Louisana de políticos corruptos", decían sus seguidores aquel 2017. Solo se equivocaron de lugar, y la tormenta ha caído en Nueva York.

De todas las fechorías que ha cometido Trump, ninguna había conseguido mancharle la corbata y enfadarlo tanto como esta sentencia, pues en la alta política el escándalo sexual combina el morbo con la moral y, sobre todo, extiende una larga sombra de desconfianza sobre la capacidad de control del líder, el mismo que somete a la actriz porno, la amenaza y trata de callarla con dinero. No sé cuánto tardará Stormy en abandonar su casa pareada en California, pero lo que es seguro es que la rabia trumpista y su berreada impunidad no tragarán esta derrota.

## APUNTES DEL NATURAL – JL MARTÍN



i algo no ha cambiado en Catalunya en los últimos cuarenta y pico años es la capacidad del centroderecha (llámese Convergencia o Junts) de imponer el tema de conversación, el marco y los mantras del debate político.

El "peix al cove" y el "Maragall borracho" marcaron una larga época. Junto con mantras ad hoc para cada municipio, de los que pueden dar buena cuenta los concejales que compitieron con CiU. Después vino "el tripartito es un barullo", "España nos roba" y "el soberanismo" (una nueva aspiración a medio camino entre el nacionalismo y el independentismo de la que nadie había oído hablar hasta entonces), como concepto alrededor del cual plantear el futuro.

El procés, término creado en la presidencia de Artur Mas, marcó época, junto con "tenemos prisa", "la revolución de las sonrisas" o "Europa nos mira". No todos fueron inventados por políticos posconvergentes, pero el president Mas y el president Puigdemont los

# El derecho a perder dos veces

Gemma Ribas Maspoch



detectaron como favorables y sacaron buen provecho. Pasado el 1-O, nacieron "pactar con los del 155 es traición" (aunque nosotros podemos hacerlo cuando convenga) y "ERC no sabe gobernar". Su éxito aún es vigente.

La última novedad es el derecho a perder dos veces (tomen nota si todavía no lo habían detectado). Ahora, las especulaciones sobre la futura Mesa del Parlament y la elección del futuro president giran en torno a si se facilitará a Carles Puigdemont la posibilidad de presentarse como candidato a la investidura. ¿Para qué? Se echen las cuentas como se echen, es imposible. Las sumas no salen. Pero se trata de hacernos suponer que tiene el derecho de volver a casa para leer su propio discurso de investidura, en lugar de regresar como oyente. Es decir, que tiene derecho a perder en el Parlament lo que ya perdió el 12-M.

¿De verdad seguiremos creyendo todos estos mantras? El debate interno en ERC es uno de los elementos que inclinarán la balanza. ¿Qué sensibilidad ganará? ¿La de Junqueras, más beligerante con el dominio ideológico posconvergente, o la de los que aún no se atreven a decirle a su hermano mayor que ya no están dispuestos a ser tratados como el her-

mano pequeño?•

# Derivas autoritarias en Europa

#### Lluís Foix



e habla poco de Europa en la campaña para elegir un nuevo Parlamento Europeo porque no se comprende o no se acepta la idea de que la seguridad, la libertad y la prosperidad de cada uno de los 27 países dependen de la salud democrática del conjunto de la Unión.

Son elecciones en las que el miedo a las incertidumbres de la guerra de Putin contra Ucrania puede alterar el equilibrio de las familias políticas en Bruselas. Los debates nacionales se libran en el escenario aparentemente neutral del espacio europeo, pero para tratar sobre la prosaica y a veces miserable política interna.

Los resultados del domingo se podrán leer en clave interna, pero lo que importa es la corriente de fondo que indicará la nueva composición de la Eurocámara. Se advierte una deriva autoritaria desde los extremos que puede desvirtuar el carácter fundacional de entendimiento y de convivencia.

No se trata de si los conservadores, los socialistas, los liberales o los verdes revali-

dan una mayoría, sino si sobrevive un sistema que persigue más justicia, más seguridad, más educación, mejor sanidad, más bienestar y más responsabilidad para corregir las desigualdades entre los pocos que tienen mucho y los muchos que viven una existencia muy precaria.

Esta deriva autoritaria se detecta de muchas y diversas maneras. La globalización económica no se ha traducido en una mayor libertad política, sino que ha desembocado en gobiernos fuertes que, en nombre de la eficacia y el orden, controlan los medios de comunicación para crear relatos que denigren a los que piensan distinto y nieguen el papel de la oposición como contrapeso imprescindible en cualquier democracia solvente.

China no solo es la mayor fábrica del mundo, sino que también es donde los salarios son más bajos y, según advertía Tony Judt, también "los derechos son más bajos". El capitalismo chino, lejos de liberalizar las condiciones de las masas, contribuye aún más a su represión.

Las elecciones del domingo no son para conquistar o retener el poder en los estados, sino para preservar un modelo de economía social de mercado como garanGates y compañía, que tienen más poder sobre los ciudadanos que los mismos gobiernos. Y, además, eluden las leyes fiscales nacionales y pueden influir, con su propaganda a través de las tecnologías, para modificar la voluntad de muchos electores.

La extrema derecha en Europa ya a ser

La extrema derecha en Europa va a ser la primera fuerza política en Francia, ganará en Italia y en Austria, quedará segunda en Alemania y ya está en coaliciones de gobierno en los Países Bajos, Finlandia, Suecia, Hungría y Eslovaquia. Hay un bloque prorruso y otro atlantista. En todo caso, hay una situación política nueva que no se puede analizar con los mismos parámetros de hace dos décadas. Han cambiado las circunstancias, pero las políticas no

han sabido encontrar respuestas a la nueva realidad.

Rusia no es ajena a los problemas que se ciernen sobre Europa. Timothy Snyder, profesor de Yale, afirma en su libro El camino hacia la no libertad que la política de Putin para destruir la Unión Europea ha adoptado varias formas: "El reclutamiento de dirigentes y de partidos europeos para que representaran los intereses rusos en la desintegración de Europa; la penetración digital y televisiva del discurso público para sembrar la desconfianza respecto a la Unión; la captación de nacionalistas extremistas y fascistas para la promoción pública de Eurasia, y el apoyo de todo tipo de separatistas".

Europa está en guerra con Rusia, pero también estorba a China, y si Trump ganara

las elecciones de noviembre, Estados Unidos dejaría de ser el aliado principal que garantice nuestra seguridad.

La incertidumbre suscita miedo y crea personajes y soluciones autoritarias. Europa ha de defender el Estado de bienestar que ha ofrecido al mundo después de más de un siglo de incubar guerras mundiales. Si pierde la centralidad política interna, corre el riesgo de repetir los catastróficos errores del pasado.



# Sin la centralidad política interna, la UE corre el riesgo de repetir los catastróficos errores del pasado

tía contra los excesos de las finanzas globalizadas.

Se vota también para preservar un escudo protector contra quienes propugnan una Europa populista, ultraliberal, cerrada al necesario flujo migratorio, abandonada a los caprichos de los algoritmos creados por los hombres más ricos, más poderosos y más influyentes de las democracias liberales. Me refiero a personajes como Zuckerberg, Bezos, Musk,

falta de cuatro días para las elecciones europeas, un buen número de españoles aún no sabe si va a acudir al colegio y, si finalmente lo hace, a qué partido votará. Los indecisos eran hasta el pasado domingo un 35% de la población, según el CIS. Esto demuestra la importancia de las campañas, de los debates e, incluso, de las horas previas a la apertura de urnas. Hay una parte de electores que deciden a última hora, y eso hace el resultado difícil de predecir. Ya ocurrió en las generales del 23-J. España vive horas, por tanto,

en las que los partidos deberían cometer

los menores errores y, si es posible, acertar

en sus mensajes.

Desde el lunes, un tema del debate en las redes sociales es la posibilidad de que el PP plantee una moción de censura contra Sánchez. Huelga aclarar, en primer lugar, que Feijóo nunca se ha pronunciado en términos tan claros, pero afirmar en dos entrevistas que si tras el 9-J existiera una mayoría clara, los populares recurrirían a cualquier "herramienta" es sinónimo de dejar

abierta la puerta a una iniciativa como la

que Sánchez usó hace ahora seis años.

EL PATIO DIGITAL



Fernando H. Valls



# Moción de censura, ¿hay agua?

La pregunta que se hace *El Patio Digital* es si hay agua en la piscina. O, dicho en otras palabras, si se trata de una estrategia del PP o de un patinazo. En política no se suele dejar casi nada al azar. Echando la vista unos días atrás se puede comprobar que en ámbitos cercanos al PP ya se venía hablando de la posible moción de censura.

"Marhuenda ya dijo hace quince días que tenía información de que Feijóo presentaría con el apoyo de Puigdemont una moción de censura contra Sánchez porque Junts y el PP son de derechas. Nada de separatistas, ni fugado, ni enemigos de España", recordó @deselectrocuta1.

Pero también hay quien piensa que Feijóo ha vuelto a resbalar en los días decisivos de una campaña. Este sector tiene claro que los números no dan y que se está dando alas a Sánchez. En las últimas horas el PSOE se han apresurado a aprovecharlo. "¡Tienen más versiones que la Macarena!", proclamó ayer Pilar Alegría.

Los muy cafeteros de la política defienden que las mociones de censura se presentan para ganarlas y que lo que hizo Vox en dos ocasiones, la última con Ramón Tamames, contra Sánchez es insuflar oxígeno en el Gobierno. Lo que importa, en efecto, es gobernar, y las matemáticas son las mismas. Si Feijóo quiere llegar a la Moncloa sin elecciones, tendrá que alentar que Vox y Junts voten lo mismo, opción que en este momento es como intentar juntar agua y aceite. El futuro, sin embargo, no está escrito.

# Pivot sin tiempo

Imma Monsó



ltimamente, una no da abasto a asimilar las sucesivas muertes de los referentes compartidos por muchos de mi generación. Entre la muerte de Paul Auster y la de Alice Munro, se me pasó hace unos días la de Bernard Pivot. Muchos fuimos espectadores de Apostrophes, tal vez el único programa televisivo de entrevistas literarias que ha alcanzado la categoría de leyenda internacional, solo comparable al de Reich-Ranicki en Alemania. En los ochenta lo conseguíamos grabado en las antiguas VHS o mediante parabólica. Estaba en la línea de esos programas largos y profundos tipo La clave: era cuando en la televisión había tiempo.

El tiempo es fundamental para escuchar lo que dicen los escritores que "hablan bien", aquellos que nuncate cansarías de escuchar. Pero lo es aún más para los escritores que se hicieron escritores precisamente porque solo pueden pensar escribiendo. Recuerdo que en el programa dedicado a Albert Cohen (hacía poco que

# Un programa literario digno hecho con prisa es un contrasentido

yo había quedado cautivada por *Bella del Señor*) me aburrí al principio: silencios, pausas, torpezas... Al cabo de diez minutos, empezó a decir cosas interesantes, sustanciosas. Mereció la pena esperar.

En cambio, la prisa que hoy reina en la televisión hace que incluso los grandes oradores acaben por perder la sustancia: todo suena a vacío, a consigna, a ya sabido. Es el tiempo. Pivot también se quedó sin él. Primero le expulsaron del prime time, donde el tiempo es oro para la cadena y quincalla para la audiencia. Luego, le recortaron la duración. Apostrophes acabó en 1990. Bouillon de culture, su siguiente programa, lo vi pocas veces. El de François Busnel lo he visto una sola vez. Y eso por mencionar un país, Francia, donde los programas literarios siempre tuvieron un eco que atravesaba fronteras.

Aquí, las condiciones han sido siempre mucho peores, tanto en franja horaria como en duración. Hacer un programa digno en estas circunstancias sin que acabe resultando una simple colección de reseñas de libros, de entrevistas-cuestionario, es un reto imposible. Pero ocurre con todo: también la enseñanza sigue este patrón. El tiempo nos devora a una velocidad nunca antes vista. Según mis cálculos, estamos ahora en el estómago de un Cronos insaciable. Vamos en dirección al intestino. Veremos dónde acabamos.

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la direc-

ción y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

## ¿Y la discapacidad?

Los europeos estamos citados a las urnas para elegir a los representantes que han de trabajar para nosotros los próximos cinco años. Revisando los programas de los partidos, veo cómo se pronuncian sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no vemos que el PP y Vox hagan mención alguna al derecho a la educación ni a la salud de las personas con discapacidad ni mención alguna referente a la discapacidad.

Manuel Aguilera Mesa Suscriptor Barcelona

# Desgobierno sanitario

Aún algunos técnicos superiores de la rama sanitaria, por ejemplo, los de anatomía patológica, siguen sin el título de grado universitario. Les impide llevar a cabo una mejor atención a la ciudadanía y les imposibilita una mayor cualificación profesional. Para más inri y desmintiendo a la médica y ministra de Sanidad, recientemente un informe de la Complutense confirmaba que la sanidad privada supera a la pública en atención al paciente, ¡todo un desgobierno sanitario!

Daniel Gómez Smith Barcelona

# Llega la selectividad

Queridos estudiantes, quiero recordaros lo lejos que habéis llegado y lo mucho que habéis crecido. Vuestras horas de estudio, los sacrificios y las noches en vela no han sido en vano. Cada página leída, cada problema resuelto y cada concepto comprendido han forjado no solo vuestro conocimiento, también vuestra determinación y resiliencia. Recordad siempre que sois más fuertes y más capaces de lo que creéis. La selectividad es una prueba importante, pero no define quié-



# Corzo rescatado de las aguas del canal de Urgell

Ferran Casanovas Nordbeck muestra el momento en que un corzo fue rescatado tras caer en el canal de Urgell, en una acequia a tres kilómetros de Castellserà. Lamenta que muchos de estos animales no corren la misma suerte. Compartan fotos en participacion@lavanguardia.es

nes sois ni vuestro valor. Es simplemente un peldaño más hacia vuestros sueños. Confiad en vosotros mismos. Estáis preparados. No estáis solos en este viaje; toda la comunidad educativa está con vosotros, enviándoos energía positiva y deseándoos lo mejor.

> Màrius Folch Gavà

#### Aptitud personal

La destitució de Xavi serà digna d'estudi a les escoles de negocis (igual que el cas Ciutadans a les de lideratge): activen la bomba un dia quan l'endemà se n'esperava una altra de més forta, que, a parts iguals, era guanyar/perdre la Champions de l'equip femení del Barcelona.

Fa pocs dies també s'ha parlat moltíssim dels mals resultats de les proves d'aptitud personal (PAP) per a mestres del futur immediat. Hi ha docents en moltes aules amb molta il·lusió i ganes (Xavi se n'omplia la boca, a més del pedigrí de ser un home de la casa), però potser no hi ha prou preparació. Xavi ha saltat perquè no ha donat ni títols (prestigii diners) ni satisfaccions (va perdre, per exemple, contra el Madrid i el Girona); la formació de la canalla no té prestigi, ni preu ni valor. Ave, classe política.

Josep Manel Fondevila Tolo Tremp

# Llicències a Sant Cugat

En resposta a "L'embut administratiu bloqueja els terminis de les llicències d'obra" (Viure, 3/VI/2024), voldria fer unes puntualitzacions. L'article es fonamenta en les dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 2022, i si bé és cert que aleshores el temps d'espera per aconseguir una llicència d'obra a Sant Cugat era de 19 mesos, nosaltres en arribar al govern municipal vam abordar immediatament aquesta qüestió, dedicant-hi recursos humans i materials. Avui

aquest embut administratiu s'ha eliminat i el personal tècnic municipal ja atén sol·licituds del 2024 (les presentades a l'abril). Estic convençut que ara no som el municipi català que triga més a atorgar aquest tipus de llicències.

La voluntat de l'equip de govern és aconseguir la màxima eficiència i oferir un servei públic àgil, de qualitat i transparent. Amb aquest objectiu treballem des del primer dia. Properament explicarem, de manera detallada, la situació actual en la concessió de llicències d'obres a Sant Cugat del Vallès.

Josep Maria Vallès

Alcalde de Sant Cugat del Vallès

FE DE ERRORES. El artículo de J.M. Ruiz Simón aparecido ayer en la página 38 se había publicado el 28 de mayo; el correcto, "La maniobra Carlomagno", puede leerse en la edición impresa digital y en la web.

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 933 481 482

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es

defensor@lavanguardia.es

Defensor del lector

Barcelona Av. Diagonal, 477, 08036

Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00, Fax: 902 185 587

Madrid María de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

# grupoGodo

#### JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Carlos Godó Valls \_\_\_\_ Consejero Delegado Màrius Carol \_\_\_\_\_Consejero Editorial Ramon Rovira \_\_\_\_\_ Director General de Presidencia \_Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier Jaume Gurt \_\_\_\_\_ Director General Corporativo Pere G. Guardiola \_\_\_\_ Director General Comercial y de Expansión Xavier de Pol \_\_\_\_\_ Director General de Negocio Media Jorge Planes \_\_\_\_\_ Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

## LA VANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

Óscar Rodríguez \_\_\_\_ Director General Javier Martínez \_\_\_\_\_ Director Digital y Suscripciones Xavier Martin \_\_\_\_\_ Director Económico Financiero Juan Carlos Ruedas \_\_ Director de Marketing y Desarrollo de Negocio Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SE Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00

Internet www.lavanguardia.com Depósito legal B-6.389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa)

Fax: 93 481 24 55

ISSN 2462-3415 (edición en linea en pdf) Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL Poligono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00

revistas de prensa con fines comerciales (press-clipping) sin contar con la previa autorización de La Vanguardia Ediciones, SL

Difusión controlada por OJD

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Estaquiblicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ningua ser interpretación de información de informaci mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o casaiguier otro, sin el permiso previo por excrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el articulo 321 del Texto Refundido de la LPI, La Vanguardia Ediciones, SL se opone expresamente a la utilización de cuatesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o

# La mili, esa inútil amenaza

# Fernando Ónega



engo que preguntárselo a Tezanos, pero quizá no sea siquiera necesario: la medida más detestable que cualquier gobierno podría adoptar sería volver al servicio militar obligatorio. En la España de las penurias del franquismo fue útil para importantes cosas: para que muchos jóvenes conocieran más país, para que aprendieran un oficio e incluso para que aprendiesen a leer y escribir. Pero esa utilidad tuvo su cara negativa en una forma de servir a la patria que muchas veces consistía en pelar patatas, obedecer órdenes inútiles y privar de oportunidades laborales a otros miles de jóvenes perfectamente formados.

Incluso quienes hicimos la mili hace medio siglo seguimos repudiando aquella forma de malgastar el tiempo y desperdiciar talento. Hoy, rescatar el servicio militar sería una pésima noticia para el país. No conozco a nadie que desee esa experiencia para sus hijos, por muy necesitados que estén de lecciones de disciplina.

Sin embargo, varios gobiernos

# Quizás esté creciendo una generación llamada a pasar parte de su vida en las trincheras

europeos empiezan a aceptar la idea, y cabe la posibilidad de que terminemos el año con el retorno del servicio militar obligatorio en algunos países. En concreto, en los territorios amenazados por su proximidad física a Rusia o por miedo al imperialismo de Putin.

La antaño popular mili es una antigualla de protección, pobre y dudosamente útil sin tecnología. Pero, para esas naciones que señalo, es lo que tienen a mano ante el nivel de tensión y belicismo que le ha tocado sufrir a nuestro mundo.

El cronista empieza a temer que el Estado de bienestar con fuerte gasto social esté degenerando en un Estado de gasto prioritario en armamento. Quizá volvamos a la vieja dialéctica de cañones o mantequilla. Quizás esté creciendo una generación llamada a pasar parte de su vida en las trincheras. Ante esos riesgos, cada día admitidos por más gente y por más expertos en seguridad, este cronista, con el debido respeto, expone:

- 1) Cuando no hay analfabetos y la educación está al alcance de todos, la vieja mili no tiene sentido.
- 2) Tampoco lo tiene cuando conocer otras zonas del país se llama turismo.
- 3) Si alguien piensa restaurar la mili, póngalo en su programa electoral.
- 4) Si algo justifica hoy una rebelión juvenil, no es la economía ni la inmigración, es el servicio militar..

# Sociedad

# Un problema social y de salud

# La edad para abrir una cuenta en las redes sociales pasará de 14 a 16 años

- Un anteproyecto de ley busca
   Prevé reformar garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital
  - el Código Penal para castigar las "ultrafalsificaciones"
- Propone crear una orden de alejamiento virtual para los que delincan contra los menores

**CELESTE LÓPEZ** 

El Consejo de Ministros aprobó ayer en primera vuelta el anteproyecto de ley de Protección de la Infancia y Adolescencia en el Entorno Digital, que tiene como objetivo proteger a los menores de los riesgos de un espacio cada vez más complejo y en el que la verdad y la ficción se difuminan. Una de las medidas que incorpora este texto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, es elevar la edad de acceso a las redes sociales de los 14 años actuales a los 16, algo que no tiene mucho sentido si no se establece un sistema de verificación de identidad eficaz. El anteproyecto también recoge la obligación de poner en marcha un sistema que evite que los menores se lo salten como hasta ahora; a ello se han comprometido las principales empresas del sector, según explicó ayer el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

anteproyecto establece también la obligación de que se incorpore un control parental eficaz, gratuito y sencillo cuando se active por primera vez un móvil, tableta, televisor u ordenador. Tanto esta medida como la del sistema de verificación de identidad van en la línea de lo que marca la regulación europea y que aún no se ha traspuesto a la normativa española, según explicaron miembros del grupo de expertos que están asesorando al Gobierno en el diseño de una estrategia nacional para proteger a los menores en el espacio digital.

Esta estrategia, que se presentará a finales de verano, establece entre otras muchas cuestiones la puesta en marcha de campañas de concienciación de los riesgos del mundo digital, especialmente dirigidas a los padres, así como la incorporación en atención primaria de un test a los menores para conocer si presentan adicción a las tecnologías y la incorporación en las aulas de primaria y secundaria de contenidos de alfabetización de las redes y del entorno digital, haciendo especial hincapié en los riesgos a los que se enfrentan en el mundo tecnológico.

Y se hará obligatorio incluir en el etiquetado de los conteni-



En las aulas se impartirán clases para conocer los riesgos del mundo digital y cómo combatir los bulos

LLIBERT TEIXIDO

# Cierre de Worldcoin en España

 La empresa Worldcoin, que escaneaba el iris de las personas a cambio de una compensación económica en criptomonedas, se ha comprometido con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a paralizar su actividad en España. El organismo que vela por la adecuada protección de los datos en España publicó una resolución en marzo en la que obligaba de forma cautelar a esta empresa a interrumpir su actividad, y la empresa se ha comprometido a hacerlo hasta que

haya una resolución definitiva. La empresa empezó en varios lugares del mundo hace varios meses a escanear el iris de personas voluntarias a cambio de una cantidad en criptomonedas y argumentó que toda la información que recopila es anónima y que los usuarios mantienen en todo momento el control de sus datos, pero la AEPD recibió varias denuncias contra Worldcoin y decidió de forma cautelar prohibirle que continuara con esa práctica.

dos digitales, con lenguaje accesible, advertencias en el caso de que este no sea apto para menores de edad.

El anteproyecto que ayer recibió el visto bueno del Gobierno (ahora deberá pasar los trámites habituales en los órganos consultivos) incluye la modificación del Código Penal para incluir nuevos delitos relacionados con el entorno digital. "Debemos poner coto desde este instrumento legislativo que estamos impulsando porque están en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes en este país y también la tranquilidad de nuestras familias", justificó Bolaños.

Así, propone crear una orden de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra los menores en entornos digitales y reformar el Código Penal para castigar las ultrafalsificaciones (deep fakes), la difusión de imágenes o audios falsos de contenido sexual o vejatorio generados con inteligencia artificial.

En concreto, establece que "se impondrá la pena de prisión de uno a dos años a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias", según dice el texto. Si este material ultrafalsificado se difunde a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías, las penas de cárcel serán mayores.

E introduce el grooming (cuando un adulto se hace pasar por menor) como circunstancia agravante en diferentes delitos contra la libertad sexual de menores: si el que comete el delito "hubiera utilizado una identidad ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo, género u otras condiciones personales diferentes" a las reales, se agravarán las penas.

Asimismo, prohíbe el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas (loot boxes). Según señala la dirección general de Ordenación del Juego (DGOJ), del Ministerio de Servicios Sociales y Consumo, impulsora de esta medida, las cajas botín son mecanismos cuya naturaleza y diseño supo-

# El 'grooming' (un adulto se hace pasar por menor) será una agravante en los delitos sexuales

nen, en muchas ocasiones, el primer contacto por parte de menores de edad con juegos de azar a cambio de dinero, y esto puede suponer una "normalización" de este tipo de productos. Esta problemática está cada vez más expandida y en edades cada vez más tempranas. Según los estudios de prevalencia más recientes, casi un 24% de los menores entre 15 y 17 años adquirieron cajas botín en el último año.

El texto también obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer enlaces a los canales de denuncias, y a los influencers, a avisar de que el contenido que están difundiendo es potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de niños.

La regulación consagrará (si se aprueba), por primera vez, en el entorno digital, los derechos de los menores a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a la edad.

Entidades pro infancia han calificado positivamente el anteproyecto y consideran que es un avance para los derechos de los niños y adolescentes. Desde la Plataforma de Infancia y Save the Children creen, sin embargo, que, "más allá de estas acciones, creemos necesario trabajar en un enfoque preventivo para enfrentar los distintos riesgos, sobre todo en lo que se refiere a la sensibilización". Sobre todo, a las familias.

# X actualiza sus términos para permitir material porno

 Hasta hace unos días, el material pornográfico estaba vetado en la red social X, antigua Twitter, aunque con la falta de control de lo que se publica desde que la adquirió Elon Musk, en octubre del 2022, se ponía entre poco y nulo empeño en eliminar lo que se iba publicando. Una actualización de los términos de uso de X sobre "Contenido para adultos" señala que a partir de ahora "puedes compartir contenido que incluya desnudez o comportamiento sexual de personas adultas producido y distribuido de manera consensuada, siempre y cuando esté debidamente etiquetado y no se muestre de forma destacada". La red social de Musk restringirá el acceso a ese contenido porno para los niños o los usuarios adultos que no quieran verlo. Además, se prohibirá lo que promueva "la explotación, la negación del consentimiento, la cosificación, la sexualización de menores de edad o el daño a estos, y los comportamientos obscenos". Los nuevos términos de X para material de carácter sexual tampoco permiten que se publique "en lugares con mucha visibilidad, como fotos de perfil o banners". Quien publique ese contenido deberá etiquetarlo "con una advertencia de contenido, para que así los usuarios que no desean verlo puedan evitarlo". Para X, el contenido para adultos es "cualquier material producido y distribuido de manera consensuada que muestra desnudez o comportamiento sexual de personas adultas que se considera de carácter pornográfico o que está destinado a provocar excitación sexual". Esto incluye material generado por IA y animado. Quedan fuera de las

restricciones contenido

médico, posoperatorio,

campañas de activistas

que incluyan desnudez,

contenido artístico y

educativo. / F. Bracero

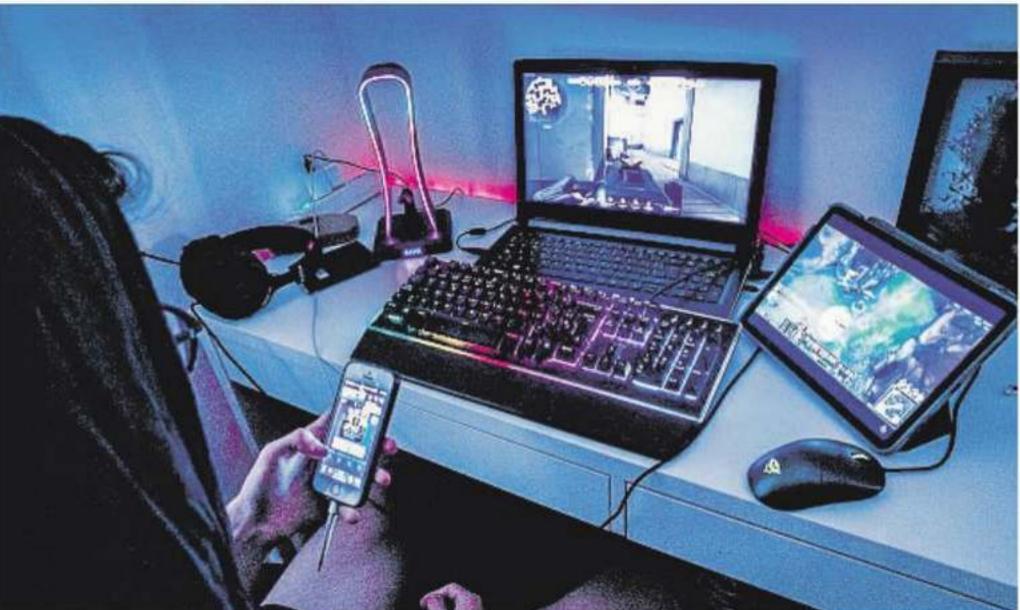

XAVIER CERVERA

Un joven de 15 años juega a videojuegos y revisa el móvil, en una imagen de archivo

# La adicción a internet altera el cerebro de los adolescentes

# Los cambios afectan al comportamiento y el desarrollo

**MAYTERIUS** 

Barcelona

Las imágenes de resonancia magnética funcional tanto en estado de reposo como mientras se desempeñan tareas resultan reveladoras: el abuso de pantallas tiene consecuencias sobre múltiples redes neuronales del cerebro, altera la conectividad funcional entre ellas, y esos cambios influyen en el comportamiento y en el desarrollo de los adolescentes.

Así se explica en un artículo publicado en Plos Mental Health que presenta una revisión bibliográfica de 12 estudios con resonancia magnética que involucran a 237 jóvenes de entre 10 y 19 años (en su mayoría, de países asiáticos) con un diagnóstico formal de adicción a internet. Los autores concluyen que esa adicción se traduce en una compleja mezcla de aumentos y disminuciones de la conectividad funcional en todas las áreas del cerebro estudiadas.

En concreto, las redes neuronales afectadas son la red de modo por defecto (la que se activa cuando está en reposo), el sistema de control ejecutivo (encargado de las actividades mentales complejas como planificar, organizar, regular el comportamiento...), la red de saliencia (vinculada a la atención) y la vía de recompensa (relacionada con las sensaciones de deseo, placer y gratificación).

Por lo que respecta a la red de modo por defecto, la alteración más detectada tiene que ver con la conectividad funcional en la corteza cingulada posterior, que interviene en los procesos de atención, pero también se encontraron cambios en otras regiones como el córtex de la ínsula anterior, que controla la integración de los procesos motivacionales y cognitivos.

Los autores también descubrieron lo que consideran una posible conexión entre los efectos de la adicción a internet y a las drogas: los adolescentes enganchados a pantallas tienen un tercio menos de conectividad funcional en el lóbulo parietal inferior iz-

# Tienen menos conectividad en las redes neuronales del pensamiento activo y del control emocional

quierdo, que es una alteración que también se ha visto en personas adictas a sustancias.

Al mismo tiempo, constatan una disminución general de la conectividad en las partes del cerebro que intervienen en el pensamiento activo y una disfunción del circuito implicado en el control cognitivo y emocional.

Otros cambios observados son una disminución del volumen de materia gris en la corteza prefrontal y en otras regiones subcorticales del cerebro, como el cuerpo estriado, que desempeña un papel importante en el procesamiento de recompensas, la toma de decisiones y la motivación. Es-

tas alteraciones podrían explicar la mayor impulsividad y menor inhibición a la hora de reaccionar que otros estudios atribuyen a los menores con adicción a internet

El primer autor del informe, Max Chang, del departamento de Ciencias del Cerebro del University College de Londres (UCL), explica que los cambios que se producen durante la adolescencia provocan que el cerebro sea especialmente vulnerable a los impulsos y al uso compulsivo de pantallas. Y enfatiza que "los resultados de nuestro estudio muestran que esta adicción puede provocar cambios negativos en el comportamiento y el desarrollo que pueden afectar a la vida de esos jóvenes, por ejemplo, en forma de dificultades para mantener relaciones y actividades sociales, mentir sobre su actividad online o experimentar trastornos de la alimentación y del sueño".

Por ello, Irene Lee, la autora principal del artículo, aconseja a los adolescentes fijarse límites razonables de tiempo de uso diario de sus dispositivos y tomar conciencia de las implicaciones psicológicas y sociales que tiene abusar de las pantallas.

Chang, a su vez, cree que los hallazgos sobre cómo la adicción a internet altera la conexión entre las redes cerebrales en la adolescencia pueden permitir a los médicos "detectar y tratar la aparición" de este problema con mayor eficacia y "prescribir tratamientos dirigidos a determinadas regiones cerebrales".•

# Las PAU piden un texto sobre el amor a la lectura o una reflexión sobre la tolerancia

Los estudiantes eligieron el texto de Ruiz Zafón frente al artículo de Irene Vallejo



Estudiantes examinándose en uno de los 217 tribunales dispuestos en las aulas de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

CARINA FARRERAS Barcelona

Unos 42.535 jóvenes catalanes tuvieron que elegir ayer entre escribir una reflexión sobre el amor a la literatura o bien dar su opinión fundamentada acerca del fanatismo. Los diseñadores de las pruebas de acceso a la universidad (PAU, también EBAU), que se desarrollan del 4 al 6 de junio, plantearon para el examen de lengua castellana y literatura dos grandes temas de actualidad que han sido objeto de debate en los medios de comunicación.

Frente al descenso del hábito

lector debido al mayor uso de la tecnología y la falta de atención que propicia, el examen proponía a los jóvenes una suerte de despedida de lo que han sido sus aprendizajes literarios y reconectar con sus primeras lecturas placenteras.

En la prueba se les pedía a los estudiantes que eligieron esta primera opción –que, según impresiones en algunos tribunales, fue la mayoritaria-, que escribieran si compartían la idea de Carlos Ruiz Zafón, el autor del fragmento que encabezaba la prueba, de que el "primer libro que llega al corazón marca profundamente al lector". Entre 100 y 150 palabras debían defender su tesis, con

#### A RESOLVER ENTRE DOS OPCIONES

#### **PRUEBA A**

a) Me alegro \_\_\_\_ (de que / que) seáis felices. b) Tuve que subir al \_\_\_\_\_ \_ (onceavo / undécimo) piso. c) Consiguió que cambiara muchas ideas \_\_\_\_\_ (acerca de / a cerca de) mi profesión.

d) La víctima, un señor de cuarenta años, fue \_\_\_ (identificado / identificada) enseguida.

#### **PRUEBA B**

d) Las cucarachas \_

\_ (rebela / revela) sus a) Me dijo que un mago nunca \_\_ trucos. b) Es posible que se haya \_ (deshecho / desecho) de todos los documentos. c) Juan tiene una \_\_\_\_\_ (vasta / basta) experiencia en estas cuestiones.

dos argumentos a favor y un contraargumento.

Escribe Ruiz Zafón en La sombra del viento que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro. "Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria al que, tarde o temprano -no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos u olvidemos-, vamos a regresar".

En la opción B se ofrecía un artículo de Irene Vallejo publicado en El País en junio del 2023 que se titulaba "Yo, fanática" (en el ejercicio se olvidó la coma). La reflexión es de total actualidad en tiempos de cambios políticos ante unas elecciones europeas po-

# Casi el 98,63% escogió inglés, mientras que un 0,97% (334 personas) eligió francés, y un 0,26%, alemán (90)

larizadas. Vallejo advierte de la facilidad de volverse fanático, incluso con manifestaciones leves como la música y el deporte (soy fan). "El fanatismo nace de la necesidad -profundamente humana- de pertenecer a algún grupo, equipo o colectivo. Por desgracia, ese anhelo suele derivar en el rechazo a quienes no forman parte de nuestro núcleo, hasta el punto de querer cambiar a los demás, o expulsarlos".

La novedad de este examen era la posibilidad de no responder a las preguntas sobre el control de las lecturas obligatorias, Nada y La fundación, de Carmen Laforet y Antonio Buero Vallejo, respectivamente. Se les pedía entonces que identificaran y describieran figuras retóricas como la anáfora, la personificación, el asíndeton o la antítesis.

Los jóvenes se examinaron también de lengua extranjera, mayormente inglés (98,63%, con quejas al listening por el acento escocés) frente a un 0,97% (334 personas) de francés y 0,26% de alemán (90). Hoy se enfrentan a historia o filosofía y a las materias de la modalidad del bachillerato que han cursado.

# El calentamiento global y la contaminación provocan un aumento de los suicidios

ANTONI LÓPEZ TOVAR Barcelona

No solo afectan a la salud física en forma de incremento de los problemas respiratorios o de los casos de cáncer. Los efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica también inciden en la salud mental, con un aumento de mortalidad por suicidio y de la cifra de trastornos mentales. Un trabajo liderado

por investigadores del hospital Clínic Barcelona-Idibaps ha revisado todos los metaanálisis realizados en el mundo sobre las consecuencias del calentamiento global y la polución sobre la salud mental, a fin de hallar conclusiones sólidas.

Los científicos han estimado que la escalada en la temperatura ha provocado un incremento del 5% en los casos de suicidios y calculan que subirá en el 2050. También se determina un creci-

miento en los comportamientos suicidas e ingresos en los hospitales por este motivo.

Publicado en la revista World Psiquiatry, el trabajo ha ordenado toda la evidencia existente, y los resultados han puesto en alerta a los científicos. "Nos obligan, en mayúsculas, a impulsar urgentemente iniciativas globales para luchar contra el cambio climático", afirma el psiquiatra Joaquim Raduà, primer autor del estudio.

No solo es cuestión de temperatura y polución. El equipo de investigadores ha relacionado la exposición a niveles elevados y a largo plazo a disolventes con un aumento de la incidencia de casos de demencia o deterioro cognitivo. El trabajo se refiere en concreto al tolueno, utilizado en pinturas, esmaltes, barnices y otras aplicaciones, como factor de aumento de la probabilidad de desarrollar estos trastornos.

\_ (infectaban / infestaban) la casa

Según Michele de Prisco, investigador del Idibaps, el riesgo

# El Clínic-Idibaps estima un 5% más de actos suicidas por la escalada en la temperatura

de estos disolventes para la salud es más elevado en países de renta baja o media, donde es difícil encontrar alternativas a estos materiales económicos. Puesto que son productos que se utilizan en todo el mundo, "se espera que las emisiones de estos contaminantes se dupliquen de cara al 2030, lo cual es alarmante teniendo en cuenta que ahora sabemos que no solo tienen un riesgo ambiental, sino que también afectan seriamente a la salud mental", afirma.

Por otra parte, el trabajo indica que la exposición durante el segundo mes del embarazo a partículas contaminantes provenientes de combustibles fósiles y actividades industriales puede incrementar la incidencia de la depresión posparto. Y la exposición a niveles altos de dióxido de azufre (combustión de petróleo y combustibles sólidos en la industria) puede acrecentar el riesgo de recaída en pacientes con esquizofrenia.

# Autorizada la primera empresa catalana para cultivar cannabis medicinal indoor

La firma sigue un proceso pionero en Europa que es usado en la industria farmacéutica

puedan ir a los éutica toros en Baleares

NEKANE D. HERMOSO

PP y Vox abren

la puerta a que

los menores

Palma

Los menores de 16 años podrán volver a ver una corrida de toros en Baleares 32 años después de que tuvieran prohibida la entrada por una ley del Parlament. PP y Vox han aceptado tramitar una proposición del partido de extrema derecha que levanta esta prohibición junto con una ampliación que se hizo en el 2017 para prohibir el acceso a los menores de 17 y 18 años. La decisión de modificar la ley responde a una exigencia de los de Abascal, que pusieron esta condición, entre otras, para aupar a Marga Prohens a la presidencia del Govern balear.

Las corridas de toros son escasas en las islas y apenas se programa media docena de espectáculos al año entre las plazas de toros de Palma, Inca y Muro, todos ellos durante los meses de verano, con muy poco aforo y una decreciente presencia de turistas, que hace años sí llenaban el tendido.

La aprobación de esta medida, muy criticada por los partidos de la izquierda balear, se opone de manera radical al intento del anterior Govern, presidido por Francina Armengol, de prohibir los toros en las islas. Se aprobó una ley específica de tauromaquia en el año 2017, que se bautizó como la ley de toros a la balear que prohibía los espectáculos con sangre y tortura del animal y en la que no se podía matar al toro.

El Tribunal Constitucional anuló la mayor parte de la ley, pero no el artículo referido a la edad mínima de entrada a los espectáculos taurinos, que es el que modificará ahora el Parlament balear.

antes. Especialmente temible es la

cucaracha de alcantarilla, la cuca-

racha americana (Periplaneta

americana), de color marrón, la

que encontramos más habitual-

mente. "Hace algo más de dos me-

## LORENA FERRO

Barcelona

Lograr flores de cannabis medicinal indoor no irradiadas con una calidad excepcional y que son usadas por la industria farmacéutica para combatir el dolor y otros síntomas. Es uno de los hitos de Canamedics, una empresa catalana la primera en Catalunya autorizada para el cultivo de cannabis-con sede en Manresa (Barcelona) capitaneada por dos hermanos y que ha logrado producir de manera homogénea una concentración de THC, uno de los principios activos de cannabis. Sus productos se emplean en la industria farmacéutica alemana y también en el Reino Unido.

"No somos farmacéuticos ni agrónomos, aunque nos hemos vuelto unos pequeños científicos", bromea Luis Comas, consejero delegado y cofundador junto con su hermano Álvaro de Canamedics. Es la pregunta que más les hacen: ¿Cómo dos abogados con prometedoras carreras acabaron creando una empresa de cannabis medicinal? La respuesta está en su entorno. Un familiar sufrió hace cinco años un accidente que le ocasionó una lesión medular cuvos dolores eran tratados con opiáceos. El descubrimiento de los "terribles efectos secundarios de la morfina" les motivó a investigar, cuenta este joven abogado. "Descubrimos por unas investigaciones de Israel y Canadá que dosis controladas de THC, principio activo del cannabis, se podían usar para reducir la dosis de morfina o de fentanilo", explica Comas.

En este primer lustro de vida, en Canamedics se han dedicado a indagar y han logrado la primera autorización a una empresa catalana de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para poder cultivar cannabis. Su modelo les permite producir de manera homogénea una concentración de THC que les de-



Luis Comas es el consejero delegado y cofundador de Canamedics

PAU VENTEO / SHOOTING

mandan Alemania o el Reino Unido, sus principales mercados en Europa mientras no esté permitida la venta en España, aunque aquí la regulación medicinal se encuentra en la fase final.

# Importan el material genético y logran producir cannabis en condiciones farmacéuticas

Su tarea principal es producir flor de cannabis en condiciones farmacéuticas. Pueden hacer, cuenta Comas, una producción homogénea y "simular lo que veríamos en una pastilla", aunque sus flores aún no han llegado a pacientes. Importan el material genético y en las instalaciones de Manresa llevan a cabo todo el proceso desde la fase inicial hasta que el producto final se envía a las farmacias alemanas.

Lo que más exportan tanto en Europa como en Canadá es la propia flor, porque el 60% de los productos farmacéuticos de cannabis recetados en Europa son flores de cannabis. El paciente debe consumirla con aparatos médicos que permiten dosificar y que pauta el facultativo, como pueden ser vaporización o inhalación. Porque Luis Comas puntualiza que estas flores no se fuman.

A pesar de las esperanzas puestas en el cannabis medicinal, Comas subraya que no es la panacea ni pretenden vender que sea la solución a los problemas de dolor, aunque sí cree que puede ser un complemento que mejore la calidad de vida de pacientes con problemas crónicos.

Una vez la AEMPS valide su trabajo -se espera que a finales del 2024 o principios del 2025-, su proceso será "el único de España y pionero en Europa en flores de cannabis medicinal indoor no irradiadas", explica Comas. Lógicamente no están solos en esta aventura. Cuentan con un químico que les ha ayudado a construir un sistema de calidad desde cero "porque fábricas de este tipo no existen". También con un ingeniero agrónomo de Uruguay. Y tienen un responsable de logística y también una biomédica.

El consejero delegado de Canamedics cree que la regulación es fundamental para proteger la salud pública y para asegurar un sistema de calidad controlado.

# Las temperaturas benignas han adelantado la irrupción de diversas plagas de insectos

REDACCIÓN Barcelona

Las temperaturas suaves de invierno y, especialmente, la llegada del calor, están provocando la aparición de plagas cada vez más tempranas (cucarachas, mosquitos, chinches, garrapatas...). Estas condiciones han creado un caldo de cultivo para la irrupción, por ejemplo, de la cucaracha americana, la cucaracha alemana y, en menor medida, la oriental. Se estima que estas plagas se han adelantado dos meses —hicieron acto de presencia en abril—, cuando habi-

tualmente las actuaciones se suelen iniciar en junio.

Mientras tanto, las lluvias de finales de abril y de mayo han favorecido las condiciones para la aparición de los primeros mosquitos, especialmente el mosquito tigre, que necesitan de poca cantidad de agua para completar su ciclo vital.

Por su parte, la llegada masiva del turismo y los viajes internacionales contribuirán al aumento de plagas de chinches de cama, mientras que las ratas, mamíferos que no dependen de la temperatura ambiental para proliferar, constituyen una plaga de todo el año. "El cambio climático y el aumento global de las temperaturas, además de ocasionar un adelanto cada vez más acusado del calor, hacen que las *plagas de verano* aparezcan cada vez más pronto", explica Andreu Garcia, vicepresidente de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental (Adepap).

El resultado es que desde hace un par de años la temporada de plagas se alarga y este 2024 continúa la desestacionalización, añade Garcia. "Las plagas cada vez están más presentes durante más meses del año". El aumento de las

temperaturas genera que los ciclos biológicos de las especies se aceleren y haya más reproducciones con mayores tasas de individuos. Todo ello, "sumado a las resistencias a los productos biocidas, provoca que las plagas sean cada vez más abundantes", concluye Garcia. Los expertos siguen insistiendo en que la prevención es una de las medidas más importantes para el control de las plagas, especialmente porque "muchas de estas traen asociada la posible transmisión enfermedades", según explica el

vicepresidente de Adepap.

Este año 2024, las plagas de cucarachas se han dejado notar ya a
principios del mes de abril —incluso a finales de marzo en algu-

nas zonas-, lo cual ha obligado a

los profesionales a movilizarse

La llegada masiva del turismo y los viajes internacionales harán aumentar la presencia de chinches de cama

ses que los profesionales estamos actuando contra las plagas de cucarachas", afirma García. "Y todo hace prever que estos insectos seguirán apareciendo con fuerza este verano", concluye.

# El hermano de Villacís, asesinado a tiros durante un posible ajuste de cuentas

Estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional en un caso de narcotráfico

**JOAQUÍN VERA** 

Madrid

Borja Villacís, uno de los hermanos de la exvicealcaldesa de Madrid, fue asesinado ayer a tiros a plena luz del día en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, al norte de la capital. Aunque la Policía Nacional no descarta, en estos momentos de la investigación, ninguna hipótesis, el móvil del crimen más plausible parece un ajuste de cuentas, según confirmaron fuentes policiales a La Vanguardia. La víctima, que recibió varios disparos con un rifle, estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Un par de horas después del fatal suceso fue detenida una mujer, con numerosos antecedentes policiales, por su presunta implicación en el tiroteo.

El homicidio tuvo lugar a las 12.30 horas en la carretera M-612, en las proximidades del conocido restaurante Lar de Domingo. Un BMW gris con tres ocupantes se cruzó en la dirección del Citroën en el que viajaba la víctima. Según narraron varios testigos a los agentes, dos hombres armados se bajaron del vehículo, que cortó el paso, para comenzar el tiroteo contra las dos personas que ocupaban el otro coche.

Una de esas personas era Borja Villacís, quien recibió varios impactos de bala en la cabeza y en el tórax. Murió prácticamente en el acto, aunque los servicios de emergencia encontraron su cuerpo tirado en el arcén, lo que pudo ser un intento de huida. El acompañante de Villacís fue ingresado, con pronóstico grave, en la Fundación Jiménez Díaz, después de que otro vehículo lo trasladase hasta allí. A última hora de la tarde de ayer, la Policía no había podido hablar con él.



RODRIGO JIMENEZ / EFE

El asesinato se produjo a plena luz del día, a las 12.30 horas, en la carretera M-612

# Respeto a la intimidad de la familia

La familia de Begoña Villacís ha agradecido las muestras de apoyo y cariño por la muerte del hermano de la exvicealcaldesa de Madrid y ruega que puedan vivir este momento "en la más estricta intimidad". Un agradecimiento que han expresado a través de un comunicado remitido a Efe después de que Borja Villacís fuera asesinado a tiros en la carretera de El Pardo (M-612). Por su parte, el ministro del

Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio el pésame a Begoña Villacís y a su familia y pidió confiar en la investigación abierta por la Policía Nacional tras el crimen. Grande-Marlaska evitó dar detalles del desarrollo de la investigación, al tiempo que se mostró confiado en que haya novedades "a corto plazo". "La investigación está judicializada, y esperemos que en breve tengamos los resultados".

Los agresores huyeron del lugar de los hechos unos seis kilómetros al este, hasta un descampado. Allí tenían todo preparado para realizar un cambio de matrícula con el que tratar de evitar su captura. No eligieron bien el lugar para ello. Frente al descampado se sitúa la sede de Mediaset y de otras productoras audiovisuales, desde donde varios testigos grabaron la escena en varios vídeos que no tardaron en viralizarse. También fueron esenciales para captar un par de horas después a la primera implicada. En esas grabaciones se veía cómo un hombre y una mujer se bajaban del BMW. Él se adentra en

el descampado para deshacerse de una especie de bolsa o mochila. Según las mismas fuentes policiales, en las inmediaciones los agentes hallaron unas bolsas que contenían armas de fuego. Las imágenes captadas por los testigos terminan con la mujer al volante huyendo del lugar tras el cambio de matrícula- y los dos hombres perdiéndose en el descampado.

La Policía dio el alto a la mujer en plaza Elíptica, al sur de Madrid. La arrestada, de 52 años, cuenta con antecedentes policiales. Aunque la Policía Nacional informó en su cuenta de X de que había sido detenida la "presunta autora" del crimen, fuentes policiales descartan que fuese ella quien apretase el gatillo. Al cierre de esta edición, los otros dos implicados seguían desaparecidos.

# La Policía detiene horas después a una mujer de 52 años con antecedentes implicada en el tiroteo

El grupo V de homicidios tiene sobre la mesa el ajuste de cuentas como posible móvil del crimen. El hermano de la exvicealcaldesa madrileña asesinado contaba con un largo historial de antecedentes policiales y judiciales a sus espaldas. Vinculado a los Ultra Sur -los ultraderechistas aficionados del Real Madrid-, fue condenado a seis meses de prisión en el 2004 por agredir a dos hombres que salieron en defensa de una chica que estaba siendo insultada en el metro al grito de "te vas a enterar, puta negra".

Además, Borja Villacís, de 41 años, también estaba inmerso en una causa por narcotráfico que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Pese a que no era de los principales investigados, Villacís fue detenido en el marco de la operación Águila-Frazen de la Guardia Civil contra cuatro coordinadas organizaciones que se encargaban de distribuir cocaína por el país. Entre los arrestados estaba Niño Skin, el neonazi líder de los Ultra Sur.

# Empleados de OpenAI avisan de los riesgos de la IA y de la falta de supervisión

FRANCESC PEIRÓN Nueva York. Corresponsal

La supuesta temeridad de Sam Altman al frente de OpenAI, creadora de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, ya le costó el cargo temporal-

Pero regresó victorioso después de una purga en el consejo de administración de la empresa que le allanó el camino a pri-

mente a finales del pasado año.

mar el negocio por encima de las dudas de seguridad y la posible amenaza a la humanidad.

La tormenta interna, sin embargo, no amaina. Un grupo de empleados internos hacen sonar de nuevo la alarma por lo que consideran la cultura imprudente y secreta de la compañía de San Francisco que compite para crear los sistemas de AI más potentes jamás construidos. Ese grupo crítico, en el que figuran nueve trabajadores y exempleados, publicó una carta ayer en la que reclaman menos secretismo y denuncian la prioridad de OpenAI en los beneficios económicos al avanzar hacia una inteligencia artificial general con capacidad para poder desarrollar cualquier cosa que hacen los humanos.

También se quejan de que la compañía dirigida por Altman, con un poder absoluto, recurre a tácticas muy duras para impedir que los trabajadores expresen sus preocupaciones sobre esta tecnología, como los restrictivos acuerdos de silencio que han de firmar los que marchan de esta empresa. El silencio no se aplica si los que se marchan hablan bien.

"OpenAI está muy entusiasmada con la construcción de

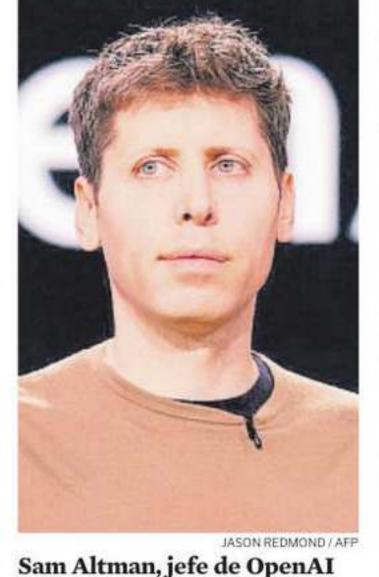

IAG y compite insensatamente para ser los primeros en llegar", dijo Daniel Kokotajlo, exinvestigador de esa firma, a The New York Times. Es uno de los miembros del grupo crítico y, según su versión, numerosos empleados suscriben su misiva, si bien de forma anónima por el miedo a las represalias.

Lindsey Held, portavoz de OpenAI, replicó: "Estamos orgullosos de nuestra trayectoria y de brindar los servicios más capaces y seguros en nuestra aproximación científica para afrontar los posibles riesgos".

Hace unos días dejó la empresa Ilya Sutskeyer, cofundador y uno de los que votaron el despido de Altman, tras advertir del potencial peligro de la inteligencia artificial.

MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024

LA VANGUARDIA 27

Ofrecido por Bayer

#### Salud

# Los ensayos clínicos, una puerta abierta a la esperanza de los pacientes que lidera España





La investigación es crucial para avanzar en nuevos fármacos y tratamientos para combatir enfermedades y mejorar la esperanza y calidad de vida de los pacientes

Arriba, el Dr. Julio Núñez, cardiólogo del Hospital Clínico de Valencia e investigador ICLIVA. Abajo, la Dra. Elena Castro, oncóloga médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid e investigadora en cáncer de próstata y tumores genitourinarios

GEMMA MARTÍ

spaña se ha convertido en una referencia mundial en el campo de los ensayos clínicos de nuevos medicamentos. En 2023, los hospitales españoles participaron en el 43% de todos los ensayos autorizados en la Unión Europea, superando a países como Alemania y Francia, según datos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La patronal Farmaindustria señala que uno de cada tres estudios desarrollados en Europa se realiza en territorio español, y el 90% de estos ensayos los impulsan compañías farmacéuticas.

La investigación es esencial no solo para combatir enfermeda-

calidad de vida de los pacientes. La doctora Elena Castro, oncóloga médica e investigadora del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha centrado su labor en el cáncer de próstata y los tumores genitourinarios. Ella ha sido testigo de cómo en las últimas tres décadas la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata han mejorado significativamente: "El primer tratamiento que demostró prolongar la supervivencia de las personas con cáncer de próstata metastásico se aprobó en 2004, y desde entonces se han aprobado diez fármacos diferentes que en ensayos clínicos han demostrado prolongar la supervivencia de los pacientes". Castro enfatiza que "todos estos tratamientos están

des, sino también para mejorar la

disponibles gracias a la investigación", y destaca la creciente participación de los pacientes, que son cada vez más conscientes de la importancia de la investigación clínica y muestran mucho interés en participar en estos estudios.

El doctor Julio Núñez, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia y profesor de la Universidad de Valencia, insiste en la necesidad e importancia de los ensayos clínicos para avanzar en medicina. "Participar en un estudio es lo mejor que le puede pasar a un paciente. Significa ser atendido por los mejores profesionales en su especialidad, tener acceso a fármacos o tratamientos que aún no están disponibles en un entorno completamente controlado, y contribuir

al avance científico", asegura. El doctor Núñez es experto en insuficiencia cardíaca, una enfermedad que afecta a 770.000 personas en toda España, según el estudio PATHWAYS-HF, publicado en la Revista Española de Cardiología. La esperanza de vida de los afectados de insuficiencia cardíaca ha mejorado mucho en las dos últimas décadas, gracias a la aparición de nuevos fármacos específicos. Se ha logrado, así, un nivel de supervivencia de alrededor del 50% a los cinco años de realizado el diagnóstico.

Julio Núñez considera que aún hay un largo camino por investigar para lograr la cura de la enfermedad, y es crucial avanzar e incorporar en los ensayos clínicos una mayor diversidad de perfiles, incluyendo a más mujeres, pacientes con enfermedad renal o con antecedentes oncológicos, entre otros, con el fin de mejorar los tratamientos y aumentar la esperanza y la calidad de vida. "No puede haber excelencia asistencial sin investigación clínica en el ámbito sanitario", concluye.

#### Prevenir y diagnosticar

Además de la investigación y los ensayos clínicos, la doctora Castro y el doctor Núñez enfatizan la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano. "La prevención es uno de los mayores retos pendientes. En este país llegamos tarde al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca", afirma el cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y agrega: "En muchos casos, se diagnostica gracias a la hospitalización, cuando el enfermo lleva ya meses con síntomas y signos de la enfermedad. Cuanto antes tengamos el diagnóstico, cuanto más precoz sea éste, los tratamientos van a funcionar mucho mejor".

Núñez considera fundamental mejorar el diagnóstico mediante la formación de los pacientes y de los profesionales de la salud para reconocer los signos de alarma. No obstante, se muestra optimista porque "la enfermedad cada vez aparece en pacientes de mayor edad, lo que indica que lo estamos haciendo bien. Si la insuficiencia cardíaca aparece cuando la persona es muy mayor, significa que la prevención ha funcionado", añade.

En cuanto al cáncer de próstata, la doctora Castro señala que, aunque se espera un aumento del número de casos, debido al envejecimiento de la población y a factores ambientales y de estilo de vida, también se prevé una mejora en el diagnóstico y, en consecuencia, más curaciones.

#### **Tratamientos**

Uno de los objetivos de la investigación médica es avanzar hacia una medicina personalizada y una atención individualizada, utilizando información genética para optimizar la terapéutica. "En oncología, dentro de diez años, nos gustaría ser capaces de personalizar mucho más los tratamientos, dejando de ofrecer un enfoque único para todos los pacientes y adaptándolo según sea necesario para reducir las secuelas de la medicación", destaca la oncóloga médica e investigadora del Hospital Universitario 12 de Octubre. Además, subraya la importancia de implementar la innovación de manera ágil en el sistema de salud y concienciar a la población sobre la importancia de la investigación en todos los ámbitos.

MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024 28 LA VANGUARDIA

# In Memoriam

Recepción de esquelas

A través de la web Por teléfono 902 17 85 85



anuncios@godostrategies.com 681 06 08 41

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

www.lavanguardia.com



# Pere Serra Monner

## **Enginyer industrial**

Ens ha deixat, el dia 3 de juny, a l'edat de 91 anys. (E.P.D.) Acompanyat per la seva esposa, Montserrat Trullàs Aymerich; els seus fills, Mònica i Fèlix, Claudia i Pedro, Adrià i Marina, Gerard i Eli, David i Paz; els seus nets, Meritxell i Fèlix, Berta, Luis i Àlex, Mariona, Bernat i Queralt, Maria, Anna i Alba. La cerimònia de comiat tindrà lloc avui dimecres, dia 5, a les 12 hores, al Tanatori de Granollers.

Granollers, 5 de juny del 2024



# Juan Enrique Balcells Sarrio

Falleció el lunes, 3 de junio del 2024, a los 82 años de edad. El velatorio tendrá lugar hoy en el Tanatori Sant Gervasi, de 10 a 15 horas. La misa se celebrará, de 15 a 15.30 horas, en el Tanatori Sant Gervasi y, el funeral, en el Cementiri de Montjuic, a las 16.45 horas.

Por siempre en nuestros corazones

# **ENVÍA TU PÉSAME** EN FORMA DE FLOR





# Hoy hace un año



Piedad Martínez Lucas

Francisca Garcia Corroto Felisa Jiménez Fernández Juan Antonio Blanch Ibarra Jorge Raventós Fuste

M.ª Teresa De L'Hotellerie De Fallois Agramonte

Ramona Amorós Baiget

Luis Raluy Suils

José Manuel Sendrós González Francesc d'Assis Bou Riera Encarnación Hernández Gil Eduarda Andrés Marcos Maria Teresa Potau Teixell

Jose María Serrano Izquierdo

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

¿Sabías que ELEGIR tanatorio es sólo decisión tuya?





# ELIGE EL NUEVO TANATORIO SANCHO DE ÁVILA.

Más de 100 años acompañando a las familias de Barcelona.

900 231 132 (24h) memora.es

Serveis Funeraris de Barcelona





GENTE **David Beckham** abre en Barcelona la primera tienda de Tudor en España

# La Sareb regulariza a sus ocupas con contratos de alquiler social

La entidad dispone de 17.000 viviendas vacías en España, la mayoría en Catalunya

**FEDE CEDÓ** Mataró

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida con el acrónimo Sareb, es la entidad que pone en el mercado los activos de las entidades financieras que tras la crisis del 2008 precisaron ayudas públicas, de las que se inyectaron 64.000 millones de euros. Ahora, la misión del también conocido como banco malo es liquidar la cartera, así como la deuda asociada, antes del 2027, año en que caduca el mandato. La gestora, no obstante, también legaliza la situación de las personas que ocupaban sus pisos de forma irregular a través de contratos sociales, lo que entra en

7.000

alquileres. La

Sareb ha gestiona-

do para los ocupas

unos 7.000 alqui-

leres sociales con

contrato para

siete años

conflicto con la gestión de los servicios sociales municipales, que acumulan abultadas listas de espera para pisos sociales.

La Sareb dispone de una cartera de 15.000 viviendas para alquiler social en España, de las que un 80% está en Catalunya, lo que explicaría en gran medida que la estadística sobre ocupaciones ilegales en esta comunidad sea la más elevada del Estado. Fuentes de la Sareb informan de que han puesto las viviendas, tanto en alquiler como en venta preferente, a disposición de los ayuntamientos para paliar las demandas locales de vivienda social, pero hacen notar que solo se firmaron 3.000 contratos con entidades municipales. Justifican este déficit porque la mayoría de los consistorios carecen de capacidad para gestionar estos pisos.

En la actualidad, la gestora inmobiliaria cuenta con unos 7.000 alquileres sociales en España con contrato para siete años. Hay que tener en cuenta que los alquileres que se están firmando van más allá del mandato que fija la disolución de la entidad en el 2027. Desde los municipios temen que si se disuelve la Sareb se generará un limbo legal con miles de viviendas ocupadas cuyos contratos quedarán en el aire.

La oferta de la Sareb a los inquilinos ocupas no ha sentado nada



Sara, Puri y Fátima, tres de las siete inquilinas del bloque que no dispone de luz desde hace dos meses

En Mataró, la Sareb mantiene varios inquilinos vulnerables sin los suministros básicos

# Con piso, pero sin luz ni agua

F. CEDÓ Mataró

n Mataró, la Sareb cuenta con 320 vivendas disponibles, según datos del primer trimestre del año. Con el Ayuntamiento de la capital del Maresme solo ha firmado un convenio para ocho viviendas que se destinarán a fines sociales. Varios de los vecinos, que en su día accedieron ilegalmente a los pisos de la entidad y han accedido a regularizar su situación a cambio de un alquiler social, critican que la empresa les cobre cada mes, pero no les dé de alta los suministros básicos, como la luz y el agua.

Hace once años que Sara adquirió las llaves de un piso en la calle Fray Luis de León de Mataró a una de las numerosas mafias

locales de pisos ocupados por 150 euros, con la luz pinchada y el traslado incluido. Hace 18 meses, al tratarse de una familia vulnerable con tres hijos menores, uno de ellos con trastorno autista, suscribió el contrato con la Sareb, pero no contaba "con tener que pasar el calvario de no tener luz" ya que la sociedad ignora sus constantes requerimientos.

En el mismo bloque de pisos viven siete familias más con seis niños pequeños. Puri también pagó 330 euros y hace un mes "vinieron los Mossos y la compañía eléctrica y sin darnos opción a explicarnos cortaron la luz". Desde entonces, cocina en un hornillo de gas. Desgrana su odisea con la Sareb: "Nos hicieron el contrato y cuando reclamamos llegaron a decirnos que no estábamos en la base de datos. Nos ignoran, como también lo hacen los servicios so-

ciales municipales". Paga 50 euros de alquiler porque solo dispone de la renta garantizada, con la que tiene que mantener a su hija, con problemas psiquiátricos. Al no disponer de luz tampoco pueden tener electrodomésticos, "por lo que tengo que llevar las

La gestora ha hecho un contrato social a siete familias ocupas de un bloque que tenía la luz pinchada

dosis de insulina a otras vecinas del barrio".

Para Fátima, que lleva nueve años en el bloque, el problema es que "la Sareb no se organiza bien". Explica que llevan meses

reclamando que "el electricista de la empresa haga el boletín" para poder conectar los suministros. "Nadie nos ayuda, en el Ayuntamiento nos ignoran", aseguran, pese a estar empadronadas legalmente y disponer de la cédula de habitabilidad. Coinciden todas ellas en que la inacción es una estratagema de la Sareb "para que nos cansemos y nos vayamos", ya que si vuelven a conectar la luz irregularmente, "el contrato queda anulado".

El de Fray Luis de León no es un caso aislado. Otro vecino de la calle Damià Campeny, Vicenç Godoy, clama que "tengo el agua cortada desde hace tres meses" porque la Sareb no llega a un acuerdo con el Ayuntamiento para la conexión. Desde el 2020 paga religiosamente el alquiler, unos 340 euros que, "según ellos, no me dan derecho a nada"...

## Continúa en la página siguiente

Responsables de una decena de puertos españoles recorren la transformación del frente marítimo

# El puerto exporta el modelo de renovación urbana de la Copa del América

**SARA SANS** Barcelona

o hay un edificio estrella, ni un gran estadio, ni un pabellón. Tampoco se ha urbanizado un barrio ni abierto una ronda. La transformación de la Copa del América se basa en la aceleración de proyectos que el puerto de Barcelona y el Ayuntamiento tenían en cartera y en la adaptación y reapertura de nuevos espacios en el frente marítimo. Y lo más importante: hacerlo en un tiempo récord. "Todos -administraciones y empresas- nos hemos puesto las pilas porque nadie ha querido quedar mal", dijo ayer José Alberto Carbonell, director general de la Autoritat Portuària de Barcelona, a los responsables de una decena de puertos españoles.

Primero fue el diseño de los espacios; luego, su transformación física, y ahora los esfuerzos están centrados en la operativa. A partir del 22 de agosto, "tendremos que y directores de los puertos de Cá- sitúa en 2.285 millones el incre- lla, Rafael Carmona.

hacer compatible la Copa del América con la actividad del puerto, con los pescadores, los yates, los ferris, los cuatro clubs deportivos y sus 20.000 socios, las empresas portuarias...", apuntó el director de la Gerencia Urbanística Port Vell, David Pino.

"Prefiero hablar de retos y no de problemas -dijo la gerente municipal del área de Economía y Promoción Económica, Laia Claverol-; el espacio del puerto y la ciues continuo, no hay fronteras". Y de eso iba la jornada de ayer, el 38.º Encuentro de Rete, la asociación internacional para la colaboración entre puertos y ciudades que preside Teófila Martínez. "Este es el mejor ejemplo de cómo el deporte náutico puede generar dinámicas positivas en el ámbito urbano y ciudadano", aseguró Martínez flanqueada por el presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó; la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez.

Entre el auditorio, presidentes

diz, Sevilla, Huelva, Almería, Tarragona, A Coruña, Vigo, Bilbao, Las Palmas, Santander o Málaga. "Sabíamos que Málaga estaba preparando una propuesta muy atractiva", reconoció Carbonell al relatar la preparación de la candidatura de Barcelona. De cómo tuvo que rehacerse la primera opción presentada por el puerto. Siempre contra calendario. De có-

# Con las obras en la recta final, los esfuerzos se centran ahora en la operativa de movilidad y seguridad

mo luego la entrega de los terrenos para las bases de los equipos (proceso que obligaba a desplazar concesionarias como Balearia) tuvo que avanzarse un año... "Pero es muy gratificante ver como cada equipo solo veía ventajas en su ubicación", añadió Carbonell, que

mento de actividad productiva inducida por al Copa del América.

La directora del evento, Leslie Ryan, afirma que "será la edición con una repercusión más importante". Esperan que 1.500 millones de ciudadanos de 190 países sigan las retransmisiones. Barcelona ofrece además la posibilidad única de seguir las regatas desde la playa. "Van a pasar cosas cada día", aseguró. Y serán 67 días.

Con la transformación física ya en recta final -final de obras en el Port Olímpic, final del carril bici en Joan de Borbó, fibra óptica en la zona de las playas, plan especial para la Barceloneta....-, el reto ahora es la operativa. "Estamos trabajando en el plan de movilidad, el de seguridad... esto no es una final de fútbol, no sabemos cuánta gente va a venir ", añadió Claverol.

La guinda de la jornada, la visita en barco. "Esto solo lo puede hacer Barcelona... ¡Con lo que nos está costando a nosotros cambiar el uso de unos tinglados!", bromea el presidente del puerto de Sevi-

# Turisme de Barcelona debate el futuro de la marca de ciudad

S. SANS Barcelona

¿Cuáles deben ser los ejes de la marca Barcelona de ahora en adelante? ¿Cuáles son las tendencias de futuro del turismo urbano? ¿Cómo debe prepararse la ciudad? Estas son algunas de las cuestiones que Turisme de Barcelona ha puesto encima de la mesa y que abordará el próximo lunes. Con los principales indicadores del sector en crecimiento, y con sus efectos colaterales en el foco, el consorcio planteará cuál es su apuesta de futuro en la convención What's Next.

El encuentro, que abrirán el alcalde Jaume Collboni y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, reunirá en una misma mesa a representantes de varias instituciones para responder a la pregunta "¿Adónde queremos ir, Barcelona?". Sobre el futuro del turismo en la ciudad darán su visión Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento; Judith Carrera, directora del CCCB; Maite Barrera, presidenta de Barcelona Global; Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera; Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona, y el escritor y periodista británico John Carlin. El director general de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández, moderará esta mesa y luego cerrará la convención con la intervención What's next in Barcelona.

Antes de la mesa redonda, el presidente de Turisme de Barcelona y del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, y el presidente de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, dialogarán sobre la transformación del turismo urbano hacia el turismo experimental. El director general de Turespaña, Miguel Sanz, presentará a Tyler Brûlé, director editorial de Monocle, que hablará sobre la economía del visitante. Jordi Clos y Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç, clausurarán la jornada.

# Un cóctel para la ocasión más especial

 La Copa del América tendrá hasta un cóctel propio, como merece una ciudad que es referente mundial de la coctelería. La propuesta es definida como "única y singular". Diseñado y promovido por Barcelona Bar Whow y Fecalon, la patronal del ocio nocturno, es el resultado del trabajo de seis coctelerías de la ciudad (Skyfall, Somnia, Especiarium, Dry Martini, Paradiso y A Tempo), una por cada equipo participante en la Copa del América. La bebida incluye Bacardi Carta Blanca, cordial de miel salada con tomillo, Appletiser, Ratafia Alquimia, ahumado con romero y acompañado con un snack gastronómico de manzana con tajín.



El cóctel de la Copa del América combina una gran variedad de ingredientes

# Un equipo de la Sareb analiza el grado de vulnerabilidad del inquilino

Viene de la página anterior

bien a los ayuntamientos y a las entidades sociales que promueven la vivienda social, que discrepan del método. Esgrimen que la sociedad está "blanqueando" la ocupación ilegal ya que, según el procedimiento habitual, ofrece contratos sociales de siete meses a los ocupas. El alquiler se fija so-

de las personas vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda de forma ilegal.

Por el contrario, si no existe vulnerabilidad y la ocupación se produce de forma que provoca conflictividad y actividades delictivas, la entidad inicia la acción judicial para promover el desahucio, a pesar de que los grandes

bre la medida de las posibilidades tenedores de vivienda no pueden ejercer este derecho. Para determinar si el inquilino ocupa es apto para la vivienda, un equipo de psicólogos analiza caso a caso cada una de las viviendas ocupadas, "que son imposibles de cuantificar con concreción", explican desde la Sareb, pero que estiman que pueden ser sobre el 50% del parque inmobiliario.

Si los ocupas cumplen con los requisitos de vulnerabilidad, se les ofrece un contrato que varía según los ingresos o las ayudas sociales que percibe el ocupante. Una vez firmado, la gestora actúa como una inmobiliaria y se obliga a garantizar los servicios básicos a los pisos contratados. Por otra parte, las personas que acceden al contrato social se comprometen a realizar trabajos sociales y cursos de formación para mejorar su situación económica para los que también se les tramitan ayudas, según fuentes de la Sareb.

Recientemente, el Gobierno

español ha anunciado ayudas destinadas a la construcción y la rehabilitación de viviendas para alquiler social. Con ello, el Ejecutivo central se compromete a movilizar 113.000 pisos sociales, de los que 43.000 serán de obra nueva o rehabilitados y se gestionarán desde la Sareb con una aportación de 4.000 millones de fondos europeos.

La Sareb se ha trasladado a Catalunya y mantiene abierta una oficina de gestión en Cornellà de Llobregat para gestionar el parque de pisos que debe ceder como vivienda social.



Control de los Mossos de tráfico en una autopista

MARION GASCÓN / EFE

# Más mossos por tierra y aire contra los robos en las autopistas

Los hurtos han crecido un 15% con la liberación de los peajes

MAYKA NAVARRO

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra saturarán este verano las autopistas por tierra, con más controles y más patrullas, y por aire, con drones y helicópteros, con el objetivo de disuadir a los ladrones especializados en robar a los usuarios de estas vías. Unos hurtos muy de los meses de vacaciones y que desde la eliminación de los peajes han crecido en un 15%. Un incremento de denuncias que también ha ido acompañado de una mayor actividad policial con la detención durante el 2023 y el primer trimestre de este año de 221 multirreincidentes.

Hay poco margen para innovar en prevención y reacción en las autopistas. De ahí que la inspector y segunda de la división de tráfico, la inspectora Elena Martínez, insistiera ayer en la importancia de "no bajar la guardia" y en la necesidad de incidir en los turistas con mensajes de prevención. Por primera vez, los Mossos utilizarán los paneles informativos del Servei Català de Trànsit para advertir a los usuarios de la importancia de no descuidar sus pertenencias en las áreas de servicio. O desconfiar de los vehículos que de repente advierten de una rueda pinchada o cualquier incidencia. Porque el 99% de las ocasiones no son más que trampas diseñadas para que la víctima detenga el coche en el arcén para ser saqueado.

Acompañados por el subinspector responsable de la unidad operativa de movilidad, Ivan Clotet, los mandos policiales aseguraron que el 70% de las denuncias que tienen como escenario las vías interurbanas son

La policía catalana detiene en 15 meses a 221 multirreincidentes especializados en las vías

# Desvalijada la oficina de Correos del Besòs

 Unos ladrones desvalijaron el pasado fin de semana una de las oficinas que Correos tiene en el distrito de Sant Martí, concretamente en el barrio del Besòs. Los ladrones debieron de acceder al inmueble el fin de semana, donde se entretuvieron en abrir prácticamente la totalidad de la paquetería que había almacenada para su reparto. Los asaltantes intentaron también, pero sin éxito, abrir la caja fuerte que tiene la oficina postal. La sucursal está en el número cuatro de la calle Jaume Huguet y aunque dispo-

nía de un sistema de prevención con alarma, este no se activó porque los asaltantes debieron de cortar previamente el fluido eléctrico. Es prácticamente imposible tener un importe aproximado del material robado, aunque los responsables de la oficina trasladaron a los investigadores que los ladrones abrieron más del 75% de la paquetería almacenada para repartir en el barrio o enviar. Además del delito del robo con fuerza, los asaltantes se enfrentan a otro de violación de las comunicaciones postales.

hurtos y el 20% de robos de las cargas de camiones están protagonizados por los denominados teloneros. El primer trimestre de este año ya se han presentado un millar de denuncias.

Contra los multirreincidentes que operan en las autopistas, los Mossos tratan de conseguir la complicidad de fiscales y jueces, solicitando órdenes de alejamiento. Desde el 2017 se han dictado 60 de ladrones que tenían una prohibición de acercarse a una autopista determinada.

El perfil mayoritario de esta tipología de ladrones no es violento,
aunque la última gran operación de
los Mossos d'Esquadra permitió
detener a los seis responsables de
una presunta organización criminal
que robaba la carga de camiones
contra los que no dudaban en colisionar con coches de alta gama
robados anteriormente. Los seis ingresaron en prisión preventiva. Los
investigadores acreditaron a la magistrada 42 golpes en ocho meses
con un botín superior a los ocho millones de euros.

La banda realizaba seguimiento de los camiones que les interesaban. Y aprovechaba las estancias en las áreas de servicio para realizar catas de las cargas, cortando las lonetas, para comprobar el contenido que transportaban. Buscaban sobre todo artículos de lujo que podían después vender con facilidad en el mercado negro. Ropa y cualquier utensilio de marca, cosméticos y productos alimenticios de alta calidad.

Los detenidos no dudaban en utilizar la violencia si eran descubiertos por los transportistas y reaccionaban con igual determinación y peligrosidad si se veían sorprendidos por los Mossos d'Esquadra, contra los que colisionaban sus vehículos a velocidades que podían superar los 200 kilómetros por hora.

# Pescadores

# Arturo San Agustín



os pescadores de la Barceloneta tienen nueva lonja, pero lo nuevo no tiene historia. Sí la tenía la vieja lonja que supo de mi soñadora adolescencia. En el barrio marinero de la Barceloneta, cada tarde, al llegar las barcas de los pescadores, se vivía un pequeño acontecimiento, un alboroto. La vieja lonja se llenaba de ruidos, cajas de madera, voces despeinadas, gritos sin afeitar y botas de lluvia, que entonces Îlamaban katiuskas. Hielo en las cajas donde brillaba el pescado, mangueras regando el resbaladizo suelo, albaranes mojados y una especie de aguerrido mongol con la cabeza rapada, gran bigote y voz de trueno que comenzaba a recitar la diaria letanía de la subasta. Quimet Aviñó, apodado el Pispapops, era el gran subastador, el gran sacerdote de una ceremonia laica en la que aún no participaban ni micrófonos, ni altavoces, ni pantallas. Todo transcurría a voz en grito.

En aquel paisaje se movía el pescador Monsonís, el Monso, que buscaba y encontraba la gamba, el oro marino, sin la ayuda de la sonda. El Monso, como muchos pescadores de entonces, se guiaba por su mapa mental. Otro personaje singular de aquel mundo era Agustí, apodado el Dimoni. Y el Sisquet, que preparaba las cajas de pescado. Y el Cordillero, que era mayorista y padre de Salvador Enguix, el Joe, una especie de Obélix, reidor, gordo y generoso, que murió ahogado practicando la pesca deportiva. Fue el primer muerto de nuestra pandilla y eso nunca se olvida. El Manelet era uno de los diez o doce vendedores, que junto a la vieja lonja, ofrecía al barrio la merluza, el rape, el salmonete o el lenguado recién pescado. Por

# La Barceloneta tiembla cuando se habla de determinados acontecimientos

aquella lonja transcurría muy vertical otro pescador legendario: el Niño, que era alto y rubio. Los Caparrós son una saga de pescadores y armadores, a la que pertenece Cristina, bióloga marina, divulgadora, armadora y una de las primeras que enseñó a los barceloneses a comer pescado. Cristina es hija de mi amigo José Antonio Caparrós, el Capa, que es quien mejor me cuenta las cosas de la mar.

Desde hace unos días, los pescadores de la Barceloneta tienen nueva lonja. Esos pescadores que cada vez son menos. Esos pescadores que fueron arrinconados por los yates de lujo que llegaron a Barcelona con los Juegos Olímpicos. Quizá por eso los vecinos de la Barceloneta, barrio abandonado, tiemblan cuando se habla de determinados acontecimientos barceloneses lúdicos o festivos. Son muchos los que saben qué les espera cuando las embarcaciones que participarán en la Copa del América regresen a sus puertos de origen. El Ayuntamiento anunció hace unos días que destinará 18 millones de euros a mejorar equipamientos municipales del barrio, pavimentos y rehabilitación de viviendas, pero el especulador inmobiliario nunca duerme, siempre aprieta, siempre ahoga. La celebración de la Copa del América de vela ha encarecido los alquileres de viviendas en la Barceloneta y, aunque las velas de las embarcaciones participantes desaparezcan del horizonte, los alquileres no bajarán.

32 LA VANGUARDIA VIVIR MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024



Jaume Collboni y David Escudé circulando por la calle Avinyó en bicis eléctricas del Bicing

# Collboni paga multa por ir en bici en una vía prohibida

# La sanción asumida por el alcalde asciende a 50 euros

REDACCIÓN Barcelona

Con motivo del día mundial de la Bicicleta, el alcalde Jaume Collboni publicó el lunes un vídeo en las redes sociales circulando en Bicing para animar a los ciudadanos a usar este medio de transporte. El alcalde, acompañado del concejal de Deportes, David Escudé, empezó su itinerario en la playa y acabó en el Ayuntamiento. Lo hicieron subidos en bicicletas eléctricas y con el casco puesto, aunque no sea necesario en la trama urbana.

Hasta aquí, ninguna anomalía, pero el vídeo que pretendía ser amable ha acabado generando una intensa polémica al constatar algunas entidades vecinales y de ciclistas que Collboni iba en bicicleta por la calle Avinyó, donde el Ayuntamiento, como en otros puntos del distrito, obliga a los ciclistas y usuarios de patinetes a bajar del vehículo y continuar a pie en el tramo señalizado.

Una vez detectada y reconocida la infracción, el alcalde manifestó su voluntad de hacer frente a la correspondiente multa, según avanzó Catalunya Ràdio. De hecho, ayer mismo Collboni tramitó directamente con la Guardia Urbana el correspondiente pago de una sanción que según el artículo 71 de la ordenanza de circulación de peatones y vehículos asciende a 100 euros, que se quedan en 50 por pronto pago. Lo mismo hizo Escudé.

# El Ayuntamiento levantará el veto a las bicicletas en la calle Avinyó, por donde circuló el alcalde

Al margen de la sanción, el revuelo ocasionado también ha servido para acelerar la retirada de unas señales que desde su instalación provocaron las quejas de los ciclistas que se mueven habitualmente por las calles de plataforma única de Ciutat Vella. La teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Laia Bonet, aseguró tras visitar la cochera de buses de Horta que hace varios meses se inició un proceso de revisión de la señalización de marras y que ya tienen a punto un plan para retirar aquellas que "no tiene sentido" mantener.

El proceso arrancó en la comisión de Urbanismo y Movilidad del mes de enero, y en febrero hubo una reunión con el Bicicleta Club de Catalunya (BACC). Desde entonces, los responsables de Movilidad han estado llevando a cabo un análisis para determinar las señales que hay que eliminar, las que hay que mantener y las que hay que complementar con otras indicaciones.

Los expertos, a partir de la observación a pie de calle y una evaluación técnica, han decidido retirar las señales de la calle Avinyó entre Ample y Ferran, la calle del Bisbe, la Baixada de Santa Eulàlia, las calles del Call, Sant Honorat y de n'Arai y el paso entre las plazas Sant Miquel y Sant Jaume. En el resto de los puntos de Ciutat Vella donde se colocaron las señales, se mantendrán vigentes como hasta ahora.

# Cierra el centenario bar Versalles de Sant Andreu

BARCELONA El bar Versalles, histórico establecimiento del núcleo antiguo de Sant Andreu, ha bajado la persiana. La razón, según informó Betevé, es el elevado alquiler que el negocio debe pagar, 10.000 euros mensuales. Situado en la calle Gran de Sant Andreu con la plaza del Comerç, atesora más de cien años de historia. Abrió en 1915 con el nombre Petit Versailles de la

mano de la familia Heredero, que lo regentó hasta el 2004, cuando se añadió al negocio un antiguo trabajador, Eduard Colomé. Tras una reforma, en el 2009 cerró. Otro empleado, Christian Puigdollers, lo retomó y lo reabrió en el 2010. En el 2012 pasó a manos de Pere Riera. El subterráneo sirvió de refugio durante la Guerra Civil. Los grandes ventanales acristalados han sido tapados con cartones, y vecinos han colocado carteles expresando su pesar por el cierre y sus recelos por el tipo de local que pueda sustituirlo. / Redacción



Exterior del establecimiento, con sus ventanales tapados

# Pillado un profesor de autoescuela dando clases bebido

TARRAGONA La Guardia Urbana de Tarragona denunció el lunes a un hombre de 44 años, profesor de autoescuela, por dar clases ebrio. Fue uno de sus alumnos, un chico de 18 años, quien llamó a la policía aprovechando un descanso entre clases, justo cuando el instructor entró en un bar. El joven explicó que en la primera hora de clase el profesor
había tenido una "conducta
errática y agresiva". Una patrulla de la Guardia Urbana
practicó la prueba de alcoholemia al profesor, que multiplicó
por cuatro el límite máximo
(1,02 mg/l). El vehículo de la
autoescuela quedó inmovilizado, y el instructor fue denunciado por un delito contra la
seguridad vial por conducir
bajo la influencia de bebidas
alcohólicas. / Esteve Giralt

# Renovación del 70% del asfaltado de la ciudad en tres años

BADALONA El Ayuntamiento de Badalona ha puesto en marcha el plan de renovación del 70% del asfalto de la superficie de la ciudad a lo largo de este mandato, que acaba en el 2027, y que supone una inversión total de 62 millones de euros. La inversión, que se llevará a cabo en varias fases, comenzará el próximo otoño de forma simultánea en todos los distritos de la ciudad. El primer paquete se licitará el próximo julio por un importe de 30 millones a partir de un sistema innovador que no se basa en el número de calles donde actuar sino en la superficie de metros que reasfaltar. Este sistema permite que el plan de renovación se desarrolle con más rapidez ya que no obliga a concretar técnicamente en qué calles se actúa. / Redacción

# Los Jardinets de Gràcia suprimirán el tráfico en sentido mar

REDACCIÓN Barcelona

Los peatones ganarán espacio en los Jardinets de Gràcia en detrimento del coche. El lado Llobregat de este espacio se conectará con la rambla central – los jardines de Salvador Espriu- de modo que se suprimirá esa calzada, según el proyecto que ha aprobado el Ayuntamiento de Barcelona.

Las obras, que abarcarán una superficie de 2.715 m², se iniciarán a finales de año, con una duración estimada de seis meses. La inter-



Imagen virtual del espacio una vez remodelado

vención comportará una inversión de 1,46 millones de euros.

El proyecto prevé la supresión de los carriles de circulación en sentido mar. El espacio que ocupa la calzada se convertirá en una plataforma única con nuevas zonas de estancia y de paso de peatones. Sí podrán circular los coches que salgan del aparcamiento subterráneo. Se colocará nuevo mobiliario urbano.

En el lado Besòs, el carril bici de subida que da continuidad a los de Diagonal y paseo de Gràcia y hoy queda cortado se alargará 47 metros, hasta la calle de Bonavista.



Placas fotovoltaicas instaladas en el techo del espacio donde estacionan los vehículos de TMB

# La cubierta de la cochera de Horta se llena de placas solares

La instalación aportará el 22% del consumo de los buses eléctricos

D. GUERRERO Barcelona

Los autobuses eléctricos cada vez son más en el conjunto de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y eso requiere una infraestructura energética preparada para ello. No solo se trata de instalar cargadores en las cocheras, sino también de disponer de la energía suficiente al mejor precio posible.

Para ello, TMB ha instalado 820 placas solares en el techo y la visera frontal de la cochera de Horta. Pese a no ser la que tiene un mayor número de buses eléctricos estacionados, su particular arquitectura –semisoterrada e integrada con una cubierta ajardinada en Collserola– hacía de esta instalación la más adecuada para iniciar un proyecto que TMB pretende extender a otras instalaciones.

La compañía pública calcula que con las placas fotovoltaicas recién instaladas en Horta puede cubrir alrededor del 56% del consumo energético diurno de la cochera y el 22% del consumo global. Con una energía anual prevista de 663,6 MWh, prevé ahorrar más de 155.000 euros anuales y recuperar así en tres años la inversión de 450.000 euros que ha destinado TMB a su instalación.

# El Raval capta fondos para proyectos sociales



El acto para recaudar fondos tuvo lugar en el Liceu

**REDACCIÓN** Barcelona

La Fundació Tot Raval ha puesto en marcha una campaña para la captación de fondos para proyectos sociales. Se trata del Cercle de Suport #Sumapelraval 2024, que presentó ayer, en un acto celebrado en la sala de los espejos del Gran Teatre del Liceu, tres proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres del Raval. El acto consistió en una breve presentación de los proyectos seleccionados seguida de dos rondas de donaciones a mano alzada. La iniciativa de la Fundació Tot Raval, con el apoyo de The Funding Network y la Asociación Española de Fundaciones, es la primera vez que se lleva a cabo en Catalunya.

Los tres proyectos, seleccionados tras una convocatoria a las entidades del Raval que se lanzó en marzo, son Cosim Comunitats, Dissenyem el Futur, de Diàlegs de Dona, costura, patronaje y confección con perspectiva comunitaria; Entre-Dones, del Gimnasio Social Sant Pau, que ofrece actividades que mejoran la calidad de vida de mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza extrema y sin hogar o en recuperación de una patología física, y Equitat Menstrual, del Casal dels Infants, Fundació Gavina, AEI Raval, Centre Socioeducatiu Raval de la Fundació Pere Tarrés y la dinamización de Tot Raval, que ofrece a las jóvenes productos para el cuidado menstrual y acompañamiento y formación a ellas, sus familias y educadoras...









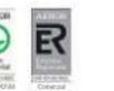

PROYECTO GRATIS

Llámenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina
gratuito y sin compromiso.

OFIPRIX RENTING
NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

# De cuatro meses Anabel, sobrina de Isabel Pantoja, está embarazada

La colaboradora de televisión (37) se convertirá en madre a finales de año junto a su novio, el fisioterapeuta David Rodríguez. La noticia la ha dado a conocer en la revista Lecturas, en la que también explica que en octubre sufrió un aborto espontáneo.



# Probó la cocaína Kevin Costner, de la droga: "Suerte que no me gustó"

El actor reveló cómo fue su primer contacto con las drogas en el podcast Armchair expert. Según Costner, muy de joven un grupo con el que trabajó le excluyó por no querer drogarse. Su intención era comprarse su primera casa y "no había nada allí para mí".



# David Beckham, imagen en hora

El exfutbolista derrochó simpatía en una visita fugaz a la capital catalana



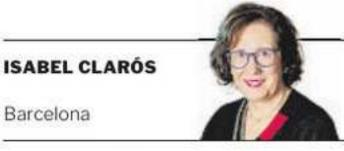

David Beckham pasó ayer por Barcelona. Una visita fugaz, pero que dejó encantados a todos y todas, desde los patrocinadores hasta los invitados madridistas y barcelonistas. El exfutbolista es desde el 2017 imagen de Tudor, y por ese motivo inauguró la primera tienda que la firma de relojes abre en España.

A primera hora de la tarde, casi de incógnito y sin cámaras, Beckham cortó la cinta simbólica de apertura del local situado en el paseo de Gràcia y a continuación se dirigió al Port Vell, a la sede del Alinghi Red Bud Racing, socio de Tudor, para la Copa del América.

Allí, a la hora fijada, las 18.30, David Beckham pasó por el photocall. Vestido con una camisa azul de cuello mao y un pantalón negro, el directivo del Inter de Miami posó para los medios. Previamente advirtieron los organizadores que no realizaría declaraciones, pero cuando los medios deportivos le preguntaron por el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, respondió en castellano que estaba "muy contento". El sábado, después de que el equipo blanco levantara la 15.ª Copa de Europa, Beckham felicitó a su exequipo y especialmente a su compatriota Jude Bellingham.

En los cinco minutos exactos que duró el posado para las cámaras, el marido de Victoria Beckham-que precisamente estuvo en Catalunya hace poco más de un mes para presentar su colaboración con Mango- dijo también que el Barça tenía un gran equipo, pero "esta ha sido la temporada del Real Madrid".

Luego Beckham subió a la terraza donde Red Bull, Tudor y Rabat (como distribuidor) organizaron una fiesta para 150 invitados. Allí, con un nuevo look de pantalón marrón, camiseta blanca y americana beige de espiga, Beckham hizo un pequeño parlamento sobre los relojes de los que es imagen y que siempre lleva. A continuación anunciaron que se quedaría en el pequeño escenario para hacerse fotos y selfies con todos y rápidamente se formó una larga cola. Hombres y mujeres, futboleros o profanos del futbol cayeron rendidos ante el exfutbolista, que los fue saludando uno por uno,



Saludos y fotos. David Beckham posó para los medios en la sede del

Alinghi Red Bull

Racing, en el Port Vell, donde Tudor celebró la fiesta de inauguración con 150 invitados

# Declaró estar "muy contento" por el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, su exequipo

sonriendo y mirando a su asistente, que se había convertido en fotógrafo improvisado. Y cuando ya no quedó nadie más para fotografiarse, el propio Beckham pidió que también lo hicieran todo el equipo de la agencia de comunicación que había organizado su viaje. Una lección de estilo, profesionalidad y educación que muchos famosos del photocall deberían de copiar de este caballero del imperio británico.

# Tudor abre en Barcelona su primera tienda en España

■ Tudor abre su primera boutique en España, instalándose en Barcelona, de la mano de Rabat, su distribuidor oficial desde hace muchos años. Un espacio único que se sitúa en el prestigioso paseo de Gràcia, a pocos pasos de una de las obras más reconocidas de Antoni Gau-

dí, la casa Batlló. La tienda incorpora el último diseño en mobiliario y decoración de la marca suiza, en la que se incluye una mesa de exposición, un bar, elementos relacionados con los embajadores y una zona que incorpora un simulador de ciclismo para que los clientes experimenten de primera mano una parte del atrevido mundo de la firma relojera. Tudor, conocida en la actualidad por ser pionera entre las grandes marcas de la



La tienda de Tudor situada en el paseo de Gràcia número 35

industria relojera, diseña elegantes y atemporales relojes para aquellos con actitudes atrevidas y poco convencionales, fieles al estilo "Born to Dare" de la marca, dispuestos a perse-

guir su pasión con independencia de donde les lleve. Con esta apertura se abrirá un nuevo capítulo en la historia de lujo y elegancia de este céntrico punto comercial de la capital. / Sandra Arbat

# Con invitadas de lujo Dior desfila en Escocia con su colección crucero

Si Louis Vuitton desfiló en el Park Güell de Barcelona, Dior lo ha hecho en el castillo de Drummond, en Escocia, con su colección crucero ante Jennifer Lawrence, Lily Collins, Beatrice Borromeo, Anya Taylor-Joy, Maisie Williams o Rosamund Pike.



# SANTORAL

Bonifacio de Crediton, Marcelino, Sancho, Zenaida, Ciriaco, Florencio, Julián, Nicanor, Faustino, Apolonio, Marciano

# **ANIVERSARIOS**

David Bisbal cantante



Lluís Pasqual director teatral

modelo

Mark Wahlberg

Ona Carbonell

Rocio Crusset

exnadadora

# Kanye West es demandado por una exasistente por acoso sexual

#### **NUEVA YORK** Efe

El rapero estadounidense Kanye West, ahora llamado Ye, ha sido demandado por una exasistente que alega acoso sexual, incumplimiento de contrato, despido injustificado y ambiente de trabajo hostil, según ha publicado el portal TMZ.

Lauren Pisciotta trabajó como ayudante personal del artista entre julio del 2021 y octubre del 2022, fecha en la que fue despedida. Según la modelo, West la echó tras enviarle mensajes y vídeos sexuales. Pisciotta era una modelo de OnlyFans que ganaba un millón de dólares al año con sus fotos en bikini y lencería. Kanye West la contrató para promocionar su línea de ropa.

En julio del 2022, el cantante le pidió que borrara su cuenta de OnlyFans prometiéndole que le pagaría un millón de dólares al año, la misma cantidad que ella ganaba con sus fotos en lencería, y ella aceptó. Poco después, asegura, el artista comenzó a enviarle mensajes de texto subidos de tono, se

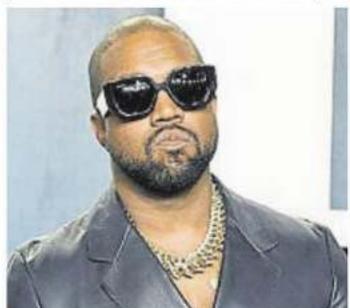

EVAN AGOSTINI / AP

### El rapero Kanye West

masturbaba cuando conversaban por teléfono y le preguntaba si podía oír o adivinar lo que estaba haciendo.

El exmarido de Kim Kardashian nombró luego a Pisciotta como jefa de personal de sus diversas empresas, con un salario de cuatro millones de dólares, pero en octubre del 2022 la despidió. Le ofreció una indemnización de tres millones de dólares, que ella aceptó, pero al parecer él nunca pagó.

El pasado 2 de abril, otro exempleado de West, Trevor Phillips, lo demandó por discriminación racial, acoso y despido injustificado, entre otros.

En abril del 2023, West también fue demandado por discriminación racial por parte de dos exprofesoras afroamericanas que aseguraban haber sido despedidas injustamente.

# Letizia se enfunda el chaleco rojo

La Reina inicia hoy un viaje de cooperación maratoniano a Guatemala





Letizia llegó anoche a Guatemala y mañana, dos días después de aterrizar en el aeropuerto La Aurora de la capital guatemalteca, volverá a subirse al avión de regreso a España. En apenas 48 horas, descontando las de sueño, Letizia visitará en Guatemala varios proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Un viaje exprés en el que la Reina, y el característico chaleco rojo que viste, son la imagen que sirve para visibilizar esos programas y justificar los fondos que España dedica para mejorar la vida de las comunidades más desfavorecidas.

Medido al milímetro, el programa parece haber sido diseñado, sobre todo, para dar testimonio de la presencia de la Reina, sin que importe mucho el tiempo que se dedica a conocer los proyectos "in situ". Una maratón que comienza esta misma mañana con el encuentro, en el Palacio Nacional de la Cultura, con la primera dama Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arévalo. Juntas se pondrán al día en un desayuno de trabajo y posteriormente, ambas mantendrán una reunión con diferentes expertos españoles y guatemaltecos en salud mental, materia que se encuentra entre las preocupaciones tanto de la Reina como de la señora Peinado.

Un recorrido por el Parque del Centenario, el corazón de la capital guatemalteca, en cuyas obras de recuperación ha intervenido la Aceid, cerrará la primera parte del programa de hoy.



La reina Letizia llegó anoche a Guatemala

Como es habitual en los viajes de cooperación, la Reina mantendrá, antes del mediodía, un encuentro con los responsables de la oficina de la Aecid en Guatemala, con los que pasará revista a los diferentes proyectos puestos en marcha. De la teoría a la práctica; por la tarde, la Reina, que viaja acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva María Granados, y la nueva jefa de su secretaría, María Ocaña, visitará las obras de la Escuela Taller Norte, que se sumará a otras ya existentes, donde jóvenes vulnerables aprenden diferentes oficios con los que acceder a un trabajo digno.

La jornada de mañana comenzará en la región del lago Atitlán

# El viaje visibilizará los programas de atención a mujeres, jóvenes y niños en situación vulnerable

(a tres horas de la capital), desde donde la Reina se desplazará a la localidad de San José de Chacayá para visitar varios proyectos de agua y saneamiento, desnutrición infantil y, uno más, destinado a la formación política de mujeres y jóvenes. En Chimaltenango, recorrerá un centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia y antes de volver a Ciudad de Guatemala, para emprender viaje de regreso a Madrid, la Reina aún tendrá tiempo de parar en Antigua para visitar el centro de formación de la Aecid donde se imparte un taller para formar a sanitarios en atención primaria.

# Imanol Arias llega a un acuerdo con la Fiscalía, y Ana Duato decide ir a juicio

gieron ayer caminos distintos para hacer frente a la misma alternativa: acusados ambos de seis y siete delitos fiscales, respectivamente, Arias prefirió allanarse a las calificaciones de la Fiscalía Anticorrupción y pactar condiciones tales que eviten el riesgo de ingreso en prisión. En cambio, su esposa en

elegía el otro sendero: exponerse a ese peligro -32 años pide para ella el ministerio públicoempujada por la necesidad de demostrar su inocencia y salir absuelta.

En el juicio que ayer dio comienzo está implicado el despacho Nummaria como organizador de un entramado societario

Imanol Arias y Ana Duato esco- la ficción Cuéntame cómo pasó para facilitar la evasión de impuestos. Una inspección realizada en el 2016 descubrió serias irregularidades contables; tantas, que el gerente del bufete, Fernando Peña, se enfrenta a una petición de 288 años de prisión. Tanto Imanol Arias como Ana Duato eran sus clientes en ese momento. El actor acudía a los tribunales para responder

por seis delitos fiscales relativos a los ejercicios del 2010 a 2015 y un montante en torno a 2,7 millones de euros. En la negociación con la Fiscalía ha jugado a su favor el reconocimiento de los hechos y la reparación del daño: Arias devolvió a Hacienda 2,4 millones.

Ana Duato rechazaba así cualquier tipo de acuerdo: "Estoy convencida de mi inocencia, y un acuerdo pasaría por que mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira". / Andrés Guerra

**ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra** 

Núm. 12286

**LOS 8 ERRORES** 

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo

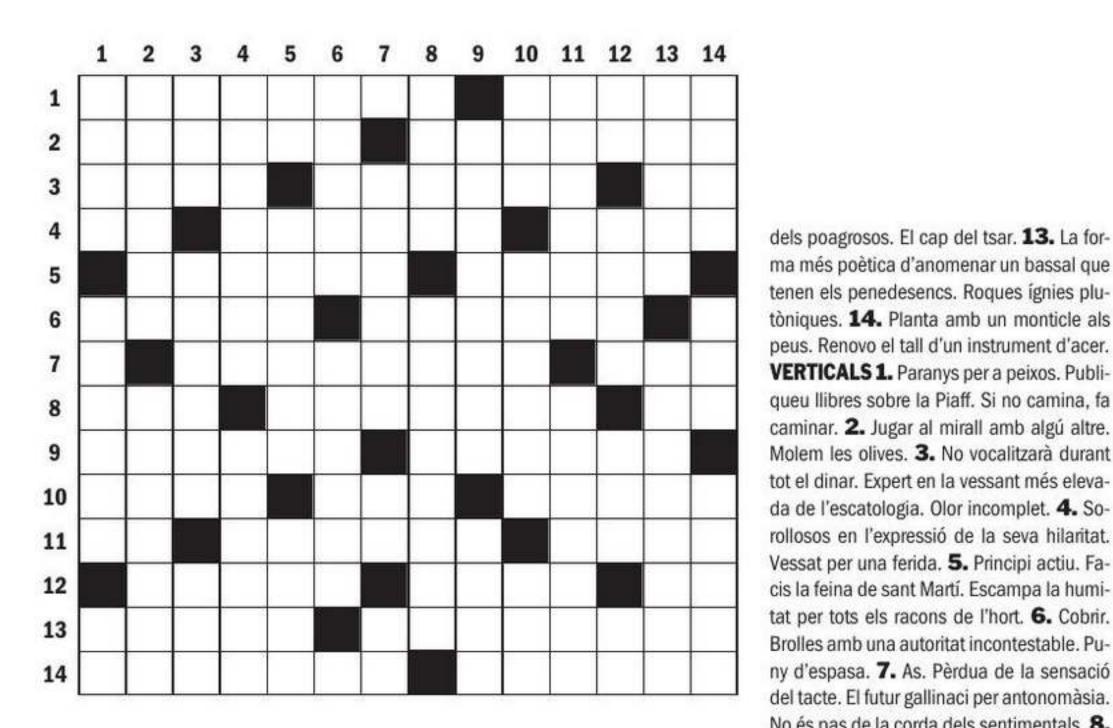

HORITZONTALS 1. Augmentar el contingut d'aigua que té el cos. Enganyem. 2. Caracteritzada per una fina membrana. Ho embellirà. 3. Fito la pantalla per buscar-hi un artista de debò. Sotabarba vaticà. Contracció no de part. 4. La part inferior d'un bust. Els penjolls més útils de la selva. Giravolta en una base militar nord-americana. 5. Arriba a la pista de l'aeroport en bones condicions. Ho agafis amb un davantal. 6. Porgui el gra a l'era. El carrer que arriba arran de la plaça de sant Jaume a Barcelona. Acaba

tercel·lulars mineralitzades del teixit ossi. també denominades osteïnes. Repetit, el sistema telefònic sense fils més primitiu. 8. Institut Tecnològic Laietà. Les captura el fotògraf i les passeja el pelegrí. Volem el cap del general. 9. Corda de la part superior d'un sardinal. Expresseu la vostra hilaritat. 10. La reina de l'hipòdrom. Un xicot a Hanoi. Inventar. 11. La primera de les últimes. Als països de la Corona catalanoaragonesa, reclamació presentada a les Corts per tal d'obtenir-ne la reparació o esmena. Gens com comença. 7. Mig miler. Substàncies in- relacionat amb nosaltres. 12. Robes. L'àcid

ma més poètica d'anomenar un bassal que tenen els penedesencs. Roques ígnies plutòniques. 14. Planta amb un monticle als peus. Renovo el tall d'un instrument d'acer. VERTICALS 1. Paranys per a peixos. Publiqueu llibres sobre la Piaff. Si no camina, fa caminar. 2. Jugar al mirall amb algú altre. Molem les olives. 3. No vocalitzarà durant tot el dinar. Expert en la vessant més elevada de l'escatologia. Olor incomplet. 4. Sorollosos en l'expressió de la seva hilaritat. Vessat per una ferida. 5. Principi actiu. Facis la feina de sant Martí. Escampa la humitat per tots els racons de l'hort. 6. Cobrir. Brolles amb una autoritat incontestable. Puny d'espasa. 7. As. Pèrdua de la sensació del tacte. El futur gallinaci per antonomàsia. No és pas de la corda dels sentimentals. 8. S'ensumava pel nas abans que la cocaïna. Retardi. 9. Investigui una pista. Camp d'eres. 10. Tord anaeròbic. Navegui d'una determinada manera per l'oceanografia del tedi. Al nord d'Irlanda, però no necessàriament l'Ulster. 11. Reparteix fusells. Transpiració de suor provocada amb un fi higiènic o terapèutic. 12. Dues escales de pintor obertes de perfil. Sentint. Un reel sense títol. Tus perquè no és el primer de tots. 13. Emprenyats a la irlandesa. Vigiles des de dalt del campanar. 14. Dolenta. Entretingut.



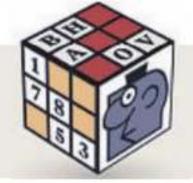

# ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





**CRUCIGRAMA Fortuny** Núm. 13741

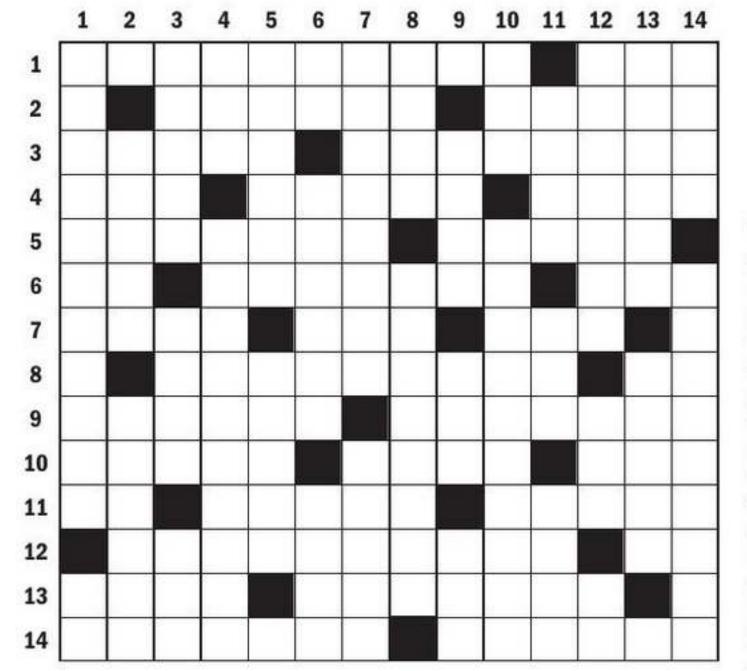

HORIZONTALES 1. En cuestiones de curas es un buen ayudante. Ahora ya no es. 2. Sale dos veces con facilidad. Si su negocio va mal tendrá que pagar con el pellejo. Hacer una jugada. 3. Carece de ondas. Recibió el premio Nobel por la teoría de los fotones. 4. Apéndice cogedero. Orujo de Aragón. Una de las dos tortas que se llevan a la boda. 5. Donde cualquiera puede hacer una postura, a condición de que no sea ridícula. Las trampas de la red. 6. Insinúan una paparuchada. A menudo encerraba a los prisioneros del castillo. Por una vez, sea. 7. Resulta útil para pringarse. Inicialmente pertenecen a Iluminado Campo Sagrado. La televisión de mayor audiencia. Abre la

mano. 8. El meollo del ombligo. A menudo consigue dar gato por liebre. Acaba como acaba. 9. Obligó a apuntar los arcos. Se usaba cuando la arruga no era bella. 10. Denota sorpresa. Puerto valenciano. Casa hermana. 11. Introduce condiciones. Cantando la misma canción en pocas palabras. Da firmeza al muslo. 12. Por lo que respecta al sistema digital le tocó el gordo (dos palabras). Acaban con la libertad de prensa. 13. Y sin embargo hizo un diccionario que tiene mucho jugo. Tratar a alguien con muy poca dulzura. Una de dos. 14. Nos pica para que nos portemos lo mejor posible. Llévatela, corazón loco, se vive solamente una vez.

VERTICALES 1. Animales que provocan gruñidos, bufidos y coces (dos palabras). Letras para hacer sopa. 2. Punto. Posee las presas más conocidas de Egipto. Lo que rinde un capital invertido. 3. Pedazo de cerdo que está en alza. Mujer que si se agudiza resulta muy mona. Principio ecuménico que dio origen al euro. 4. Vuelta. Divide algo en partes muy pequeñas. 5. Confiere carácter estatal al Mato brasileño. Árbol tropical que forma parte de la botánica común. Segunda del singular. 6. Unión discutiblemente unida. Un mal ratito lo tiene cualquiera y ahora quisiera no haber pecado. Abrigo de pies a cabeza. 7. Magistrado romano encargado de la quietud y la tranquilidad del pueblo. Coágulo, zurullo, burujo. 8. En Francia están vigentes y provocan unos líos tremendos. Alocarse de mala manera para lograr unos rizos de color verde. 9. Doblada en la calle. Lanzan un mensaje divino a las alturas. El vigilante las lleva en el corazón. Están en consonancia con el garbo. 10. Se plantea la salud como un problema universal. Cuanto más hambriento está, más difícil es que suelte la mosca. 11. Información que viene del sur. Dice que somos quien somos. Más joven que un novillo. 12. Para los que quieren encumbrarse, les brinda el mejor de los escenarios. Cierran el memorándum. Nota que tiene premio. 13. Tomar el pelo. Prima que exige algún objetivo. Hace risa. 14. Suele estar llena de abejas. Está locamenta enamorada y parece cursi.

## SOLUCIONES

MOTS ENCREUATS ANTERIORS I N C O N C U S L I T R E S O N D A R A S A F I E S O C A T I O N I C P C C M I A R A B I N E S I U OVIVORABORDIDA AGAIIGNI ISONOMESCVA CLACROJCIAR TRIBUT I COROSA RECOBRAUNISON ISGRIFOLDA AAA ALIE DDD AGARRISNUARIA **CRUCIGRAMA ANTERIOR** 

| A | U | T | 0 | S | E | R | ٧ | 1 | С | 1 | 0 |   | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | S |   |   |   |   |   | 1 | C | Α |
| E | 0 |   | D | 0 | Т | Α | D | A |   | A | R | A | M |
| G | A | F | E |   | 0 | P | U | L | E | N | C | 1 | Α |
| A | 1 | R | A | R | S | E |   | 1 | Т | E |   | N | С |
| Ñ |   | E | S | 0 |   | D | R | Α | C | M | Α |   | U |
| A | Н | 1 |   | С | 0 | R | A | N |   | Α | R | Α | C |
| D | Α | R | D | Α | N | E | L | 0 | S |   | A | T | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E | R | Α | R |   | В | R | Α | S | 1 | L | E | N | 0 |
| N |   | N | A | R | E |   | F | E | N | Ε | C | E | R |
| T | A | U | R | 1 | N | 0 |   | A | E | G | 9 | R | G |
| E | ٧ | Α |   | E | S | P | Α | N | T | Α | R |   | Α |
| S | 0 | L | Α | N | E | R | Α |   | Ε | N | P | Α | Z |

## PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

1. De5! [también es buena 1.国he1 **息b7** 2.包xc5 豐xc5 3. 2d4] 1... 2c7 [1... 2xe5 查xf7 3.畳hf1+ 查e8 4.營h5+ g6 5. 2d6+! 曾xd6 6. 曾xg6+! [v el negro se rindió sin permitir 6...hxg6 7.\( \textit{x}\) xg6#] **1-0** Twitter: @illescasmiguel

#### JEROGLÍFICO ANTERIOR

RECOMIENDO RE / CO / MI / EN / DO

#### LOS 8 ERRORES



#### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6742

DIFICULTAD BAJA, DE 1 A 5 MINUTOS

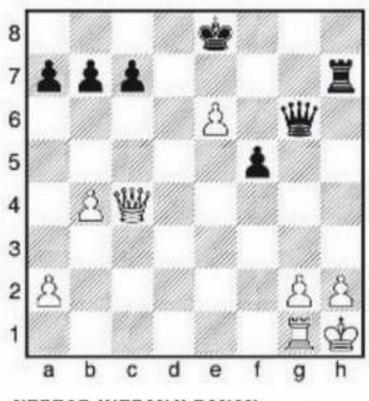

#### **NEGRAS JUEGAN Y GANAN**

Teiler – Gitsescu (1956). En ajedrez a menudo las apariencias engañan. Es el caso de la posición del diagrama, en la que parece que el rey negro va a pasar un mal rato tan expuesto en el centro, mientras que el monarca blanco disfruta de notable protección. Lo cierto es que es al revés, y las negras aprovecharon un detalle táctico para ganar por ataque.

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### **JEROGLÍFICO**

Antecesor del mensajero



#### **PASATIEMPOS**

#### FRED BASSET Alex Graham







SUDOKU

FÁCIL

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate, Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

| FACII | - |   |   |   |   |   | , |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   | 7 |   | 4 |   | 2 |
|       |   | 5 |   | 9 | 2 |   | 8 |   |
|       | 2 |   |   |   |   |   |   | 3 |
|       |   |   | 6 |   | 1 |   | 3 |   |
| 5     | 8 |   |   |   |   |   | 4 | 6 |
|       | 4 |   | 8 |   | 3 |   |   |   |
| 8     |   |   |   |   |   |   | 1 |   |
|       | 9 |   | 7 | 1 |   | 8 |   |   |
| 4     |   | 6 |   | 8 |   |   |   |   |

|             |   |   | 1 | 6 | 7 |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|             |   | 1 |   |   |   | 7 |   |   |
|             | 6 |   |   |   |   |   | 9 |   |
| 9           |   |   | 4 |   | 6 |   |   | 1 |
| 9<br>5<br>6 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
| 6           |   |   | 9 |   | 8 |   |   | 2 |
|             | 9 |   |   |   |   |   | 3 |   |
|             |   | 8 |   |   |   | 6 |   |   |
| - 8         |   |   | 3 | 7 | 2 |   |   |   |

|   | 1 |   |   | 6 |   |   | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 |   | 8 |   |   |   |   |   |
|   | 3 | 2 | 4 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 4 | 7 | 5 |
|   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
| 5 | 9 | 6 |   |   |   |   | 0 |   |
|   |   |   |   |   | 4 | 9 | 2 |   |
|   |   |   |   |   | 2 |   | 8 | 3 |
|   | 6 |   |   | 7 |   |   | 5 |   |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### **SOLUCIONES DE AYER**

| 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 |

| 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 |

INTERMEDIO

| 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 |



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com



al 19 de abril

**Blanca Herrero** 

Aries 21 de marzo



Tauro 20 de abril al 20 de mayo

Tenga cuidado con exagerar mucho, porque pagará las consecuencias. Además, puede que sienta angustia causada por los afectos.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio Será un día de múltiples opciones en el que podrá salir adelante si utiliza de forma adecuada todas las energías del entomo.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio

Día de múltiples aspectos, los positivos le podrían ayudar por medio de la creatividad, y quizá de la imaginación y la intuición.

Leo 23 de julio al 22 de agosto

El conocimiento y la introspección serán clave. Podría sentirse solo, con responsabilidades y con cierta tendencia a no mostrar emociones.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

Podrían existir problemas en casa, tal vez se trate de cierto desencanto y melancolía, de pérdidas parciales o de relaciones carentes de amor.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Será un día afortunado; sus deseos se realizarán con el mínimo esfuerzo. También sentirá amor al lujo, a la comodidad, y será muy creativo.

Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre Es posible que se vean sus esfuerzos interrumpidos, podría tener que retrasar sus planes. Podrían cambiar sus puntos de vista sobre algo.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

El progreso será característico hoy; podrá disfrutar de abundancia en su vida. Generosidad y seguridad serán positivas para las relaciones.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Nuevos planes podrían aparecer, hará esfuerzos por conseguir sus deseos, pero mantenga los pies en el suelo y no fantasee demasiado.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero Se encuentra en un momento para creary comenzar proyectos. Es posible que se produzca el inicio de algunas experiencias significativas.

**Piscis** 20 de febrero

al 20 de marzo

Se mostrará simpático y amistoso, con encanto personal y con interés no solamente por su bienestar, sino también por el de otras personas.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

#### EL TIEMPO

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es

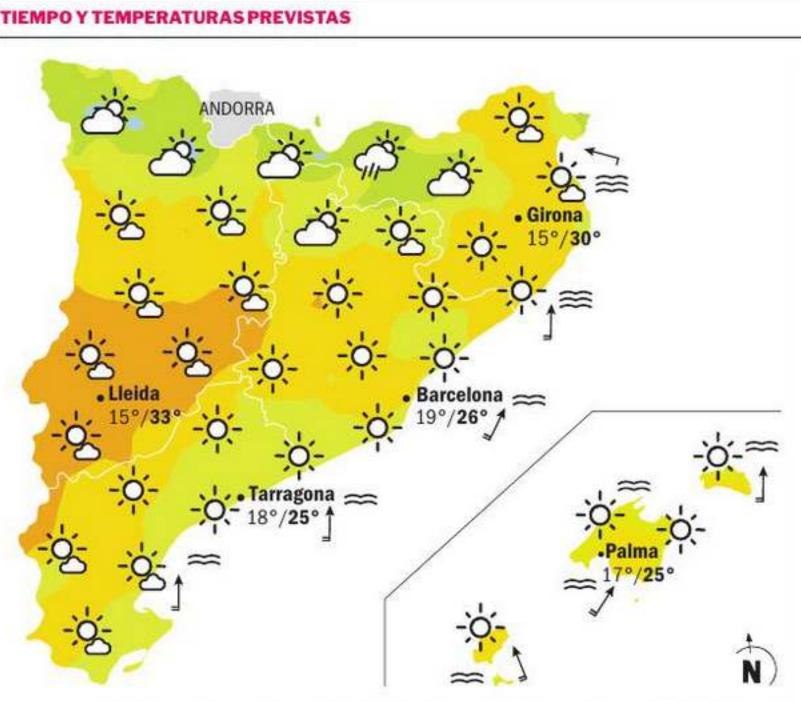



JUEVES Nubes pasajeras, sin Iluvia. La temperatura tocará techo con noches tropicales



● 0-5° ● 5-10° ● 10-15° ● 15-20° ● 20-25° ● 25-30° ● 30-35° ● 35-40° ● 40°<

VIERNES Más nubes y polvo sahariano con algún chubasco de barro. Bochorno notable



SÁBADO Paso de una DANA con tormentas y chaparrones en Lleida y Tarragona. Menos calor





Luna



Concentración alta de gramíneas, olea y plantago

Polen

### **FASES LUNARES**

llena

creciente

Notable descenso térmico

Luna

Hora de mañana SOL Salida 06 h 19 min

Cuarto menguante

Puesta 21 h 21 min LUNA Salida 05 h 44 min Puesta 21 h 55 min



DOMINGO Tumo de Barcelona y LUNES Tiempo inestable con Girona con tormentas violentas. chubascos en la mitad norte. Suavización de la temperatura

#### Alfred Rodríguez Picó

#### Primeros días de verano



diferencia del frío, el calor nunca falta a su cita, y ya tenemos la primera cata de verano. Un anticición pasajero transportará masas de aire cálidas del norte de África, y la temperatura subirá notablemente. Entre el miércoles y el viernes tendremos síntomas de verano con temperaturas de 30°C a 35°C en el prelitoral y el interior y bochorno en la costa. También llegarán las primeras noches tropicales del año en ciudades del litoral como Barcelona, Tarragona, Sitges o Mataró, es decir, cuando la temperatura mínima no baja de los 20°C. Por cierto, estadísticamente las primeras noches tropicales en Barcelona llegan a principio de junio: este año han sido puntuales. El calor veraniego ya tiene fecha de caducidad. El fin de semana llegará una DANA que suavizará la temperatura.

Catalunya. Tiempo estable con sol en conjunto, pinceladas de nubes por la tarde de oeste a este y algún chubasco aislado en el nordeste. Aumento de temperatura y calor moderado.

España y Europa. Borrasca extensa con lluvias en los países atlánticos y Escandinavia y tormentas frecuentes en el centro del continente y el este de Europa. Estabilidad en la Península con más sol que nubes y ambiente veraniego. Mañana llegarán los primeros chubascos.

# Los Juegos Olímpicos de 'Star wars'

La guionista Leslye Headland llamó a Lucasfilm con la idea de 'The acolyte'

PERE SOLÀ GIMFERRER

Barcelona

La guionista Leslye Headland no esperaba que Russian doll, una excéntrica comedia sobre viajes en el tiempo, sería un éxito de crítica en el 2019 con nominación al Emmy incluida. Sus agentes le dijeron que tenía que aprovechar el momento. "¿Qué quieres hacer?", le preguntaron. Ella respondió que quería hablar con Lucasfilm. "Así que llamé por libre al estudio y quedé con la que acabaría siendo mi productora, Rayne Roberts", revela en una entrevista para La Vanguardia. Roberts, a su vez, le hizo otra pregunta: "¿Qué harías si tuvieras tantos millones de dólares para crear la serie de Star wars que tú quisieras?". Ella propuso una historia sobre los malos que describió como "un cruce entre Kill Bill y Frozen". Así se ganó la atención del estudio y, tras trabajar juntas en el proyecto, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dio luz verde a The acolyte, que llega hoy a Disney+: "Nos lo compró al momento, en la presentación".

El punto de partida tiene elementos originales: se ambienta un siglo antes de La amenaza fantasma, durante el período de la alta república, y toma como referencia la estructura del thriller criminal. En la galaxia, una ola de crímenes afecta a la comunidad jedi. El maestro Sol (Lee Jung Jae) tiene que entrar en contacto con una antigua padawan (Amandla Stenberg) para investigar los hechos. "George Lucas mostró con Anakin que la línea entre quién es bueno y quién es malo es más fina de lo que podemos creer, y era algo que quería abordar de cerca", adelanta. En The acolyte, de hecho, los jedi no tienen un retrato tan honroso: "Cuando una institución está en el poder, todo el mundo la



Lee Jung Jae y Leslye Headland

mirará de forma más crítica que, por ejemplo, si los caballeros jedi están extintos y Luke Skywalker es el único jedi con la excepción de Obi-Wan Kenobi y Yoda".

Que se ambiente en la alta república no es casualidad. Era donde

**PROGRAMACIÓN TV** 

cuatre\*

7.00 Love Shopping TV Cua-

11.30 En boca de todos (ac-

14.00 Noticias Cuatro. Presen-

tadora: Alba Lago.

Nacho Abad.

tro (promocional).

Alerta Cobra (serie).

tualidad). Presentador:

¡Toma salami! (zapping).

Headland creía que tendría más libertad creativa y donde el espectador tendría un punto de entrada más fresco a una historia original de Star wars. "No creo que hubiera podido hacer una serie que de forma constante tuviera que hacer referencia a otras producciones", reconoce, "porque son demasiados deberes, se pisa mucho el lore y hay otros hombres haciendo un trabajo increíble explorando el universo conocido".

Esto no quita que crear una serie de Star wars es un desafío. Cuando obtuvo el trabajo, se tatuó a la princesa Leia en la mano. "Sentí que era una manera de celebrar el encargo, pero también de no rendirme: estos trabajos son muy duros, requieren mucho tiempo, hay obstáculos continuamente al hacer algo tan grande. Incluso si es tu sueño, como es mi caso, es duro, y hay esa sensación de que entrenas para los Juegos Olímpicos", reconoce.

#### TV3 cierra 'Planta baixa' para la próxima temporada

REDACCIÓN Barcelona

Planta baixa dejará de emitirse el próximo curso, según confirmó ayer 3Cat en un comunicado donde informaba de que "TV3 renovará el magazín de tarde a partir de la temporada que viene con una nueva apuesta en directo, centrada en la actualidad más próxima y el territorio", sin precisar título ni presentador del nuevo proyecto, aunque uno de los nombres que se barajan es el de Samanta Villar. En la nota se especifica que "Agnès Marquès seguirá vinculada a 3Cat en otros proyectos de la casa". Producido por La Manchester de Ricard Üstrell, Planta baixa se despedirá tras cinco años. En la presente temporada ha registrado audiencias por debajo del 10% de cuota.

#### PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES



Telediario matinal. Incluye El tiempo. (ST) 8.00 La hora de La 1 (magacín de actualidad).

Presentadores: Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. (ST) 10.40 Mañaneros (magacín de

actualidad). (ST) 14.00 L'informatiu. Incluve El

temps. (ST) 14.10 Ahora o nunca (ma-

gacín). Presentadora: Mònica López. (ST)

15.00 Telediario 1. Presentadora: Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST)

15.50 L'informatiu. Incluye El temps. (ST) 16.15 El tiempo. (ST)

16.30 Salón de té La Moderna (serie). (ST)

15.45 Saber y ganar.

16.30 Grans documentals (serie documental). Edèn. Paradisos remots: Zàmbia, la vall Maragda.

Espacios electorales.

Cafè d'idees (magacín).

La aventura del saber.

10.55 Aquí hay trabajo (em-

11.20 La 2 express (zapping).

Ambición maldita.

pleo). (ST)

12.25 Mañanas de cine:

13.40 La 2 express. (ST)

14.50 Las rutas Capone.

11.50 Culturas 2.

13.50 Rico rico.

17.25 L'altaveu (magacin). Presentadora: Danae Boronat. (ST)

Noticies 3/24. (ST) Els matins (magacín de actualidad). Presentadora: Ariadna Oltra, Magacín de actualidad que incluye entrevistas, reportajes y debates, entre otras

secciones. (ST) 10.30 Tot es mou (magacín). Presentadora: Helena Garcia Melero. (ST)

14.30 Telenotícies migdia. (ST)

13.50 Telenotícies comarques.

15.35 Cuines (gastronómico):

y Amau Paris.

(ST)

16.10 Com si fos ahir (serie).

Presentadores: Marc

Ribas, Gessamí Caramés

Salva le hace un gesto

cariñoso a Joel y el chico

se aparta instintivamente.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Manu Carreño. (ST)

(ST)

15.10 El tiempo. (ST)

15.30 Todo es mentira (humor). Presentador: Risto Mejide. Colaboradora: Marta Flich.

18.30 Tiempo al tiempo (magacín). Presentadores: Mario Picazo y Verónica Dulanto.

7.00 Informativos Telecinco. Presentadoras: Laila Jiménez y Arancha Mora-

les. Incluye El tiempo. 8.55 La mirada crítica (magacín). Presentadora: Ana Terradillos. Colaborador:

Antonio Texeira. 10.30 Vamos a ver (magacín de actualidad). Presentador: Joaquín Prat. Colaboradoras: Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco. Presentadoras: Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentadora: Lucía Taboada. (ST)

15.40 El tiempo. (ST)

LaSexta

6.00 Minutos musicales. Remescar, cosmética al instante (promocional).

Arús. (ST) 11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio

14.30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> Helena Resano. (ST)

15.15 Jugones. Presentador:

Josep Pedrerol.

y Joanna Ivars.

15.30 La Sexta meteo. Presen-

15.45 Zapeando. Presentador:

Dani Mateo. (ST)

17.15 Más vale tarde (actua-

lidad). Presentadores:

tadores: Francisco Cacho

(ST)

(ST)

7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s (entretenimiento). Presentador: Alfonso

García Ferreras. (ST)

edición. Presentadora:

6.00 Remescar, cosmética al

instante (promocional). Las noticias de la mañana. Incluye Deportes y

Consulte aqui la programación de hoy y de los próximos dos días de todos los canales

STSUBTITULADO / R REPETICIÓN

http://parrilla-tv.lavanguardia.com

El tiempo. (ST) Espejo público (ma-8.55 gacín). Presentadora: Susanna Griso. (ST)

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano (gas-

tronómico). (ST) 13.45 La ruleta de la suerte

(concurso). (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentadores: Matías Prats y Mónica Carrillo.

(ST) 15.30 Deportes. (ST)

15.35 El tiempo. Presentador: Roberto Brasero. (ST)

15.45 Sueños de libertad (serie). (ST)

17.00 Pecado original (serie).

Cagatay está muy furioso

tras recibir la demanda

de divorcio. Además,

piensa que las decla-

raciones de Kumru le

ponen en una situación

(magacín de actualidad).

Presentadora: Sonsoles

17.30 La Promesa (serie). Tanto el servicio como los señores siguen conmocionados: parece que la bofetada de Martina a Ayala ha supuesto un punto de inflexión.

18.30 El cazador stars (concurso). Presentador: Gorka Rodríguez. (ST)

19.30 El cazador (concurso). 20.30 Aquí la Tierra (divulgativo). (ST)

21.00 Telediario 2. Presenta-

dora: Marta Carazo. De-

portes: Arsenio Cañada.

Incluye El tiempo. (ST)

La selección española

en Badajoz, que sirve

de preparación para la

Eurocopa de Alemania,

diez días.

23.20 Cine: Bienvenidos al

21.20 Amistoso internacional

disputa un partido

21.30 Cifras y letras. (ST)

23.35 En portada: Delta: el (fútbol): España-Andorra. las consecuencias del cambio climático son amistoso contra Andorra muy evidentes. En los donde debuta dentro de y se están salinizando

sur. Italia, 2010. Dir.: Luca Miniero, Int.: Claudio Bisio y Alessandro Siani. Cine: Club de padres.

22.00 Documaster. Planeta en peligro. (ST)

lejano Este. Trabajo que muestra la situación el delta del Ebro, en el que últimos 10 años, el mar ha invadido más de un kilómetro tierra adentro hasta 30 kilómetros río arriba. Una emergencia medioambiental de

primer orden. (ST) 0.20 Un año en el hielo. La deriva ártica. (ST)

18.45 Efecte Collins express (musical). 18.55 El Paraíso de las Seño-

ras. 20.15 ¡Cómo nos reímos!

Xpress: Cruz y Raya. (ST) 20.30 Diario de un nómada: Destino Dakar: de Merzouga a Ouarzazate.

20.55 Diario de un nómada: Destino Dakar: de Ouarzazate a Essaouira.

16.45 El Paradís de les Senyores (serie). En el piso de las chicas hay mal ambiente porque Irene no cumple como es debi-

do con sus turnos. (ST) 17.35 Planta baixa (magacín de actualidad). Presentadora: Agnès Marquès.

(concurso). Presentador: Llucià Ferrer. (ST) 20.15 Està passant (humor).

19.15 Atrapa'm si pots

20.00 Noticias Cuatro. Presentadores: Diego Losada y Mónica Sanz. (ST)

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Ricardo Reyes. (ST)

20.55 El tiempo. (ST) 21.05 First Dates (entretenimiento). Presentador: Carlos Sobera. (R)

21.45 First Dates (entretenimiento). Presentador: Carlos Sobera.

23.00 Otro enfoque (repor-

15.50 Así es la vida (magacín). Presentadores: Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR (magacín). Presentadora: Ana Rosa Quintana. Colaboradores: Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Beatriz Archidona y Jorge Luque.

20.00 Reacción en cadena (concurso).

Iñaki López y Cristina Pardo. (ST) 20.00 La Sexta noticias 2ª

edición. Presentadores: Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. (ST) 21.00 La Sexta Clave. Presen-

tador: Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio (humor). Presentadores: El Gran

Wyoming y Sandra

Sabatés. (ST) 22.30 El taquillazo: Alcanzando tu sueño, EE.UU... R.U., 2018. Dir.: Max Minghella. Int.: Elle Fanning y Rebecca Hall. Violet es una tímida adolescente que sueña con escapar de su pequeño pueblo en Inglaterra y convertirse en una

estrella del pop. 0.45 Cine: El legado absoluto. EE.UU., 2015. Dir.: Joanne Hock, Int.: Raquel Welch y Doug Jones. 2.30 Pokerstars.

21.00 Antena 3 Noticias 2. (ST)

20.00 Pasapalabra (concurso).

22.45 El 1% (concurso). Presentador: Arturo Valls. 100 nuevos concursantes se enfrentan a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de

0.40 El círculo de los famosos (concurso).



22.10 El tros (concurso): Amb la merda al coll. Presentadora: Anna Simon. Colaboradores: Miquel Montoro y Marina Pifarré. En este episodio, los concursantes tienen que hacer inclinar una balanza llenando de basuras un cesto, mientras que en el otro cesto hay tres participantes.

23.35 Al cotxe (entrevistas). Més 324 (debate). Noticies 3/24. (ST)

tajes): Tops. No había Instagram, ni tan siquiera internet, pero a finales del siglo XX surgió una generación de modelos que se convirtieron en las celebrities más relevantes del momento. En España, este tenomeno lo protagonizaron muieres como Laura Ponte, Judit Mascó. Vanesa Lorenzo y Veronica Blume, que 30 años después se sientan con Jon Sistiaga para profundizar en las luces y las sombras 0.15 del sector de la moda de entonces y de ahora. 0.20 Callejeros (reportajes).

21.00 Informativos Telecinco. (ST) 21.35 ElDesmarque Telecinco.

21.45 El tiempo. (ST) 21.50 Supervivientes: Ultima hora (reality show). 22.50 El marqués (serie). A su regreso de Ceuta, Onofre

tiene la ocasión de sentir mas profundamente las heridas que los crimenes han dejado en el pueblo, en su familia y también en la relación con Chelo, con quien cada vez es más difícil hablar. La verdad de Los Galin-

dos (reportajes). Casino Gran Madrid 2.00 Online Show (otros).

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

complicada.

18.00 Y ahora Sonsoles

Onega. (ST)

21.45 El hormiguero 3.0 (talk show). Invitada: Cristina Pedroche, presentadora y colaboradora de television.

premio.

2.30 The Game Show.

#### Un equipamiento cultural en pleno Barri Gòtic

# Barcelona, más eléctrica que nunca

# Abre un gran museo con guitarras de Eric Clapton, Ritchie Blackmore o Gary Moore

FRANCESC BOMBÍ-VILASECA SERGIO LOZANO

Barcelona

ace unos días se subastó por 2,6 millones de euros una guitarra de John Lennon; en febrero, Mark Knopfler recaudó unos 10,4 millones - más de un 25% irá a causas caritativas- por 89 guitarras eléctricas, 22 acústicas y diez amplificadores, mientras que en noviembre por la última de Kurt Cobain se pagaron 1,4 millones. Porsinoquedaclaro, hay guitarras y guitarras, unas son para tocarlas y otras, además, son piezas de museoyunabuenainversión.

Los amantes de las guitarras están de enhorabuena porque el viernes se inaugura en Barcelona, en la calle Portaferrissa, el Legends Guitar Hall, un museo de más de 1.000 m² dedicado en cuerpoy alma al instrumento que revolucionó la música popular en los años cincuenta. No habrá ninguna de las guitarras nombradas más arriba, pero sí algunas que han sido tocadas por Eric Clapton, Ritchie Blackmore, Paul Stanley o Slash,

#### Más de 1.000 m² inmersivos para tratar la historia del siglo XX a través del instrumento más icónico del rock

así como la Gibson Melody Maker que perteneció tres décadas a Gary Moore o uno de los cinco bajos Music Man Stingray que Cliff Williams tocó desde 1976 con AC/DC.

Junto a estos pedazos de historia convivirán ediciones únicas, muy limitadas, de guitarras que se encuentran fuera de mercado, peroque por su importancia han sido fielmente replicadas por las marcas. Es el caso de la Greeny, la mítica guitarra que perteneció a Peter Green de Fleetwood Mac, pasó a manos de Gary Moore y en la actualidad pertenece a Kirk Hammett, de Metallica. El museo mostrará una de las 50 réplicas de esta Gibson Les Paul de 1959 con un sonido único de acuerdo con los conocedores del misterio. O de la SG Special que la Custom Shop de Gibson modeló a imagen de la de Pete Townshend, una de las 10 réplicas realizadas en el 2000 que el guitarrista de The Who tocó personalmente y firmó.

Son piezas únicas que harán las delicias de los amantes del rock y especialmente de los coleccionistas como Juan José Castellano, el nombre que se encuentra tras este

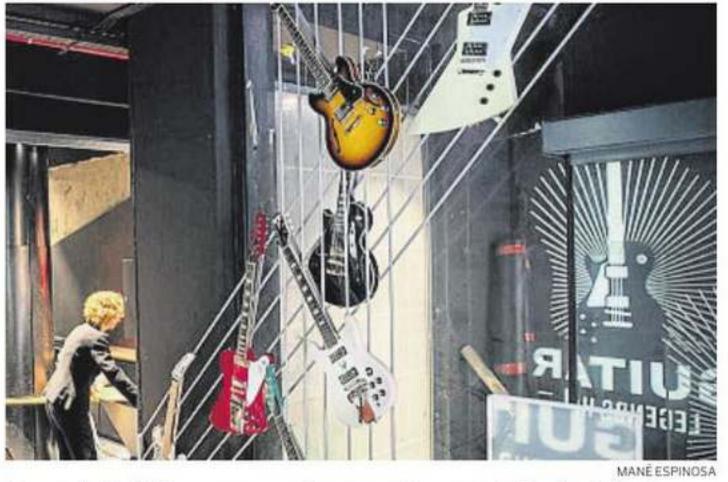

Durante toda la semana se han puesto a punto las instalaciones

proyecto, con el que pretende mostrar al público las guitarras que posee en la actualidad mientras se hace un viaje por la historia de la electrificación de las seis cuerdas. Para ello cuenta con el trabajo del grupo Transversal, responsable de la museización de espacios como la Pedrera o la casa natal de Salvador Dalí, Juntos han trabajado para que el visitante pueda recorrer las épocas que han marcadolaguitarra en varios espacios inmersivos -y un montón de fotografías, la mayoría de Francesc Fàbregas-por donde se pasea con audioguía, porque "no se trata solo de ver guitarras sino de un proyecto que quiere ser divulgativo y explicar la historia del siglo XX a través del rock", explica Castellano.

Así, el visitante podrá entrar en unbardebluesde Tennessee hacia los años cincuenta, un plató de televisión que homenajea los programas que difundieron la nueva música, introducirse en la época de los festivales de los sesenta, ver la explosión de las tiendas de discos en los setenta y la aparición de los videoclips y la MTV en los ochenta o la llegada del rock a los grandes estadios. "Será un proyecto inmersivo tanto a nivel sonoro como visual", destaca Castellano, que hace hincapié en que el espectador interaccione con el espacio. Además, también habrá un peque-



MANÉ ESPINO

Espectáculo con un holograma en que se muestra el estilo de guitarristas como Angus Young, en la imagen, Jimi Hendrix o Eddie van Halen

#### Los orígenes de una colección

Juan José Castellano toca la guitarra desde los 13 años y ha tenido instrumentos toda la vida, como aficionado. De hecho, la que considera su guitarra es una de marca PRS que no tiene más historia detrás, pero la conoce a la perfección. Hace unos años, sin embargo, tuvo la oportunidad de comprar una Gibson Les Paul que entre el 2009 y el 2015 fue la que más usaba

Slash, el guitarrista de Guns'n'Roses, y a partir de allí vio que con este tipo de instrumentos podría conjugar inversión y diversión, así que entró en el mercado de coleccionistas de guitarras únicas –aquí entran instrumentos que han tocado músicos reconocidos, pero también copias al detalle hechas por luthiers muy especializados— y fue adquiriendo algu-

nas, como un par vinculadas a su guitarrista favorito: Jimmy Page, de Led Zeppelin. La colección fue cogiendo peso hasta que durante un viaje su hijo Iván le preguntó qué harían con tantas guitarras, y Castellano primero pensó en un pequeño local donde se pudieran dar conciertos y se mostrara una parte, hasta que encontró el local donde residirán a partir de ahora. ño escenario para actuaciones en directo, pero también, a través de colaboraciones con tiendas y marcas, podrá haber encuentros con músicos y presentaciones. "No tenemos ninguna intención de convertirnos en una sala de conciertos, pero sí que puedan dar vida en el espacio, que sea un lugar donde sucedan cosas", dice Castellano.

El nuevo museo nace con la voluntad de atraer a todo tipo de público, aunque por su ubicación en un enclave turístico pueda parecer que los extranjeros coparán buena parte de las visitas. "Hay un públi-

Continúa en la página siguiente

Estudios recientes atribuyen a este gramático procedente de Lieja, un humanista adelantado, textos que se creían del Abat Oliba

# Guibert, un feminista del siglo XI

**MAGÍ CAMPS** 

Barcelona

irmaba "Guibert gramático" y vivió una parte importante de su vida en Vic. "No sabemos su apellido, solo que firmaba así y que, según Ramon Ordeig, provenía de Lieja". Lo refiere el paleógrafo y filólogo Jesús Alturo, catedrático del departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la UAB, que impartió ayer, en la sede del Institut d'Estudis Catalans, su lectio

ultima como profesor universitario.

Los lectores de La Vanguardia quizá recuerden a Alba de Vic, la primera mujer catalana que fue escribana profesional y que escribió unas primeras palabras en catalán. Reconstruimos la biografía con Alturo y la también paleógrafa Tània Alaix (La Vanguardia, 8/III/2023), a partir del libro Lletres que parlen (La Magrana). Pues Guibert fue su padre y es quien tuvo el mérito de instruirla, a ella, a otra hija y a cuatro hijos más. Pero Alturo va más allá y apunta que su mujer, Guilla, también fue educada por él en el arte de la gramática.

"Ella era conocida como Guilla gramática, y se podría pensar que esa denominación se refería al hecho de ser la mujer de un gramático, como pasaba en la antigüedad, y aún cuando yo era pequeño, que la mujer del alcalde era la alcaldesa. Pero he descubierto, en un testamento de un canónigo de Vic, que en las voluntades pide al señor Guibert y a la señora Guilla que edu-

quen a su sobrino para que sea clérigo, un indicio importante. El hecho de que se use el plural es lo que me lleva a pensar que ella también podía ser conocedora de la gramática".

Así pues, Guibert no hizo ninguna distinción de sexo entre los miembros de su familia y los educó en igualdad de condiciones, un hecho inédito en la época, ya que la mayoría de las mujeres quedaban excluidas de la educación.

El otro gran descubrimiento que Alturo hizo público ayer en su última lección también hace referencia a Guibert, pero en este caso a su dimensión literaria y filológica. "Sabemos que existió, pero no ha sido suficientemente estudiado desde el punto de

vista de su importancia literaria y, sobre todo, de su influencia en el mundo cultural de Vic de la primera mitad del siglo XI. Eso en parte se explica porque solo se conocen dos documentos originales suyos, y uno está chamuscado. Ahora con Tània hemos descubierto un tercero, en copia, que está guardado en el Archivo Ducal de Medinaceli, en Toledo, que es el acta de la restauración y dotación de la iglesia de Sant Vicenç de Cardona, donde también aparece el obispo Oliba, fechada el 2 de julio de 1019".

"Guibert fue el profesor de gramáti-

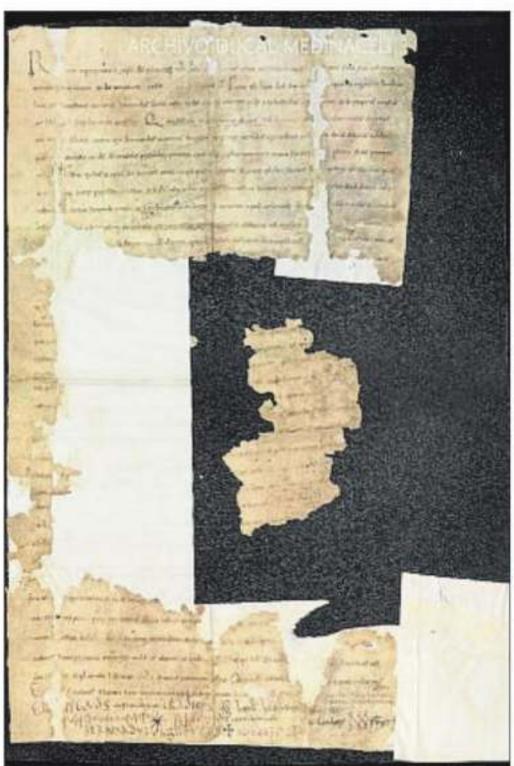

ARCHIVO DUCAL DE MEDINACELI Acta escrita por Guibert, donde consta Oliba

#### El catedrático Jesús Alturo pronuncia la última lección descubriendo la influencia del gramático en el mundo cultural de Vic

ca de la escuela diocesana en tiempo del obispo Borrell, durante todo el episcopado de Oliba y el comienzo del siguiente, con Guillem. Por eso interpreto que algunas obras literarias anónimas, que Nicolau d'Olwer atribuyó a Oliba cuando estudió la escuela poética de Ripoll, en realidad son de Guibert. Por ejemplo, hay un poema fúne-

bre en honor del conde Ramon Borrell de Barcelona, atribuido a Oliba, que seguramente se ha de asignar a Guibert".

Para llegar a estas conclusiones, Alturo se basa "en el estilo y la retórica" de Guibert. "Tiene un estilo propio-declara-, que viene de su profunda formación clásica. En concreto, hace un uso reiterado de un hipérbaton moderado, con las palabras muy bien distribuidas para dar una dulce melodía a la frase, practicado por Virgilio, por Horacio, por san Agustín, autores intensamente leídos por Guibert. Es

> una figura retórica que él usa magistralmente, y esta misma manera de hacer se encuentra en algunos escritos y en algunos poemas que han sido atribuidos a Oliba".

> "Fue un humanista adelantado a su tiempo", valora Alturo, pero no todo el monte es orégano durante el episcopado de Oliba en Vic. Alturo también descubre otra historia jugosa: "Guibert tuvo un problema: como era tan admirado, fue víctima de la envidia. Yo lo comparo con el caso de Mozart y Salieri". El nombre de Guibert borrado de un documento con piedra pómez u otro que su enemigo se niega a aceptar como propio son algunas de las pruebas que el catedrático aporta a su investigación.

"He podido identificar a ese Salieri, porque también es un personaje muy amado por nosotros. Se trata del canónigo y juez Ponç Bonfill Marc, una persona de una cultura extraordinaria y de un prestigio superior muy merecido, que, entre otros méritos, tiene el de haber dirigido la

traducción al catalán del Liber iudicum y el establecimiento textual de los Usatges". ¿La razón? "Que no quería que nadie ensombreciera su brillante renombre".

Entre nuevas atribuciones e incluso traiciones, Jesús Alturo pronunció su última lección, con el reconocimiento de los colegas y alumnos. Aparte de sus últimos descubrimientos, que pronto se publicarán en un volumen, Tània Alaix y Amadeu Pons presentaron su biografía, Jesús Alturo i Perucho, filòleg, paleògraf, historiador de la cultura (PAM). Pero asegura el catedrático que su jubilación universitaria no le impedirá seguir investigando estos documentos que tanto lo apasionan y que son letras que hablan.

### Guitarras hasta de medio millón de euros en un museo único

Viene de la página anterior

co muy potente en Europa vinculado al mundo del rock", certifica Castellano, que quiere poner al alcance de todo el mundo la cultura del rock, la guitarra y la música, una tarea formativa y divulgativa para la que espera contar con el favor de las escuelas y convertirlo en un referente entre los barceloneses, por lo cual se llevarán a cabo muestras temporales mientras y se irá renovando la parte fija de la exposición, una colección viva que va cambiando con adquisiciones como la Gibson ES175 que Pearl Thompson ha utilizado durante buena parte de su carrera en The Cure. Castellano insiste en que "la colección tiene un valor, pero el museo se abre como una gran pasión, no como un gran negocio", aunque espera cubrir gastos. "El mundo de la guitarra se ha convertido en un activo" y una forma de poder tocar los instrumentos de sus ídolos sin dejarse dinero por el camino. Es así como llegaron a sus manos la Ibanez Rhinestone que Paul Stanley tocó en la última gira de Kissola Fender Stratocaster que David Knopfler, hermano de Mark, tocó en la grabación de Sultans of swing. Más de 50 guitarras, algunas con un valor que ronda el medio millón de euros y que han sido de artistas como Dave Mustaine de Megadeth, Ritchie SamboradeBonJovi, John Norum de EuropeoMatthiasJabsdeScorpions,Bonoo Medina Azahara, y que convergirán en elnuevoespaciomusicalenelcentrode Barcelonay único en el mundo.

## Aquellos peludos con pajarita

Teresa Sesé



a música suena mejor cuando se baila en la pista, la alegría liberadora de dejarse llevar en compañía, como sucede con las risas, los abrazos y los buenos vinos. Un lugar familiar donde poder abandonar la conciencia aunque estés rodeada de extraños. Un día sin bailar es un día perdido, pensaba Nietzsche, para quien el baile era un camino a la felicidad. El filósofo alemán fue un bailador solitario hasta el final de su vida, cuando ya gagá, convertido en un vagabundo renegado, saltaba y hacía cabriolas en torno a una estufa ("ídolo del fuego", la llamaba). Enamoradizo con pavor al rechazo, defendía el baile individual, con uno mismo, que para él era la expresión del libre albedrío del cuerpo que nos permite conectar con el ritmo natural de la vida. Lo entendieron bien los hippies, que en los sesenta y setenta se rebelaron contra el sistema entregándose a los placeres de una danza redentora y psicodélica, mientras iniciaban una revolución sexual que aún hoy sigue a medias. Pero olvidaron lo que era bailar en pareja. Hasta que unos peludos se recogieron la melena, se anudaron una pajarita al cuello y montaron una orquesta de baile. Ocurrió en la Nochevieja de 1974, en la desaparecida sala Zeleste.

La idea se les ocurrió a tres locos maravillosos, Jaume Sisa, Gato Pérez y Rafael Moll, a esa hora delirante de las copas, tras una cena en el vecino bar La Parra. ¿Qué podían hacer para celebrar la entrada del año? Recuperarían el repertorio antiguo de cuando sus padres iban a bailar. La música que ellos habían escuchado de

#### Sonó la Platería y la gente volvió a bailar 'agarrao'. Se formaron muchas parejas y se rompieron muchas otras

pequeños en la radio. Y, en lugar de pinchar discos, un improvisado combo de músicos se encargaría de interpretarlas sobre el escenario. Además del propio Gato y de Sisa subieron La Voss del Trópico, Jordi Batista (entonces Rocky Muntañola) y Manel Joseph. Habían preparado solo ocho canciones, chachachás, mambos, tangos, valses... y, como aquello no había quien lo parara, las estuvieron repitiendo una y otra vez en bucle hasta las cuatro de la mañana. "Hacía mucho tiempo que la gente no se tocaba, que no bailaba agarrao", y aquello desató la locura. "Aquel día se formaron muchas parejas nuevas y se rompieron muchas otras", le escucho decir al arquitecto Dani Freixes en Zeleste, el record de tantes ocasions, un documental inédito de Albert de la Torre y Rafael Moll (se trata del último trabajo del que fuera director artístico de la sala, desaparecido prematuramente el pasado diciembre) que dedica un memorable capítulo al alumbramiento de la Orquesta Platería, aquel bolo de una noche que se acabó perpetuando cuarenta años.

Asisto a un pase privado entre amigos, con la mayoría de los que aparecen en pantalla sentados en las butacas del Teatre La Gleva y otros muchos ausentes. Los imagino a todos bailando aquella noche galáctica, bien arrimados, tratando de sincronizar sus cuerpos y sus mentes con los de su pareja, con la música pegada al cuerpo y los corazones desbocados.

El KBr acoge la mayor retrospectiva del fotógrafo estadounidense Louis Stettner

# La belleza de la gente corriente

**TERESA SESÉ** Barcelona

corriente.

convertiré en mi yo más salvaje, en parte de una vida que nunca deja de quererse a si misma para siempre", escribió el fotógrafo Louis Stettner (Nueva York, 1922-París, 2016) en uno de los ejemplares del clásico de Walt Whitman Hojas de hierba que llevaba siempre consigo en el bolsillo mientras recorría con su cámara las calles de Nueva York o París, por las que durante ocho décadas buscó la belleza

en la vida cotidiana de la gente

"Whitman celebra a los hombres y mujeres y no tiene miedo, es quizá una de las razones por las que nunca he dejado de fotografiar en las calles", resumió Stettner, cuyo lugar en el podio de la popularidad de los grandes fotógrafos del siglo XX "no está a la altura de su talento, su originalidad y su aportación a la evolución del arte fotográfico", opina Sally Martin Katz, conservadora del San Francisco MoMA. Él mismo solía bromear: "Soy el fotógrafo desconocido más conocido del mundo".

Martin Katz es la comisaria de Louis Stettner, la mayor retrospectiva que se ha realizado hasta la fecha del artista estadounidense (más de 200 imágenes) que hasta el próximo 15 de septiembre puede visitarse en el KBr de la Fundación Mapfre. Nacido en Brooklyn de padres judíos alemanes emigrados a EE.UU., le regalaron su primera cámara a los 13 años, se formó de forma autodidacta en sus visitas al MoMA y en las páginas de las páginas de la revista Camera Work, donde se familiarizó con la obra de fotógrafos como Alfred Stieglitz o Paul



Mujer sujetando un periódico, Nueva York, 1946

#### La colección de la Fundación Mapfre incorpora un fondo de 180 fotografías de Ricard Terré

Strand. Marxista, fotografió con frecuencia a a trabajadores y obreros en las cadenas de montaje en fábricas de su país o en la Unión Soviética, Nueva York, Francia o Inglaterra ("me parecían personas muy sensibles, de una humanidad muy sensible"). Los retrata principalmente a partir de los setenta, y lo hace con respeto y empatía, convirtiéndolos en iconos", según

Martin Katz, que destaca su paso por el colectivo de izquierdas Photo League, así como su trabajo como artista-fotógrafo en el ejército durante la guerra del Pacífico. Tenía 18 años y estaba ahí, "rodeado de miles de norteamericanos como yo tuvimos que aprender otro oficio, matar y evitar que nos mataran".

A su regreso, realizó una de sus series más famosas en el metro de Nueva York, yendo o viniendo de sus lugares de trabajos, los rostros vencidos por el cansancio o distraídos, indiferentes a la presencia de la cámara. Una visita a París en 1947 se convirtió en una estancia de cinco años, que aprovechó para fotografiar una ciudad silenciosa y todavía con las heridas de la

ocupación, de calles vacías y melancólicas. Regresó a la capital francesa en numerosas ocasiones (el FBI lo vigilaba: simpatizó con los Panteras Negras y se opuso a la guerra de Vietnam) y se estableció definitivamente en los 90. Entre las fotos de sus viajes, sorprende la serie Pepe y Tony, dos pescadores de Ibiza con los que compartió dos jornadas en 1956, o los espacios naturales de los Alpilles, en el sur de Francia.

Las imágenes forman parte de la colección de la Fundación Mapfre, que acaba de incorporar un fondo de 180 fotografías de Ricard Terré, a quien dedicarán una gran exposición en el 2028 coincidiendo con la celebración de su centenario.

### Relevo en Òpera a Catalunya: Mirna Lacambra se retira como directora artística

MARICEL CHAVARRÍA

Barcelona

La historia de la ópera en este país se escribiría de otra manera sin el liderazgo continuado de Mirna Lacambra, primero como impulsora de la Temporada de Òpera de Sabadell y la Escola d'Òpera y, en los últimos años, como directora artística de circuito Òpera a Catalunya. La sabadellense que fue en su día soprano internacional ha seguido al pie del cañón hasta los 90. Ahora, a punto de cumplir los 91 (este mismo viernes) el Patronat de la Fundació Òpera a Catalunya (FOC) ha apro-bado su relevo en la dirección artística de la entidad, de manera que a partir de enero del 2025 será Jordi Torrents, actual vicepresidente de la Associació Amics de l'Opera de Sabadell y miembro de la comisión ejecutiva de la FOC, quien pase a dirigir la temporada y el circuito por el territorio catalán. De hecho, ya en los próximos meses comenzará a trabajar conjuntamente con Lacambra en las producciones que se presenta-



CÉSAR RANGEL

Mirna Lacambra

rán en otoño: La bohème y Tos-

Formada en canto y piano en el Conservatori del Liceu, Lacambra tuvo una dilatada trayectoria como cantante de amplio repertorio, con giras por Europa y América. Pero fue el amor a su tierra la que le impulsó a convertirse además en gestora. Había que llevar la ópera donde no llegaba. Así, contribuyó a la difusión del género al fundar en 1982 Amics de l'Òpera de Sabadell y también su coro, y al crear en 1987 la Simfònica del Vallès, formación titular de sus producciones. Dos años después nacía de la mano de la Generalitat el ciclo Opera a Catalunya. El Govern le otorgó la Creu de Sant Jordi y ha merecido la Medalla de su ciudad y la de Oro del Cercle del Liceu.

Torrents e divulgador, conferenciante, colaborador de revistas especializadas, redacta programas de mano y traduce libretos. Desde el 2010 presenta el programa y podcast Parlem d'Opera con Ràdio Sabadell..

### Peeping Tom sitúa las vergüenzas del patriarcado en la isla Decepción

**MARTA MORA** Barcelona

Las coordenadas de la isla Decepción, frente a la Antártida, evocan, ciertamente, un lugar austero y frío. Sin embargo, S 62º 58', W 60º 38', título de la nueva obra de la compañía belga Peeping Tom, que recala hoy -y hasta el 16- en el Teatre Nacional de Catalunya, son también las coordenadas donde queda encallado un barco, con toda la tripulación a bordo y con la única esperanza de que llegue el deshielo.

Los artistas llevan al espectador a un viaje distópico a través de la reflexión sobre las personas y su papel en la sociedad, además de su lugar dentro del patriarcado. Un

espectáculo en el que el público observa la teatralidad, la creación de la historia y el artificio de lo que se presenta como real, pues la obra va alternando la representación y uno de sus ensayos.

"Es una obra en la que hablamos mucho sobre nosotros, pues en este mundo del teatro podemos ser cualquier persona, pero sin ningún tipo de juicio, así podemos poner una pequeña dosis de optimismo en este universo", señala Franck Chartier, director del espectáculo. "Para mí, es muy importante hablar del patriarcado, pues mi padre ejercía violencia sobre mi madre, y encuentro que la figura paterna se podría retirar un poco de la vida cotidiana". Y añade: "Aunque esa es mi visión como hombre blanco. Al final he

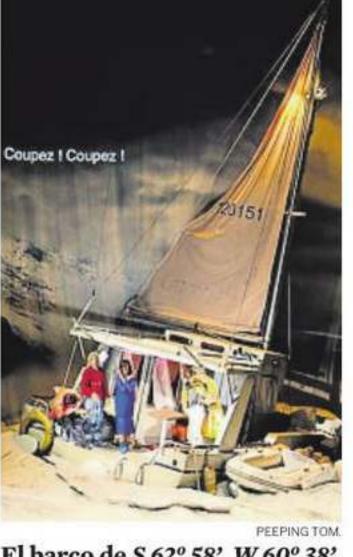

El barco de S 62º 58', W 60º 38'

querido transportar en S 62º..., a un lugar frío, ya que recuerdo que mi padre era igual, de esta forma simbolizo un poco su figura". En cuanto a la escenografía, "el

barco varado en el hielo representa ese quedarnos bloqueados yendo en una mala dirección. En las conversaciones en medio de la obra hablamos sobre los motores que nos empujan en la vida a seguir adelante", expresa el director de la celebrada Tryptich. "Pero no es una obra tan apocalíptica, hay mucho humor, al final es como un ensayo típico de Peeping Tom. Aunque es cierto que los espectadores no podrán esperar tanta danza, es una obra de estilo teatral", afirma. Es la escenografía (resbaladiza) la que en este caso no hace posible la idea de un bailarín mostrando libertad. Revolucionarios de una danza-teatro diferencial y con una estética onírica y cinematográfica, Peeping Tom traen a Barcelona esta pieza estrenada ya en Lyon y Bruselas..

s sorprendente, pero a lo largo del último medio siglo, la recia personalidad de Caravaggio no ha dejado de ser noticia. Incluso en estos días, la peripecia artística y comercial del Ecce homo madrileño concluye afortunadamente con la afirmación unánime de la autoría y originalidad del cuadro. Los expertos lo confirman y datan su ejecución en algún periodo anterior a 1608, tiempo maltés del pintor. En resumidas cuentas, motivo sobrado de celebración en el universo cosmopolita del arte.

Al azar, tuve la fortuna de escuchar en Florencia una de las últimas lecciones de Roberto Longhi, impecable e impasible en gesto y entonación. Murió el año de su retiro académico, pero he mantenido una continuada relación con su más íntima colaboradora, cómplice podríamos decir, Mina Gregori, a quien había conocido en Roma en un coloquio trepidante con Federico Zeri inspirado por José Milicua,

#### Era un muchacho peleón y rencoroso que jamás olvidaba un agravio ni disimulaba una destemplanza

sabio profesor, investigador y amigo. Circunstancias que recuerdo y recupero con gratitud y cierta melancolía añeja. La evidencia contundente de la veracidad astuta de Caravaggio se transforma, de una vez por todas,

www.subarna.net

Diputació 278, Barcelona

A TRAVÉS **DEL ESPEJO** 



J.F. Yvars

# Caravaggio, siglo XXI

en el referente de una osadía plástica y narrativa que a nadie podía dejar indiferente. Genial, llamaban los clásicos a esta virtual excelencia sobre el tiempo. Leonardo, en el capítulo Paragones, nos confiesa: "Como el pintor es señor de toda suerte de gente y de todas las cosas a su alcance, todo cuanto pertenece al universo por esencia, presencia o imaginación, lo elabora el artista en su mente y lo asegura en las obras". No tanto símbolos de eternidad cuanto síntomas de estrategia temporal. Huellas del tiempo.

En efecto, la destreza compositiva y formal del artista quedó demostrada desde los aventurados años de formación. Su maestría para transformar el espacio plástico en el núcleo dinámico de la dramatización figurativa esti-

mulaba con fuerza la imaginación alerta del espectador. Por otra parte, la indiscutible presión moral de su tiempo, peligroso e incierto, reivindicativo y pendenciero, incitaba la resolución exigente que llevará el arte a la



MUSEO DEL LOUVRE

Muerte de la virgen (ca. 1606) de Caravaggio

calle y convertirá los motivos de

Caravaggio en activas figuras contemporáneas del pintor, de vida marginal y forzado a las intrigas de la supervivencia desnuda. Tiempo de servidumbres. Caravaggio era, al parecer, un muchacho peleón y rencoroso que jamás olvidaba un agravio ni disimulaba la mínima destemplanza pública. Sus figuras quebrantaban el significado mitológico tradicional para ejemplariescenas verosímiles cotidianas, que constituyen, a la mirada de hoy, el testimonio fehaciente de su tiempo crispado e inseguro, sea cual sea la escena en cuestión, en decapité o al descubierto, desnudo sin disfraz, tránsfuga intrigante y protegido palaciego por ensalmo o larvado disimulo. Descanso en la huida a Egipto o Joven con canasta de frutas son diáfanos ejemplos.

El Patriarca Juan de Ribera, arzobispo y virrey de Valencia, ahijado y protegido de Felipe II, consiguió para su capilla del palacio renacentista urbano una espléndida pintura, Martirio de san Pedro, que todavía deslumbra en sus salas. El mundo de la cultura activa y la disponibilidad de sus responsables para controlar episcopados y cátedras, convertido en el itinerario ideal para el intercambio y la discusión artísticos. La melodramatización de una vida descreída suele recibir la provocación cotidiana de adolescentes rapaces y agresivos, el contrapunto diario y difícil de una juventud versátil y exigente, motivo que asedió a Caravaggio hasta la quimera y lo orientó hacia el logro de fama y nombradía, que lo liberara del sórdido y agobiante trabajo de taller.

Una suerte de cuartel, que, como la formación castrense en tiempos cercanos, convertía al aprendiz en un diestro o incómodo servidor del poder terrenal. Una obra temprana -Joven mordido por un lagarto- visualiza el tiempo impune e impecune de los perdularios de arrabal, cierto, pero el aura plástica que los rodea es arte genuino que perdura sobre el tiempo. Rostros de ansiedad y abandono que niegan el decoro y las actividades exigidas por la iconografía, las imágenes, el imaginario, de la mitología de la leyenda y el ritual público y religioso de un tiempo prestado. Apenas una anécdota con moraleja del momento romano: relata un doméstico del cardenal Odoardo Farnesio, "en abril de 1604, mientras devoraba alcachofas en la taberna del Moro, Caravaggio preguntó al camare-

ro Pietro della Carnecia cuáles estaban cocidas en aceite y cuáles en mantequilla. Huélelas y lo averiguarás'. El pintor, airado como siempre, empuñó la espada y se le oyó gritar: 'Maldito cornudo, te crees que estás sirviendo a un vagabundo'. Y lanzó el plato hirviente contra la cara del servidor". Tales eran las formas de convivencia de un artista genial en un tiempo desmedido.

La vocación de san Mateo, en San Luis de los Franceses de Roma, es el manifiesto de un naturalismo efectista, más allá de los límites del relato temporal en los que sobresalen los valores plásticos que legitiman la escena. Las manchas cromáticas, el contrapunto volumétrico, el sombreado en claroscuro que alinea a Caravaggio con Vermeer y Rembrandt y alcanza su plenitud en la pintura sin par de Velázquez. Una obra maestra, la mirada de un maestro. Quizás apuestas audaces por la modernidad al ojo inquisitivo de hoy.

Una pintura, realista, o más cautamente de la realidad, que

#### 'Júpiter, Neptuno y Plutón' es un atrevido destape que le sitúa en la estela experimental de nuestro tiempo

renuncia al ilusionismo formalista, frío y cifrado del canon renacentista tardío. Ejemplos únicos, sin discusión, de la pintura de un libertino, por supuesto. Júpiter, Neptuno y Plutón, en Villa Ludovici, son tal vez una muestra triunfante, pintados atrevidamente de sotto in su. El atrevido destape casi neofigurativo, diría, sitúa a Caravaggio en la estela experimental de nuestro tiempo, pero eran otros tiempos. Caravaggio fue víctima inesperada e imprevisible de la incomprensión y las envidias y del legendario vendaval de malaria que barrió Porto Ercole en 1510 y menguó severamente la población. Caravaggio fue una figura azotada por el destino despiadado y ciego que amenaza a los mortales en cualquier época. Tal es su tiempo, tal es el arte, confesaba un perplejo Goethe.

# SUBARNA SUBASTA DE JUNIO Jueves 6 a las 16h Exposición del 27 de mayo al 5 de junio De lunes a viernes de 9.30h a 14h y de 16h a 19h Sáb. : de 11h a 14h y de 16.30h a 20h Dom. : de 11h a 14h CATÁLOGO EN

## **GUÍA TIEMPO LIBRE**

#### **TEATROS**

AQUITANIA TEATRE Av Sarrià 33 BCN-info@aquitaniateatre.es En el Medio de Dj. a Diu. Si lo cuentas te mato Diss. David Fernández: No estoy bien Diss.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. 93 442 31 32). 7 i 8 de juny, BGMC&The Queen, a les 20 h. I del 14 al 22 de juny, Las niñas de Cádiz: Las Bingueras de Eurípides, teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDA, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Divina de la mort. Cia. Facòf. Compra d'entrades, consulta d'horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluis, 64.T933518231."Chof talent" 7/6 a 21:30h. "Tap jam" 9/6 a 19h. Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquin Costa, 68, Tel. 93 343 53 23), Fins al 22 de juny, El favor, de dt. a dv. 20 h, ds. 17.30 i 20 h, dg. 18.30 h.

teatregova.cat i promentrada.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 93 024 5140. Cuatro noches sin luz (Diptico sobre el amor y otras conjeturas - parte 1) del 31/05 y 17/06 a las 20hs (Vie y Lun) a las 18hs (Sab y Dom) www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA VILLARROEL (Villarroel, 87, 93 451 12 34). L'illa deserta, de dc. a dv. 20 h, ds. 17.30 i 20.30 h, dg. 17.30 h. EOFF: A partir 10 juny A fuego, dl. i dt. 20 h. lavillarroel.cat i promen

ROMEA (Hospital, 51, 93 301 55 04). Del 5 al 16 de juny, La Zaranda: Manual para amar un sueño, de dt. a ds. 20 h, dg. 18 h. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com Dijous: "No et vesteixis per sopar" a les 19:00h

SALA ATRIUM Consell de cent. 435 BCN - 931824606 Coral Romput, de Vicent Andrés Estellés, Direcció escènica Marc Chornet. Amb Marina Alegre. 7 UNIQUES FUNCIONS! De dt. a dv. 20h.; ds. 17.30h. i 20h.; dg. 18:30h. www.atrium.cat

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022. Sala Atic22: La Maieutica presenta Tot en ordre fins el 21 de juny +

TEATRE DEL RAVAL St. Antoni Abat, 12 93 443 39 99 La roda de la felicitat Dim, 20h. Desig sota els oms Dij 20h. Festival Sacseig Del 6 al 8 de juny, 20h. Micromacho Diu, 18h. Compra d'entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. MªClaret 120 Tl. 93 603 51 61 Prèvies 6,7,8,9/06 'La Festa' de Gal Soler Dj Dv Ds 21h Dg 17h Estrena 12/06 'Brain 2.0 El mágic poder de la ment' by

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala Gran: S 62°58', W 60°39' de Peeping Tom, Dc., dv. i ds. 19 h; dg. 18 h. Informació i venda entrades: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115). A partir del 17 juny Non Solum de Sergi Lopez. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com

#### **EXPOSICIONES DE ARTE**

(') Galeries adherides al Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

ART MAR. Tel. 93 488 18 68, www.grup-escola.com

#### El balance del presidente

# Laporta se autoconvence

El mandatario justifica el relevo de Xavi: "Flick se ve capaz de ganar a todos"



El presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante su entrevista en los medios oficiales del club

CARLES RUIPÉREZ Barcelona

"Han sido semanas y meses duros", admitió Joan Laporta en Barça One sobre el desenlace de la temporada. Un curso decepcionante que se ve reflejado en las decisiones que ha adoptado su junta. "Se ha comprobado que perder ha tenido consecuencias", dijo sobre la no continuidad Xavi Hernández. Se trata de una de esas decisiones "dolorosas" que como presidente ha debido tomar. "Me ha tocado decir adiós a Messi, Koeman, Busquets, Alba, Piqué y ahora Xavi. Hay que apartar los sentimientos, las decisiones que hemos tomado son siempre por el bien del Barça", aclaró en un discurso de consumo propio, casi destinado a autoconvencerse y a

La semana pasada se oficializó el relevo en el banquillo, donde llega Hansi Flick. El mandatario explicó sus razones para elegir al alemán. "Flick se ve capaz de ganar a cualquier equipo. Nos transmitió tranquilidad de que irá bien. Estoy seguro que la temporada que viene daremos alegrías a los aficionados", prometió Laporta.

pedir unidad.

La salida de Xavi sirve ahora también para marcar el listón de la exigencia de cara al futuro. "A Flick le pedimos ganar, trabajo y profesionalidad. El lo asume", dijo sobre los objetivos, sin prestar mucha atención a la decimoquinta Copa de Europa del Madrid o al fichaje de Mbappé. "¿Mbappé? A mí me gusta la filosofía del Barça, donde tendemos jugadores con presente y futuro. Nos encontraremos en el campo", les retó.

Laporta definió al nuevo inquilino, el tercero que tiene en esta segunda etapa, como un "entrenador con experiencia, maduro y serio, que quiere respetar nuestro estilo de juego con posesión, presión y posición y que participa de nuestra apuesta incondicional por la Masia". "Además conoce la plantilla más de lo que pensamos", agregó de un Flick que "tiene una casa en Formentera".

En ese sentido, con el alemán se espera un repunte físico – "hemos visto cómo en el minuto 60 el equipo bajaba", analizó Laporta— y se quiere recuperar al Lewandowski decisivo. El mandatario adelantó que "Deco está trabajan-

do para que se prorroguen una temporada más" las cesiones de Cancelo y João Félix. "Flick, en el Bayern, ya quiso fichar a João Félix", desveló.

El presidente tuvo palabras de agradecimiento para Xavi por su "gran trabajo" y por la Supercopa y la Liga ganadas en el 2023. Y abundó en el cambio de opinión sobre su continuidad. "Le hice una pregunta: '¿Crees en este equipo?'. 'Sí, presi, lo haré campeón', me dijo. Pero después cambió de discurso y pidió cambios sustanciales en la plantilla. Esas de-

claraciones me hacen percibir que necesitamos un nuevo impulso", se justificó, pero definió la separación de "elegante".

De cara a la próxima temporada, Laporta defendió que "una gran venta no es necesaria" y enfocó los esfuerzos en "un mediocentro y un extremo puro".



Me ha tocado decir adiós a Messi, Koeman, Busquets, Alba y Xavi por el bien del Barça"

"Una gran venta no es necesaria. Y la idea es prorrogar las cesiones de los João un año más"

"¿Mbappé? Me gusta la filosofía del Barça de jugadores de casa con presente y futuro"

"Volveremos al Camp Nou a finales de diciembre o principios de enero"

Joan Laporta

Entonces, ¿por qué no se ganó nada? Ahí Laporta habló de los árbitros. "Quiero recordar que aún no nos han dado las imágenes del gol de Lamine Yamal (en el clásico del Bernabéu). La cámara que no funcionaba era la que demostraba que era claramente gol", lamentó. El presidente lo relacionó con el caso Negreira y se felicitó de la exoneración hacia su persona. "Estoy satisfecho pero creo que con el Barça vale todo. Nos condenaron antes de juzgarnos. Ha sido una campaña orquestada y aquí se ha apuntado todo el mundo", denunció, incluyendo a un "Madrid que ha jugado sucio".

El presidente se deshizo en elogios con el fútbol femenino tras su tercera Champions. "Es uno de los pilares en los que se sustenta el Barça" y catalogó a las jugadoras de "heroínas". En cambio, anunció "decisiones importantes y no meros retoques" para la sección de baloncesto.

Donde apareció el Laporta más estimulador fue al hablar del nuevo Spotify Camp Nou. "Volveremos a casa. No se si será a finales de diciembre o principios de enero, pero tendremos el mejor estadio del mundo y el que nos permitirá permanecer en la élite".•

### Mbappé: "Luis Enrique me salvó"

por primera vez desde que se anunció su fichaje por el Real Madrid y reconoció sentirse "liberado, aliviado y orgulloso". El capitán de Francia fue el protagonista de la rueda de prensa previa al amistoso que su selección jugará ante Luxemburgo, en la que aprovechó para agradecer el apoyo de Luis Enrique y Luis Campos, técnico y director depor-

tivo del PSG, frente a la oposición de la cúpula directiva del club parisino, que apostaba por dejarle un año en blanco el verano pasado: "Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido a los dos". Mbappé fue muy crítico con la dirección del PSG: "Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más". También habló sobre su pulso con Naser al Jelaifi por el salario que le debe el PSG: "Hay mucha presión, pero hay cosas más serias en la vida. Me pagan mucho dinero por jugar. Hay gente que cobra mucho menos por trabajar en fábricas. Es bastante inapropiado que me queje cuando en el mundo ocurren cosas horribles".

Tenis El talento murciano atropella al griego y se cita con Jannik Sinner en la semifinal de Roland Garros

# Tsitsipás, el juguete de Carlitos

ALCARAZ

6 7 6

TSITSIPÁS

3 6<sup>3</sup>

#### SERGIO HEREDIA

París Enviado especial



Cualquiera que siga el devenir de este enrevesado Roland Garros dirá que Stéfanos Tsitsipás (25) es un tipo obediente.

(Enrevesado: Rafael Nadal, tenaz, ha sido un sí pero no; y en la primera semana ha llovido como si no hubiera un mañana; y Djokovic ha ganado un partido al alba y ha salvado otro de milagro y, al final, ha transigido por culpa de sí mismo, es decir, por culpa de una rodilla maltrecha, la derecha).

El griego parece obedecer a Carlos Alcaraz (21), por ejemplo, cuando abandona el cuadro de dobles mixtos, aquel que, "por amor", iba a compartir con su novia, Paula Badosa.

-Si Tsitsipás considera que debe jugar el dobles mixto por amor, será que se siente con confianza –había dicho Alcaraz en la víspera–. Pero está mezclando lo personal y lo profesional. Y yo, por una novia, no sé si jugaría el dobles mixto. En fin, primero tendría que tener novia. Y luego, tendría que mirar muchas otras cosas...

Et voilà, dicho y hecho: Tsitsipás se baja del dobles mixto.

El griego parece obedecer a Alcaraz cuando el murciano, desde la atalaya de su 5-0 previo en los cara a cara ante el griego (ahora es un 6-0), dice:

-Sé que tengo la clave para ganarle. Sé qué golpes buscar.

Y el cronista, al escucharle, ya sabe de qué habla el murciano. Habla de mandarle pelotas altas al revés, de acorralar al griego, que se desesperará y se desnortará.

Et voilà.

Porque es posible que Tsitsipás, de antemano, sepa de qué está hablando Alcaraz. Pero ya lo hemos dicho: es obediente.

Y, obediente, Tsitsipás se deja acorralar.

Así que, cuando le llueven los golpes al revés, uno tras otro, bolas que botan muy alto y le complican la vida, Tsitsipás se ahoga.

Nunca, en ningún momento. Y el partido es un monólogo.

Un monólogo y una paradoja, pues apenas se ha puesto el sol cuando Alcaraz ya se ha apuntado la primera manga.

Media hora le ha costado llegar hasta aquí.

(Así que lo del turno de noche, al menos por esta noche, habrá que relativizarlo).

Qué plácido le sale a Alcaraz este cruce de cuartos (no tanto como a Casper Ruud, todo hay que decirlo: el noruego ni siquiera tendrá que jugarlo, bendecido por la lesión de Novak Djokovic; no



CLIVE MASON / GETTY

Carlos Alcaraz celebra su victoria sobre Stéfanos Tsitsipás con el puño en alto, ayer en Roland Garros

tanto como a Jannik Sinner, que se ha merendado a Grigor Dimitrov en un santiamén y, tras el adiós del serbio, ya es el nuevo líder mundial): tan plácido, que el

#### Alcaraz no tiene el amor de una pareja, pero siente un sano amor por el tenis, basta con verle en la pista

sino parece escrito de antemano. Así lo dicta el primer punto.

Sirve Tsitsipás y ya está Alcaraz acorralándole al revés.

Es bonito ese revés de Tsitsipás,

una rareza a una mano, un golpe estético y elástico, pero también un lastre.

Es más efectista que eficaz. Y a Alcaraz le da vida.

Insiste e insiste el murciano y no tiene herramientas el griego, que se ve encajonado en su lado izquierdo, viendo cómo pierde el servicio en el primer juego.

Tsitsipás tiene el posado hierático. Parece una estatua de Fidias: no se alegra, apenas se lamenta.

Y sin embargo, el observador le intuye sufriente, alma torturada que solo halla felicidad en el amor (y quién no, realmente).

Alcaraz no tiene el amor de una mujer, pero tiene el amor de la familia que le arropa en el box de la Philippe Chatrier, y siente un sano amor por el tenis, no hay más que verle en la pista.

-Hay algo que no tienen ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic -le dice Mats Wilander.

#### Es bonito ese revés de Tsitsipás, una rareza a una mano, un golpe estético y elástico, pero también un lastre

−¿El qué?

-Tu sonrisa.

Todo esto lo vivimos en el tie break de la segunda manga. Tsitsipás es una chalupa naufragando en la tormenta. Y Alcaraz juguetea con el barquito.

Asistimos aquí a un festival de dejadas, globos y paralelos que inutiliza al griego: se ve pronto 5-1 abajo y luego, 7-3.

Llevamos una hora y media de partido y ambos se marchan al baño, y el cronista interpreta que los dos rivales, ante el inodoro, se estarán diciendo que esta historia ya está finiquitada.

No importa.

Tsitsipás cambia de raqueta por tercera vez, acaso busca a Aladino en la lámpara, y Alcaraz camina decidido hacia la línea de resto, y no se mueve un alma en la Philippe Chatrier: ya ha caído la noche, pero 20.000 curiosos permanecen asomados a sus tribunas, y hacen la ola, también quieren juguetear, tal es la hipnosis que genera el tenis del murciano, más sólido a cada día que pasa.

La parroquia tiene premio: ¡Tsitsipás se encabrita!

Al fin se maldice el hombre, dice algo en griego y la jueza de silla le amonesta. Le hierve la sangre en el tercer set, harto está de tanto golpear de revés, maniatado siempre: en una volea busca el cuerpo de Alcaraz, tiene que disculparse pues el público le abuchea y esta no es su noche. París bendice a Alcaraz, ya en semifinales, su tope hasta ahora en la Ville Lumière.

#### La rodilla tumba a Djokovic: Sinner, nuevo número 1

Ma media tarde en París, y mientras Sinner pelea con Grigor Dimitrov, la organización de Roland Garros comparte un comunicado. Novak Djokovic (37) no puede, no jugará los cuartos de final de hoy ante Casper Ruud. No han sido Lorenzo Musetti, y tampoco Francisco Cerúndolo,

quienes le han tumbado
(ambos le han llevado al
límite en las rondas previas, han forzado los cinco
sets, han convertido los
triunfos de Djokovic en un
acto de fe, acaso un acto
milagroso): ha sido su rodilla derecha. Según el parte
médico, el líder mundial
sufre un desgarro en el

lla derecha. Y por eso mismo, va a dejar de ser el número 1. La noticia da pista libre a Jannik Sinner, el maravilloso pelirrojo italiano, robótico e imperturbable en su tenis, que va a hacer aquello que nunca ha hecho un italiano: liderar la ATP.

menisco medial de la rodi-



Lucía García (centro) celebra el gol del triunfo español con Bruna Vilamala y Salma Paralluelo

**Fútbol** 'La roja' remonta una primera parte para el olvido ante Dinamarca y se lleva un triunfo con el que sella su pase a la Eurocopa

# España resucita

ESPAÑA 3

DINAMARCA 2

EDURNE CONCEJO Barcelona

el cartel de lleno.

España ya tiene su billete a la Eurocopa en el bolsillo. A falta de dos jornadas para completar la fase de clasificación, la roja se aseguró una plaza en el próximo torneo continental en un duro partido frente a Dinamarca. Tras la peor primera parte que se le recuerda a este equipo en mucho tiempo, y con un 0-2 en contra, la selección fue capaz de reaccionar a tiempo para darle la vuelta al marcador y hacer los deberes en un

Arrancó mal la selección española, con muchas imprecisiones y encajando nada más comenzar. Golpeó primero Dinamarca, cuando tan solo se habían disputado cuatro minutos de partido. En su primera llegada, Snerle puso un peligrosísimo centro al segundo palo y Thomsen remató a placer superando por alto a Misa con un gran cabezazo.

Heliodoro Rodríguez López que colgó

Tras el gol España se hizo con la posesión y Dinamarca se echó atrás, pero no acababa de estar cómoda. No conseguía fluidez en su juego y era muy predecible en ataque. Querían empatar rápido y se contagiaron de una cierta precipitación en ataque que hacía que no llegasen con claridad a la portería danesa.

Dinamarca, por su parte, también le dio algún que otro susto a España a la contra. El equipo liderado por Pernille

#### Bruna Vilamala debutó con la absoluta anotando el gol que impulsó la reacción de la selección

Harder era capaz de plantarse ante Misa en dos o tres pases y así estuvo a punto de anotar el segundo al borde del descanso, con un remate con toda la intención de Signe Bruun.

Necesitaba cambios el equipo y Tomé dio entrada a Mariona Caldentey y Lucía García. Pero de nuevo sería Dinamarca quien daría el susto con un potente disparo de Harder que se estrelló en la madera salvando a *la roja*. Con el empate de Bélgica y la República Checa, a España le bastaba con sumar un punto para sellar la clasificación y poco a poco fue teniendo sus ocasiones, pero no tenía el día. Nada salió, incluso Mariona falló un penalti en el 68 que hubiese supuesto el empate. Y la cosa empeoró cuando Thomsen volvió a pillar a *la roja* a la contra, llegando con una facilidad pasmosa ante Misa y batiendo a la canaria para poner el 0-2.

Y cuando todo parecía perdido el partido dio un vuelco. Paredes recortó distancias con un cabezazo a la salida de un córner botado por Alexia y un minuto después, en una jugada calcada que acabó tocando en Bruna Vilamala, debutando con la absoluta, llegó el 2-2 que enviaba a España a la Eurocopa. Aún quedaba tiempo para culminar la remontada y los goles le dieron la vida que necesitaba para buscar el tercero. Y llegó. En el tiempo añadido apareció Lucía García para transformar en gol el magistral pase de Tere Abelleira y sellar el trabajado triunfo español. Las próximas jornadas ante Bélgica y la República Checa ya solo servirán de preparación para los Juegos Olímpicos en los que debutará España por primera vez en su historia este verano.

**Fútbol** Segundo duelo con Andorra tras 20 años

# España inicia su preparación para la Eurocopa en Badajoz

CARLOS RUIZ Barcelona

España disputa hoy en Badajoz un amistoso contra Andorra, una de las selecciones más humildes del mundo, con jugadores amateur y la 164 del ranking FIFA, que debe servir al combinado español para coger ritmo con vistas a su debut en la Eurocopa ante Croacia el 15 de junio en Berlín. A priori *la roja*, en su primer partido desde marzo, debe superar con holgura a los del Principado como ya hizo en el último y único precedente, también en la antesala de la competición europea de selecciones hace justo 20 años, el 5 de junio del 2004. España venció hace dos décadas a Andorra en Getafe (4-0).

El duelo ante los andorranos servirá para que el seleccionador, Luis de la Fuente, acabe de decidir los tres des-

cartes de los 29 convocados. No estarán en Badajoz los madridistas Carvajal, Nacho y Joselu y tampoco Laporte, Olmo y Rodri,



estos dos últimos en Las Rozas con un plan específico de entrenamientos. España disputará un último amistoso antes de la Eurocopa el sábado ante Irlanda del Norte en Mallorca.

#### POR LA ESCUADRA

Joaquín Luna



### Mbappé y la gestión de egos

l fútbol es la carta a los Reyes Magos de los adultos, y que no decaiga la ilusión. De ahí una corriente en el seno del barcelonismo que comenta el fichaje de Mbappé por el Real Madrid como un tiro al pie, convencidos de que sus compañeros le harán la cama, no le pasarán balones y todo terminará como el rosario de la aurora.

Todos los directivos tienen alguna anécdota que ilustra el ego desmesurado de la mayoría de futbolistas y todos los entrenadores guardan, en secreto, el caso de este o aquel que se quejó de que no jugaba mientras que sí lo hacían compañeros que no le llegaban –según el quejica– a la altura del zapato.

-Muy bien, yo le pondré, pero solo le pido que diga delante de sus compañeros quién es el que debe dejarle el puesto.

Así respondió Xabier Azkargorta a un futbolista de la selección de Bolivia que le había exigido estar en el once inicial.

Hay grandes jugadores de club, abnegados, realistas y comprensivos. Sin duda. Son una minoría, de naturaleza discreta.

El fichaje de Mbappé, me temo, no debilitará al Real Madrid, más bien lo contrario, como sin duda no perjudicaría al FC Barcelona: ya no viene de un ego. Son los entrenadores y los presidentes quienes manejan el conflicto y ponen en su lugar a cada uno. Me atrevo a decir que es la misión principal de

#### En los grandes clubs el jugador tiene que saber quién manda (y cómo las gasta)

uno y otro: dar a cada uno lo suyo, por las buenas o por las malas.

La gestión de los vestuarios aconseja mano izquierda, pero siempre, siempre, el jugador tiene que saber -y temer- quién manda y como las gasta. Así, Florentino Pérez es mejor presidente ahora que en su primera etapa (2000 al 2006), la del Madrid de los galácticos, un cúmulo de figuras -Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo Nazario, Owen...- que solo alzaron una Liga de Campeones. La diferencia perceptible en la segunda era presidencial de Pérez, desde el año 2009, es que ha aprendido a mostrar la puerta de salida a grandes nombres. Cuando se han puesto caprichosos o exigentes, adiós y que le vaya bonito (salidas de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos), salvo el caso Bale, cuya célebre pancarta "Wales, golf y Real, en este orden" refuerza la tesis de que los futbolistas tienden a ser ingratos y salvo que uno se llame Leo Messi siempre es un mal negocio aceptarles todas las exigencias.

Mbappé en La Liga es una gran noticia para todos porque es diferente, estimula la competencia y consolida los derechos televisivos de la competición. Y sobre todo es una buena noticia para el Real Madrid, ahora que los galácticos son pocos, parecen bajo control y saben quién manda en el club. Porque las estrellas son niños, niños caprichosos.

#### **DEPORTES SIN FRONTERAS**

# El Guruceta del béisbol

### Ángel Hernández se retira tras perder una demanda por discriminación

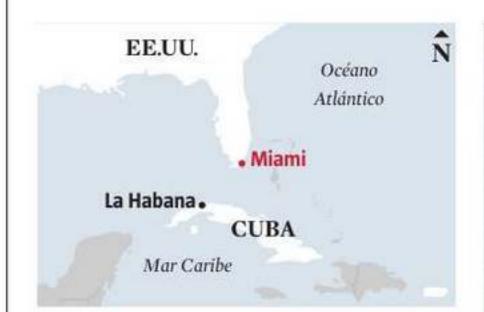





Ángel Hernández el populacho no le tiraba almohadillas al grito de "Guruceta, Guruceta", ni arbitraba casi siempre a favor de un equipo (no hace falta decir cuál) y en contra de otro (el Barça). Tampoco ha recibido dinero de ningún club a cambio de ayudarle a ganar, y sus errores han sido indiscriminados durante una larga carrera de 34 años, en los que ha dirigido partidos de las Series Mundiales, de los All Star y finales de la Liga Nacional y Americana. Lo que se le critica es simplemente haber sido malo, muy malo, rematadamente malo.

En los estadios de béisbol no hay almohadillas, pero a Hernández (nacido en Cuba y que con 14 meses llegó a Miami) infinidad de jugadores le han arrojado a los pies bates y cascos tras ser declarados out, y él mismo no se andaba con chiquitas para expulsar a entrenadores que le discutían las decisiones de manera más o menos extemporánea. El último que tuvo el honor de recibir la simbólica tarjeta roja fue Oliver Mármol (sin parentesco alguno con Pablo Mármol de los Picapiedra), en un simple partido de pretemporada.

Mucha gente dice que Hernández es un gran tipo, que se interesaba por la familia de los técnicos y los jugadores antes de los partidos o durante las pausas y dona considerables sumas de dinero a causas benéficas en el estado de Florida, donde reside, en especial para hospitales infantiles. Pero cuando se calentaba saltaban chispas y mandaba a la calle sin contemplaciones a quien se le subiera a la parra.

Ángel Hernández no era de los mejores árbitros entre casi el centenar que utilizan las Grandes Ligas, y según las estadísticas casi todas las temporadas figuraba entre los veinte o treinta peores. El año pasado



El mánager de San Diego Padres, Andy Green, se encara al árbitro Ángel Hernández

GREGORY BULL / AP-LAPRESSE

#### EL SUEÑO AMERICANO

#### De la vieja La Habana a los suburbios de Miami

Angel Hernández nació en La Habana y cuando tenía 14 meses su familia fue una de tantas que emigraron de Cuba a Florida, donde se instalaron en Miami, en el barrio de Hialeah. La suya es la típica historia del sueño americano. De niño empezó a jugar a béisbol y a arbitrar partidos y ascendió desde la categoría infantil a las Grandes Ligas, donde debutó como sustituto en 1991. Siempre llevó el número 5, excepto cuando se consolidaron los umpires de las Ligas Nacional y Americana, y hubo de conformarse con el 55. Sus estadísticas fueron generalmente de las peores, pero ha sobrevivido 34 años a los fallos y la polémica.

solo participó en un puñado de partidos por una lesión de rodilla, nunca fue ascendido a la categoría de jefe de cuadrilla (el principal de los cuatro umpires que dirigen las contiendas), y sus últimas Series Mundiales se remontan al 2005. Hace siete años demandó a las autoridades que regulan el deporte por discriminación racial, alegando que lo tenían marginado por el hecho de ser cubano. Perdió, y también dos posteriores apelaciones, lo cual creó un mal rollo que seguramente ha tenido mucho que ver en su retirada a mitad de campaña alegando motivos familiares. Cobraba unos 400.000 euros al año, y consta que se ha llevado un buen pellizco como compensación económica.

Hernández fue polémico desde que arbitró su primer partido en 1991, pero la tecnología y la llegada al béisbol del equivalente del VAR hicieron que sus decisiones de balls y strikes (si la pelota lanzada por el pitcher entra en un rectángulo virtual o se va fuera) fueran examinadas instantáneamente y comentadas en las redes sociales. Y la precisión al respecto nunca fue su fuerte (las bolas pueden alcanzar los 160 kilómetros por hora, y la televisión determina al momen-

to su velocidad, ubicación y movimiento).

En la Triple A, lo que sería la segunda división, se ha comenzado a experimentar con un sistema llamado ABS (automated balls and strikes), en el que robots o máquinas deciden si la pelota es buena o mala, algo así como en el tenis, eliminando por completo la labor del árbitro y el juicio humano al respecto. Numerosos comentaristas han advertido que puede

#### Los errores que cometía fueron expuestos por el VAR y las redes sociales, haciendo de él un árbitro de culto

significar la muerte del deporte estadounidense por excelencia y convertirlo en una especie de juego de ordenador carente de pasión, polémica y decisiones controvertidas que son parte de su salsa.

A los jugadores se les cae la pelota, la lanzan adonde no deben o son cazados al intentar robar una base. Hernández también cometía errores, y así se convirtió en un árbitro de culto. Guruceta, Guruceta...

#### Tatum y Doncic pelean por su primer anillo

NBA arranca esta madrugada en Boston, donde los Celtics reciben a los Mavericks. Las estrellas de los Celtics Tatum y Brown buscan resarcirse de la final perdida en el 2022 contra los Warriors. Para Doncic, que promedió 32,5 puntos con Dallas contra los Timberwolves, es su primera final tras seis años en la NBA. / Redacción

#### Agresión a una jugadora de Marruecos

FÚTBOL El amistoso entre Marruecos, selección dirigida por Jorge Vilda, y la RD Congo acabó de mala manera. La congoleña Ruth Kipoyi fue expulsada por una dura entrada y reaccionó propinando un puñetazo a Yasmin Mrabet, jugadora del Levante Las Planas de la Liga F, que quedó noqueada en el suelo. / Redacción

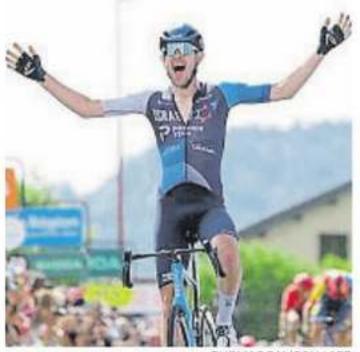

Gee, vencedor y nuevo líder

#### Derek Gee gana en el Dauphiné antes de la contrarreloj

CICLISMO El canadiense Derek Gee (Israel) ganó la tercera etapa del Critérium del Dauphiné en Les Estables y es el nuevo líder. Gee y Grégoire aventajaron en 3s a los favoritos, que reservaron fuerzas para la contrarreloj de 34,4 km de hoy. Roglic, cuarto en la general, saldrá conociendo los tiempos de Evenepoel, Ayuso y Carlos Rodríguez. / Redacción

#### Neymar: "El Balón de Oro, obviamente, es para Vinícius"

FOTBOL Neymar no tiene dudas sobre el próximo ganador del Balón de Oro. "Obviamente, es para Vinícius. Le apoyo", dijo sobre su compatriota brasileño el exjugador del Barça, ahora en el Al-Hilal saudí, en una subasta solidaria en São Paulo. El del Madrid ha ganado este curso la Liga y la Champions, donde marcó el segundo gol de la final. / Redacción

# Economía

#### Trabajo

# El mercado laboral suma 220.000 empleos en mayo y llega a 21,3 millones

El sector turístico aporta más de un tercio de las nuevas contrataciones

**NOEMI NAVAS** 

Madrid

Un nuevo récord para el empleo en España en el mes de mayo. Si en abril el número de afiliaciones rebasó la barrera de los 21 millones, los datos del mes pasado refuerzan este crecimiento, con un total de 220.289 ocupados más que en el cuarto mes del año. En total, la cifra de afiliación media se coloca en los 21.321.794, el punto más alto de la serie.

En concreto, los nuevos ocupados representan el número de afiliaciones más alto en un mes de mayo desde el 2018. El récord de 21,3 millones de afiliados llegó incluso a superarse en un día del mes de mayo, el 27, cuando se registraron 21,4 millones de afiliados. La serie diaria se ha mantenido por encima de los 21,3 millones entre el 13 y el 30 del mes pasado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó ayer en un comunicado el "dato histórico" de afiliaciones. "El empleo sube y el paro baja de forma transversal en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas", señaló.

La hostelería apuntaló el dato de mayo, como es habitual en un mes fuerte de contrataciones para la temporada alta de verano. Este sector fue el que más contribuyó al ascenso de las afiliaciones, aportando más de un tercio de los nuevos contratos. Registró 77.913 afiliados, un 5,1% más que en el mes anterior. El verano, que se espera récord en llegada de turistas, también se percibe en el crecimiento del empleo por comunidades autónomas. Baleares acapara un cuarto del total de nuevas afiliaciones, con 52.949 nuevos ocupados, lo que representa un 9,3% más que en abril. Es un crecimiento muy diferente al del conjunto, que sube un 1,04%.

Pese a la inevitable estacionalidad del dato, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó, en la rueda de prensa de valoración de los datos, que "es un empleo mucho más resistente y menos volátil" que en años previos. El secretario remarcó que mayo ha sido siempre un mes "precario" en términos de empleo. Sin embargo, del número total de contratos registrados durante el mes de mayo, que han sido de 1.339.653, un 43% del total tienen caracter indefinido. Tanto Pérez Rey como el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, remarcaron la mayor calidad del empleo en cuanto a me-

#### Nuevo récord de afiliaciones en España

Total afiliados en los meses de mayo
En millones
25
21,3
20,8
15
10
5

18

#### El mejor mes de mayo desde el 2018

Variación interanual en los meses de mayo de la media del número de afiliados. En miles

250

220,3

200,4 |

200

150 117,9

97,5

50

12 14 16 18 20 22 24

#### Paro registrado

Total parados en los meses de mayo En millones

5 4,19
4 3,86
2,61
2,74
1

12 14 16 18

### Variación del paro en mayo

Variación interanual en los meses de mayo de la media de parados. En miles

30 26,6

-30 -58,7

-90 -98,3
-120 -119,8

-150 14 16 18 20 22 24

LA VANGUARDIA

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones



La hostelería es el sector que más empleo crea en mayo, hasta 77.913 nuevas afiliaciones

nor temporalidad y precariedad.

El otro hito relevante de los datos de afiliación fue el ascenso del empleo femenino, que en el mes de mayo superó por primera vez las 10 millones de afiliadas,

#### El empleo femenino supera la barrera de las 10 millones de afiliaciones por primera vez

105.936 más que en abril. Todos los días del mes se han superado los 10 millones de mujeres trabajando. Las afiliadas ya representan el 47,4% del total de ocupados. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, resaltó en la rueda de prensa de presentación de los datos que "hay más"

mujeres trabajando que nunca".

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, destacó también este dato del empleo femenino para remarcar que hay "problemas estructurales" en el

#### Baleares acapara el 25% de la creación de empleo, con casi 53.000 nuevos ocupados

mercado laboral español "que se están corrigiendo". "No siendo mayo un mes favorable al empleo de las mujeres, nos encontramos en una cota récord. Estamos muy cerca del 49% del total de afiliadas", señaló Suárez.

Los datos de desempleo también marcan una caída generalizada en todos los sectores, con 58.650 personas en situación de paro menos que en el mes anterior, un 2,2% inferior. El paro registrado se ha situado en 2.607.850 personas, la cifra más baja en mayo desde el 2008.

Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo descendió en 9.007 personas, un 4,79% menos. Deja el total, 179.075 personas, en el mínimo de la serie.

Él paro cae en todas las comunidades autónomas en mayo, pero especialmente en Andalucía, Catalunya y Madrid. En la primera de ellas, se registran 15.585 desempleados menos, más del doble que en Catalunya (6.248 desempleados menos) y en Madrid (-5.586).

Funcas calculó que en términos desestacionalizados el incremento fue de 54.000 trabajadores en un mes, lo que muestra "un buen ritmo de crecimiento".

#### Catalunya logra otro récord de empleo

■ El empleo en Catalunya marcó en mayo nuevos récords, tendencia ya vista los últimos meses. La afiliación toca máximos, con más de 3,8 millones de trabajadores, y el paro, mínimos desde el 2008, con 330.782 desempleados, en una combinación que muestra el buen tono del mercado. La llegada de la temporada estival, con la hostelería y el turismo tirando del carro de los servicios, comienza a calentar el mercado. En total, Catalunya cuenta con 3.806.364 afiliados, cifra nunca vista. Lo hace tras sumar 42.194 afiliados en mayo, solo superada por Baleares (casi 53.000), con la vista ya puesta en la temporada veraniega, según las cifras presentadas ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el caso del paro, la tendencia es similar, positiva. En mayo se registraron 6.248 parados menos, con Andalucía y sus 15.585 desempleados menos como única comunidad autónoma que la supera. El descenso se concentra en el sector servicios, con 4.816 parados menos, con la industria a gran distancia (-389)./Luis Federico Florio

# El Gobierno aprueba el impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas

Hacienda aplicará un gravamen extra si detecta una tributación inferior al tipo mínimo

**FERNANDO H. VALLS** 

Madrid

El Gobierno dio ayer un paso más para imponer un impuesto de sociedades mínimo global del 15% a los grandes grupos multinacionales. El Consejo de Ministros aprobó en segunda ronda el anteproyecto de ley para transponer la directiva europea que eleva la presión fiscal sobre las empresas con una cifra de ingresos consolidados igual o superior a 750 millones reflejados en los estados financieros de la entidad matriz última en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores.

La recaudación aumentará, avanzó el Ministerio de Hacienda, aunque también explicó que es imposible ofrecer una estimación concreta de cuántos ingresos adicionales tendrá la Agencia Tributaria, ya que ello dependerá de las operaciones de las multinacionales en otros países. El sindicato de técnicos Gestha estimó, por su parte, que los ingresos públicos crecerían en 3.500 millones anuales.

En España ya opera desde el 2022 un tipo impositivo mínimo del 15%, que se eleva al 18% en el caso de las entidades financieras y petroleras. Lo que implica la transposición de la directiva comunitaria, una vez supere la tramitación parlamentaria y entre en vigor con efecto retroactivo al ejercicio del 2024, es que cuando un grupo multinacional o una compañía nacional de gran magnitud dispongan de una tributación efectiva, calculada por cada jurisdicción en la que opere, inferior al tipo del 15%, entrará en juego un gravamen adicional que Hacienda ha denominado "impuesto complementario".

Es decir, cuando una gran empresa en una jurisdicción tribute por un tipo impositivo efectivo inferior al 15%, la Agencia Tributaria podrá recaudar el impuesto complementario hasta llegar a ese tipo mínimo, según explicó ayer la



La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto reciente

#### Más gasto para la sede del ministerio de Escrivá

 Hacienda autorizó ayer varios expedientes de gasto para alquilar la nueva sede del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. José Luis Escrivá decidió ubicar el departamento de nueva creación en el parque empresarial Río 55, a orillas del Manzanares, en Madrid, y, en ausencia de nuevos presupuestos generales, el equipo de Montero ha tenido que dar el visto bueno a este gasto extra para arrendar el edificio durante los próximos tres años. Hacienda no concreta en la referencia oficial cuánto dinero costará el alquiler.

vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "De lo que se trata es de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este Gobierno, de que quien más gana más debe contribuir al conjunto de la sociedad", añadió la también

#### Las compañías españolas ya abonan un tipo mínimo del 15% determinado sobre la base imponible

ministra de Hacienda.

El impuesto complementario de sociedades se basa en tres pilares: el gravamen extraordinario nacional, el primario y el secundario. El nacional busca que las corporaciones que operan en territorio español alcancen una tributación mínima del 15% de sus ingresos. La diferencia entre el tipo complementario nacional y el impuesto de sociedades en vigor desde hace dos años es que el primero se calculará sobre el resultado contable ajustado y el segundo se determina sobre la base imponible. El gravamen complementario primario se aplicará, por su parte, cuando la matriz de un grupo multinacional se sitúe en España y obtenga rentas de filiales extranjeras. Por último, el tipo extra secundario actuará cuando las multinacionales hayan obtenido rentas en el extranjero y no hayan sido gravadas al 15%.

El objetivo de la medida, defendió también aver Montero, es luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otros países. El Gobierno destacó ayer que la futura legislación permitirá seguir "impulsando medidas contra la planificación fiscal agresiva" de algunos grupos empresariales y abordar "el debate sobre la armonización fiscal a nivel internacional".

De la aplicación del impuesto complementario de sociedades quedarán excluidos varios tipos de entidades, como los entes públicos, las organizaciones sin ánimo de lucro o los fondos de pensiones, entre otras, explicó Hacienda.

El departamento dirigido por Montero defendió, por último, que "cuando este proceso concluya y la norma sea aprobada definitivamente, España contará con una fiscalidad más justa, moderna y alineada con la política tributaria internacional"...

#### Bruselas plantea relajar el control de los planes de recuperación

BEATRIZ NAVARRO Bruselas, Corresponsal

El tiempo apremia, admite la Comisión Europea en la comunicación publicada ayer en la que propone abordar con "flexibilidad" el seguimiento de los planes nacionales de recuperación para agilizar los pagos y sacar el máximo provecho a los fondos de los

programas Next Generation EU o REPowerEU antes de que expiren en el 2026. Hasta la fecha, ha desembol-

sado a los estados miembros 232.000 millones de euros del total de 648.000 millones con que cuenta el Fondo de Recuperación y Resiliencia, entre ayudas a fondo perdido y préstamos concedidos a cambio de reformas económicas e inversiones previamente pactadas con Bruselas concebidos para afrontar los efectos económicas de la pandemia. El estallido de la guerra de Ucrania obligó a los gobiernos a revisar y ajustar sus planes, acumulando un retraso que aún pesa sobre la ejecución del plan.

El balance que Bruselas y los Veintisiete hagan del funcionamiento y la dotación de este fondo tendrá un gran peso en la decisión sobre la posibilidad de replicar la novedosa fórmula de cara al próximo marco financiero plurianual (2028-2034), como plantea por ejemplo el comisario europeo de

#### El balance que la UE haga de este fondo determinará si se replica la fórmula en el nuevo presupuesto

Economía, Paolo Gentiloni. Las directrices publicadas ayer explican y facilitan el proceso de revisión de los planes nacionales de reformas, un proceso por el que han pasado España, Italia y otros países que también ha provocado aplazamientos. Además, Bruselas quiere "reducir" y "simplificar los requerimientos de envío de información" para las revisiones bianuales.

Las autoridades comunitarias también plantean apoyarse más en las auditorías que ya se llevan a cabo a escala nacional y europea para agilizar los procesos de verificación. "En estos momentos, y a la vista del carácter temporal del Fondo de Recuperación y Resiliencia, todos los esfuerzos deberían dirigirse a la plena y puntual aplicación de los planes" y afrontar con "flexibilidad" los posibles cuellos de botella que surjan, defiende la Comisión.

#### **AVISOS OFICIALES**

#### Hosta Abogados Asociados, SCP

ANUNCIO DE TRASFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (en adelante, RDL de Modificaciones Estructurales), se hace público que, con fecha 17 de mayo de 2024, la Junta General Universal de Socios de la sociedad Hosta Abogados Asociados, SCP acordó por unanimidad la transformación de la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, pasándose a denominarse Hosta Advocats, Sociedad Limitada.

Asimismo, se aprobó como balance de transformación el balance cerrado a 31 de diciembre de 2023, y los nuevos estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del RDL de Modificaciones Estructurales, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad a obtener el texto integro del acuerdo adoptado y del balance de transformación aprobado

Barcelona, 22 de mayo de 2024.- Don Luis Hosta Soldevila y Don Jorge Hosta Soldevila, como administradores solidarios.

#### Tecniseguros Sociedad de Agencia de Seguros, S.A.U.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

#### Bilbao Vida y Gestores Financieros, S.A.U.

(SOCIEDAD ABSORBIDA) ANUNCIO DE FUSIÓN

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (en adelante, la "LME"), se hace público que el 31 de mayo del 2024, los respectivos accionistas únicos de Tecniseguros Sociedad de Agencia de Seguros, S.A.U. (en adelante, la "Sociedad Absorbente") y de Bilbao Vida y Gestores Financieros, S.A.U. (en adelante, la "Sociedad Absorbida") ejerciendo las funciones de la junta general de accionistas, acordaron la fusión por absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad Absorbente, de conformidad con los términos del proyecto común de fusión suscrito por el administrador único de las citadas sociedades con fecha 30 de

Asiste a los acreedores de las sociedades fusionadas, a los representantes de los trabajadores del centro de trabajo que la Sociedad Absorbente tiene en Madrid y los trabajadores de los demás centros de trabajo de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, el derecho a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados, los balances de fusión, y el respectivo informe de auditoria sobre los mismos, así como a ejercitar los derechos reconocidos en la LME.

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), a 31 de mayo de 2024. - D. Juan Closa Cañellas, representante persona fisica de Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, administrador único de Tecniseguros Sociedad de Agencia de Seguros, S.A.U. y Bilbao Vida y Gestores Financieros, S.A.U.

# El BBVA pide al BCE que dé su autorización a la opa

El banco central suele esperar a la resolución de Competencia

E. MAGALLÓN/I. DE LAS HERAS

Barcelona

El Banco Central Europeo (BCE) tiene sobre la mesa desde ayer la petición de autorización de la opa (oferta pública de adquisición) del BBVA sobre el Sabadell. El visto bueno del supervisor bancario europeo es condición necesaria para que pueda llevarse a cabo la opa. Igual que lo es la autorización de la CNMV, que está también en marcha desde la semana pasada.

La tercera institución que debe pronunciarse es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Esta última autorización no es imprescindible que esté lista para poder llevar a cabo la opa. No obstante, fuentes financieras señalan que habitualmente el BCE no emite su autorización sobre la opa hasta haber recibido el informe de la autoridad de la competencia correspondiente.

El BBVA siempre ha calculado que todo el proceso se podría alargar entre seis y ocho meses, mientras que el Banc Sabadell opina que podría retrasarse aún más y alargarse a lo largo del año próximo. Depende fundamentalmente de si Competencia decide alargar el periodo de análisis y llevar el proceso a la denominada Fase II, donde participa el Gobierno o, incluso, a la Fase

Lo que es seguro es que los accionistas del BBVA que asistan a la junta extraordinaria convocada para el próximo 5 de julio lo harán si saber cuáles son las condiciones impuestas por Competencia para tirar adelante la opa. Fuentes financieras aseguran que a día de hoy ya hay un porcentaje alto de los accionistas del BBVA que están dispuestos a aceptar la propuesta de ampliación de capital. Con esa citada ampliación en forma de acciones es con lo que el BBVA quiere pagar a los accionistas del Sabadell. La opa diseñada por el banco que preside Carlos Torres supone entregar una acción nueva del BBVA por cada 4,84 acciones del Sabadell.

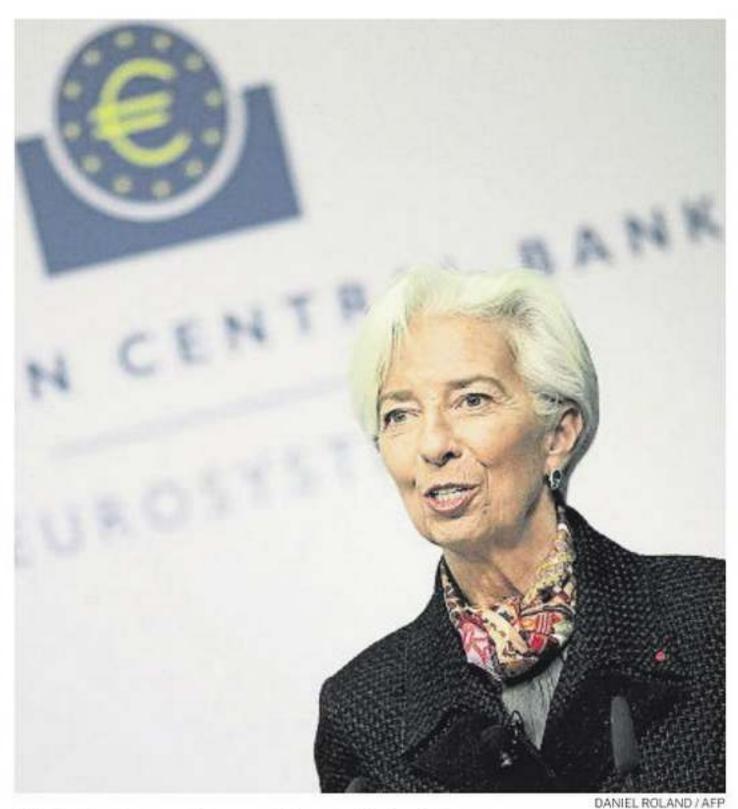

Christine Lagarde, presidenta del BCE

DANIEL R

En procesos como este es normal que el valor de las acciones del BBVA y del Sabadell se acaben ajustado a la oferta propuesta en la opa. No obstante, fuentes financieras sostienen que la cotización de las acciones del Sabadell no ha crecido significativamente más que las de otros bancos competidores du-

#### Si el BBVA se queda como accionista mayoritario del Sabadell, las sinergias serán más limitadas

rante las semanas que lleva la opa en marcha. Los títulos del banco nacido en Catalunya han subido un 6,8% desde el día anterior a que se conociera la opa (el 29 de abril), mientras que los de Unicaja avanzaron un 5,9% en el mismo periodo, y los de Bankinter, un 4,9%.

La última gran autorización

en la opa del BBVA sobre el Sabadell es la del Gobierno central, que es necesaria para validar la fusión. Por ahora el minisde Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado inflexible en la oposición del Ejecutivo a la fusión. Cabe la posibilidad de que la CNMV y el BCE validan la opa y, si esta tiene éxito, el BBVA se quede como accionista mayoritario del Sabadell y lo mantenga como una filial. Una situación semejante a la que se dio durante varios años con el Santander y el Banesto.

En el caso de que la fusión no pudiera completarse y el BBVA se quedara como propietario mayoritario del Sabadell, obviamente las sinergias y ahorros de la operación serían menores. Además, los accionistas minoritarios que quedaran en el Sabadell podrían pedir al BBVA como accionista mayoritario que no tomara decisiones que vayan en perjuicio del banco nacido en Catalunya y en beneficio del BBVA, como cerrar determinadas oficinas.

# Renault prevé equiparar el precio de coches eléctricos y de combustión en el 2028

IÑAKI DE LAS HERAS

Madrid

Renault tiene "la ambición de reducir el coste de sus coches eléctricos un 40% en la próxima generación de vehículos", lo que "permitirá estar en paridad de precio con uno de combustible", afirmó ayer el presidente en España de la compañía y director de estrategia a nivel mundial, Josep Maria Recasens, en un encuentro con la prensa. La fecha para esta próxima generación es "alrededor del 2028", añadió.

Recasens realizó estas consideraciones ayer durante la pre-

sentación de la estrategia de Renault en materia de sostenibilidad, con motivo de la celebración hoy del día mundial del medio ambiente.

El fabricante francés se encuentra, al igual que sus competidores en Europa, sometido a una importante presión regulatoria. En el 2025, una cuarta parte de los coches que comercialice tiene que ser eléctrico, y para el 2030 la previsión es que sea la mitad.

"Hemos cumplido con los objetivos en el 2022 y el 2023 y estoy seguro de que lo haremos en el 2024", aseguró. "El 2025 va a ser un gran año", añadió. En ese momento, Renault tendrá en el mercado cuatro modelos eléctricos nuevos, a los que se sumarán los de la alianza con Nissan y Mitsubishi.

En el 2030, la regulación *Fit for 55* obliga a que

las emisiones medias de cada marca sean de 50 gramos por kilómetro, frente a los 120 gramos actuales de un coche diésel o los 110 de uno de gasolina. Los híbridos emiten unos 80, los híbridos enchufables alrededor de 40 y los eléctricos, cero.

Estas cifras son las que conducen a que en el 2030 la mitad de las matriculaciones sean de eléctricos, para compensar el resto. Parte de la estrategia de Renault ha consistido en escindir su negocio en dos grandes divisiones, la motores de combustión, llamada Horse, y la de eléctricos, conocida como Amper. Su objetivo es concentrar las ventas de Amper en Europa.

"Las tres opciones son vender más eléctricos, afrontar multas o vender menos de combustión", y Renault quiere apostar por la primera, dijo Recasens. "No podemos renunciar a vender vehículos de combustión ni podemos impulsar a lo loco el vehículo eléctrico porque no es tan rentable ni podemos destrozar el mercado", avisó.

Para Renault, el estándar de vehículo eléctrico en Europa es un coche pequeño poco pesado.

España es, con Francia, el país de la UE donde el ciclo de vida del eléctrico emite menos CO<sub>2</sub>



PAU VENTEO / SHOOTII

Josep María Recasens (Renault)

"Quien sea capaz de hacer uno con una talla de batería y autonomía razonables, y con una infraestructura de carga que acabe con la ansiedad de los conductores, se llevará el gato al agua".

El grupo francés también calcula que, si midiesen todas las emisiones de un coche eléctrico, incluidas las relacionadas con la fabricación y la circulación, que representan en este segundo caso el 88% del total, España sería con Francia el país de la UE más sostenible.



## CaixaForum

Montjuïc, Barcelona

Exposición hasta el 9 de junio

The British Museum



## Foment pide retrasar 10 años el cierre de las centrales nucleares en Catalunya

La patronal quiere que el futuro Govern tenga en cuenta los biogases en la transición energética



La central nuclear de Ascó II

GABRIEL TRINDADE Barcelona

La patronal Foment del Treball pone deberes en materia energética al futuro Govern de la Generalitat. La organización empresarial presidida por Josep Sánchez Llibre subrayó ayer que Catalunya se encuentra lejos de los objetivos europeos de transición energética y, por eso, pidió al futuro Ejecutivo autonómico que retrase diez años el calendario de cierre de las centrales nucleares y tenga en cuenta los biogases como alternativa sostenible.

En concreto, la patronal explicó que "es obligado plantearse con qué tipo de energía debería trabajarse" si la actual estrategia de la comunidad autónoma no apuesta ni por parques fotovoltaicos o eólicos, ni por la interconexión de redes, ni tampoco en ampliar la operación a largo plazo de las centrales nucleares, pero, al mismo tiempo, quiere descarbonizar el sector petroquímico y la gran industria.

El objetivo vinculante de energías renovables de la Unión Europea es generar un mínimo del 42,5% en el año 2030. Sin embargo, en el 2023,

solo un 15% de la energía generada en Catalunya procedía de fuentes verdes. En esta tasa tan baja influyó la falta de energía hidráulica por la situación de sequía en buena parte de la comunidad autónoma, pero también una lenta implantación de proyectos fotovoltaicos y eólicos. "Catalunya está en una situación tan crítica que no permitirá cumplir con los objetivos europeos", comentó Sánchez Llibre.

Para paliar esta situación, Foment del Treball quiere ampliar la vida de las centrales nucleares por diez años. Actualmente, el cierre de estas instalaciones está previsto por este orden: Ascó I (2030), Ascó II (2033) y Vandellòs (2035).

La organización también apuntó que es necesario desarrollar con celeridad una estrategia catalana del biogás. "El biogás es la única tecnología energética renovable que puede almacenarse", señaló la patronal. Por otra parte, apuntó que es necesario impulsar plantas de biometano por su inyección en la red, incentivando la implantación y estableciendo un marco estable para poder invertir; regulando además la inyección en red, transporte y distribución con medidas para garantizar un precio aceptable y promoviendo el consumo.

Finalmente, la organización exigió que se debe impulsar el desarrollo del hidrógeno renovable, impulsando firmemente el Valle de Hidrógeno del Camp de Tarragona, para producir combustible para la industria y para su suministro al resto de Europa.

Por otra parte, Foment también señala que es necesario reforzar el sistema energético con la cogeneración de alta eficiencia, reforzar el sistema energético con los ciclos combinados y potenciar el almacenamiento energético.

### La auditora Ernst&Young, condenada a indemnizar a inversores de Gowex

ROSA SALVADOR

Barcelona

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la auditora Ernst&Young (EY) a indemnizar a 130 inversores de Gowex como asesor registrado de la empresa en el Mercado Alternativo Bursátil (hoy BME Growth) por su "conducta negligente omisiva, al no haber impedido la publicación de una información gravemente errónea sobre la actividad y la situación patrimonial y financiera de la sociedad".

La sentencia, a una demanda presentada por Asufin con el

#### EY habrá de pagar 3,25 millones a 130 inversores por no evitar que Gowex publicara sus cuentas falseadas

asesoramiento jurídico del Colectivo Ronda, considera "incuestionable la obligación indemnizatoria" de la auditora de resarcir a los inversores "el perjuicio patrimonial que han sufrido" y le impone la obligación de abonar 3,25 millones de euros (más los intereses) como indemnización por daños y perjuicios.

La sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, absuelve a BME (Bolsa y Mercados Españoles), a quien Asufin también había denunciado ya que, en su opinión, también fue responsable de este "fraude".

Gowex, una compañía presidida por Jenaro García dedicada a la creación y gestión de redes wifi de acceso gratuito, comunicaba ingresos que resultaron ser en un 90% ficticios e inexistentes.

Según la sentencia, E&Y no actuó con "la diligencia que le resultaba exigible en el cumplimiento de las funciones que tenía asignadas por la normativa legal y reglamentaria", ya que como asesor registrado de la empresa entre sus funciones estaba la de transmitir a BME la información de la empresa que se acaba facilitando al mercado.

Gowex debutó en el MAB en el 2010 y "constantes anuncios de nuevos contratos y acuerdos de colaboración con ayuntamientos, administraciones y entidades para el suministro de puntos wifi" dispararon su valor un 470% en cuatro años, hasta alcanzar una capitalización de 1.400 millones de euros.

En julio del 2014, Gotham City Research publicó un informe en el que detectó incongruencias contables y acusó a la firma de falsear sistemáticamente su información financiera. Esto supuso su desplome en bolsa y posteriormente el cierre de la empresa. García está aún pendiente de juicio por la Audiencia Nacional por los perjuicios que causó a los inversores y a las entidades bancarias que le prestaron hasta 36,5 millones de euros.

Gotham City Research, un fondo bajista fundado por Daniel Yu, recientemente ha atacado sin éxito las cuentas de Grifols: estas, a diferencia de lo que sucedió con las de Gowex, han sido avaladas posteriormente tanto por los auditores como por la CNMV.

#### MERCADOS

|                                    | IBEX 35<br>11.286,40   | DOW JONES<br>38.711,29 |                           |                        | DAX 30<br>18.405,64       | NASDAQ<br>16.857,05 | NIKKEI<br>38.837,46        | Prima de riesgo | Mercado de divisas                             |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| VARIACIÓN DEL DÍA<br>Y EN REDONDA, | <b>↓</b> -0,97% +11,72 | +0,36%<br>+2,71%       | <b>↓</b> -1,00%<br>+9,55% | <b>↓</b> -0,37% +6,45% | <b>↓</b> -1,09%<br>+9,87% | +0,17%<br>+12,30%   | <b>→</b> -0,22%<br>+16,06% | ESPAÑA<br>74 +2 | 1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE<br>0,9204 € 1,0865 \$ |

Mercado continuo •valores pertenecientes al ibex35

\*\* LA CAPITALIZACIÓN DE PUIG CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LA SERIE A Y LA SERIE B

|                  |    | Cotizaci | ón     | Capitaliz. | Rent.  |                       |      | Cotizaci | ón     | Capitaliz. | Rent.  |                      |          | Cotizac | ión    | Capitaliz. | Rent.  |                   |      | Cotizaci | ón     | Capitaliz. | Rent.  |
|------------------|----|----------|--------|------------|--------|-----------------------|------|----------|--------|------------|--------|----------------------|----------|---------|--------|------------|--------|-------------------|------|----------|--------|------------|--------|
|                  |    | Euros \  | /ar. % | bursátil   | año %  |                       | - 1  | Euros \  | /ar. % | bursátil   | año %  |                      |          | Euros   | Var. % | bursátil   | año %  |                   | -    | Euros \  | /ar. % | bursátil   | año %  |
| Acciona Energia* | 1  | 21,96    | 0,37   | 7.230,3    | -21,79 | Catalana Occidente    |      | 37,95    | -0,65  | 4.554,0    | 24,67  | Iberdrola*           | <b>1</b> | 12,31   | 0,49   | 79.070,8   | 3,71   | Realia            |      | 1,00     | -0,20  | 818,6      | -5,85  |
| Acciona*         |    | 119,80   | -0,66  | 6.571,8    | -10,13 | Cellnex*              |      | 34,34    | -0,23  | 24.260,4   | -3,70  | Iberpapel            |          | 19,30   | 0,00   | 207,5      | 7,22   | REC*              | 1    | 16,94    | 1,01   | 9.165,9    | 15,73  |
| Acerinox*        |    | 10,02    | -0,99  | 2.498,3    | -2,97  | Cevasa                | 1    | 6,00     | 4,35   | 139,5      | 0,00   | Inditex*             |          | 43,93   | -0,16  | 136.914,5  | 13,34  | Reig Jofre        | 77.0 | 3,11     | -2,81  | 247,7      | 38,22  |
| ACS*             |    | 41,00    | -1,58  | 11.138,3   | 2,09   | Cie Automotive        | 7.9  | 28,15    | -0,53  | 3.372,6    | 11,36  | Indra*               |          | 21,38   | -1,02  | 3.776,9    | 52,71  | Renta 4           |      | 10,40    | 0,00   | 415,1      | 3,16   |
| Adolfo Domínguez |    | 5,14     | 0,00   | 47,7       | 2,80   | Clínica Baviera       |      | 29,20    | 0,00   | 476,2      | 26,96  | Inmobiliaria del Sur |          | 8,50    | 0,00   | 158,7      | 23,85  | Renta Corporación | 1    | 0,91     | 2,25   | 29,9       |        |
| Aedas            | 1  | 22,55    | 3,44   | 985,4      | 39,28  | Coca-Cola E.P.        | - 7  | 67,90    | -0,15  | 31.252,9   | 13,65  | Lar España           |          | 6,98    | -0,71  | 584,2      | 28,33  | Repsol*           |      | 14,57    | -1,72  | 17.737,5   | 11,62  |
| Aena*            |    | 180,80   | -0.71  | 27.120,0   | 15,06  | Colonial*             | 1    | 6,33     | 0,40   | 3.415,8    | -3,23  | Libertas 7           | 1        | 1,66    | 7,10   | 36,4       | 62,75  | Rovi*             | 1    | 89,55    | 0,90   | 4.837,2    |        |
| Airbus Group     |    | 153,50   | -1,29  | 120.807,4  | 11,26  | Corp. Financiera Alba | - 90 | 52,20    | 0,00   | 3.057,1    | 8,75   | Línea Directa        | 1        | 1,20    | 0,84   | 1.301,8    | 40,54  | Sacyr*            | 350  | 3,44     | -1,43  | 2.623,8    |        |
| Airtificial      |    | 0,13     | -0,15  | 175,0      | 1,71   | Deoleo                |      | 0,23     | 0,00   | 117,0      | 2,63   | Lingotes Especiales  | Line     | 7,20    | -3,23  | 72.0       | 17,65  | San José          |      | 4,62     | -0,22  | 300,4      | 38,06  |
| Alantra          |    | 9,16     | -0,65  | 353,9      | 9,48   | DIA                   |      | 0,01     | 0,00   | 766,5      | 11,86  | Logista*             |          | 26,34   | -0,38  | 3.496,6    | 13,20  | Solaria*          |      | 12,10    | -0,98  | 1.511,9    | -34,98 |
| Almirall         |    | 9,67     | -1,13  | 2.023,8    | 14,72  | Duro Felguera         |      | 0,58     | -1,87  | 124,8      | -11,66 | Mapfre*              |          | 2,19    | -1,35  | 6.738,1    | 17,09  | Soltec            |      | 2,37     | -2,47  | 226,6      |        |
| Amadeus*         | 1  | 66,18    | 0,64   | 29.814,0   | 2,71   | Ebro Foods            |      | 16,08    | 0,00   | 2.474,2    | 5,08   | Melia Hotels*        | 1        | 8,07    | 0,25   | 1.778,6    | 35,40  | Squirrel          |      | 1,67     | -1.76  | 153,2      | 12,08  |
| Amper            |    | 0,11     | -0,35  | 168,8      | 34,93  | Ecoener               |      | 3,74     | -1,32  | 213,6      | -11,79 | Merlin*              | 1        | 11,22   | 0.18   | 5.270,8    | 13,96  | Talgo             |      | 4,41     | -0,23  | 545,6      |        |
| AmRest           | 1  | 6,10     | 1,16   | 1.339,3    | -1,13  | Edreams Odigeo        |      | 7,05     | -0.70  | 899,6      | -8,08  | Metrovacesa          | 1        | 8,73    | 0.81   | 1.324.1    | 12,10  | Tecnicas Reunidas |      | 12,74    | -1,09  | 1.334,0    |        |
| Aperam           | 1) | 26,62    | -1,04  | 1.939,4    | -17,76 | Elecnor               |      | 19,94    | -1.29  | 1.734,8    | 3,99   | Miquel y Costa       | 1        | 13,10   | 0,77   | 526.0      | 12,28  | Telefonica*       | 1    | 4,46     | 2,11   | 25.260,6   |        |
| Applus Services  |    | 12,72    | -0,16  | 1.641.8    | 27,20  | Enagas*               | 1    | 14,54    | 1,18   | 3.809,3    | -4,75  | Montebalito          |          | 1,39    | 0,00   | 44,5       | -4,79  | Tubacex           |      | 3,23     | -0,77  | 408,1      | -7,86  |
| Arcelor Mittal*  |    | 23,81    | -2,18  | 20.305,4   | -6,32  | Ence                  |      | 3,35     | -0,30  | 826,0      | 18,43  | Naturgy*             |          | 24,70   | -0,40  | 23.949,5   | -6,71  | Tubos Reunidos    |      | 0,75     | -0,53  | 130,3      | 15,66  |
| Arima            |    | 8,32     | -0,24  | 236,5      | 31,02  | Endesa*               | 1    | 18,70    | 0,97   | 19.798,7   | 1,30   | Naturhouse           | 1        | 1,66    | 0,30   | 99,3       | 5,32   | Unicaja*          |      | 1,28     | -3,68  | 3.403,5    | 50,67  |
| Atresmedia       |    | 5,32     | -0,37  | 1.194,6    | 48,02  | Ercros                | (27) | 3,50     | -0,14  | 319,6      | 32,39  | Neinor               | 1        | 11,90   | 1,02   | 892,1      | 18,26  | Urbas             |      | 0,00     | 0,00   | 52,8       | -16,28 |
| Atrys            |    | 3,96     | -0,50  | 299,5      | 7,90   | Faes Farma            |      | 3,72     | -1,85  | 1.176,4    | 19,18  | Nextil               | 223      | 0,31    | 0,00   | 106,8      | -18,42 | Vidrala           |      | 111,60   | -1,41  | 3.600,6    | 20,26  |
| Audax            |    | 1,96     | 0,00   | 888,7      | 50,77  | FCC                   |      | 14,84    | 0,00   | 6,471,8    | 1,92   | NH Hotel             |          | 4,23    | -1,05  | 1.843,2    | 0,95   | Viscofan          | -    | 59,50    | -0,34  | 2.766,8    | 11,01  |
| Azkoyen          |    | 6,56     | -0,30  | 160,4      | 3,14   | Ferrovial*            | 1    | 36,50    | 0,39   | 27.035,1   | 10,54  | Nicolás Correa       | 1        | 6,70    | 1,21   | 81,5       | 7,18   | Vocento           |      | 0,86     | -1,38  | 106,9      | 56,36  |
| Banc Sabadell*   |    | 1,86     | -3,43  | 10.107,9   | 70,46  | Fluidra*              | 1    | 22,42    | 0,09   | 4.307,5    | 18,94  | OHLA                 |          | 0,41    | -3,16  | 243,0      | -8,59  |                   |      |          |        |            |        |
| Banco Santander* |    | 4,74     | -2,28  | 75.021,2   | 27,93  | GAM                   |      | 1,40     | -1,41  | 132,5      | 18,64  | Oryzon               |          | 1,98    | -1,00  | 125,8      | 4,87   |                   |      |          |        |            |        |
| Bankinter*       |    | 7,81     | -4,22  | 7.023,7    | 34,82  | Gestamp               |      | 2,99     | -2,29  | 1.720,8    | -13,00 | Pescanova            | 1        | 0,39    | 0,51   | 11,3       | 91,22  |                   |      |          |        |            |        |
| BBVA*            |    | 9,46     | -3,19  | 54.497,6   | 19,18  | Global Dominion       |      | 3,46     | -2,40  | 522,9      | 2,98   | PharmaMar            | 1        | 38,08   | 0,63   | 699,0      | -7,30  |                   |      |          |        | 1.0        |        |
| Berkeley         | 1  | 0,25     | 0,40   | 111,5      | 43,02  | Grenergy              | 1    | 31,60    | 0,32   | 967,3      | -7,71  | Prim                 | 1        | 10,35   | 1,97   | 176,3      | 0,13   |                   |      |          |        |            |        |
| Bodegas Riojanas |    | 4,26     | -3,18  | 21,5       | -7,79  | Grifols B             |      | 6,76     | -0,44  | 1.767,2    | -35,92 | Prisa                | 1        | 0,38    | -0,26  | 415,0      | 31,72  |                   |      |          |        |            |        |
| Borges-bain      |    | 2,78     | 0,00   | 64,3       | 8,59   | Grifols*              |      | 9,39     | -2,35  | 3.999,7    | -39,27 | Prosegur             | 1        | 1,82    | 1,11   | 990,9      | 3,30   |                   |      |          |        |            |        |
| CAF              |    | 34,35    | -0,43  | 1.177,5    | 5,37   | Grupo Ezentis         |      | 0,20     | -0,98  | 93,7       | 102,00 | Prosegur Cash        | 1        | 0,52    | 0,39   | 772,2      | -1,25  |                   |      |          |        |            |        |
| Caixabank*       |    | 5,03     | -5,02  | 37.070,1   | 46,77  | I.A.G.*               |      | 2,06     | -0,05  | 10.221,4   | 15,44  | Puig**               | - 30     | 26,08   | -0,69  | 14.818,3   | 7000   |                   |      |          |        | - 10       |        |



#### **EMPRESARIAL**



La cofundadora Ariadna Font y los empleados David Chu y Pau Rué

LLIBERT TEIX

Ariadna Font regresa a Barcelona para fundar una startup de IA tras los recortes en la red social, en la que dirigía el equipo de ética algorítmica

## De Twitter a Alinia

BLANCA GISPERT Barcelona

riadna Font fue una de las damnificadas por la llegada de Elon Musk a Twitter, que no solo cambió el nombre de la red social y le puso X, sino que aplicó un severo recorte de plantilla que implicó el despido del 80% de los trabajadores. Font lideraba el equipo de ética algorítmica y, co-

mo tantos otros, perdió el empleo.

"Después de más de 20 años en
Nueva York decidí tomar este
momento como una oportunidad
para regresar a Barcelona y fundar una startup", comenta la emprendedora en el coworking de la
fundación Norrsken, en frente de
la playa de la Barceloneta.

Antes del boom de la IA generativa, Font ya trabajaba en el desarrollo de esta tecnología, así que no tuvo muchas dudas al enfocar el proyecto nuevo. Desarrollaría una aplicación que permitiese a las empresas aplicar IA de forma segura y controlada. La startup, llamada Alinia, surgió de la mano de Carlos Muñoz, un abogado va-

150

Serie: 19

890

lenciano al que conoció impartiendo una formación en el Instituto de Inteligencia Artificial y que estaba especializado en la materia. En el pasado, Muñoz había trabajado como asesor para la OCDE.

Después de meses de desarrollo, los emprendedores han conseguido que su tecnología sea útil para mejorar la seguridad de los

#### Con sede en Delaware, la startup capta 2,2 millones de euros de inversores como Kfund o Speedinvest

chatbots que hay detrás de servicios de atención al cliente, las tecnologías jurídicas y de recursos humanos que utilizan las empresas así como las funciones que desarrollan los *traders* financieros cuando toman decisiones.

"Estamos llevando a cabo pruebas piloto con algunos clientes y nos estamos dando a conocer a grandes empresas y administraciones públicas españolas", avanza la empresaria, quien no descarta dar el salto a Estados Unidos de forma inminente, ya que dispone de contactos en la industria digital.

De momento, Alinia se ha financiado a través de una ronda de 2,4 millones de dólares, unos 2,2 millones de euros, que ha sido protagonizada por varios inversores. Entre ellos, los fondos Speedinvest y Kfund y varios particulares como Oriol Vinyals, quien trabaja como investigador en Google.

"A finales de este año, nos gustaría levantar entre 7 y 15 millones con el objetivo de acelerar nuestra llegada al mercado", avanza. A pesar de estar en etapas iniciales, Font no considera que estas cifras sean elevadas, ya que en Estados Unidos son las habituales. De hecho, la compañía ha ubicado su sede social en Delaweare para atraer inversores norteamericanos. A pesar de ello, Font muestra un fuerte compromiso con su ciudad. De momento, emplea a seis personas y tiene previsión de contratar a cuatro más este año. Está buscando técnicos comerciales y desarrolladores de software v de machine learning.

#### CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

#### El Salón Internacional de la Logística arranca hoy a la espera de más de 14.000 profesionales

Desde hoy y hasta el viernes, el recinto ferial de Montjuïc acoge una nueva edición
del Salón Internacional de la
Logística (SIL). Según el
Consorci de la Zona Franca
de Barcelona, entidad organizadora de la feria, más de
14.000 profesionales del sector logístico se reunirán en
Barcelona. Así pues, se espe-

ra una participación similar a la del año pasado, cuando la muestra experimentó un crecimiento. El SIL 2024 será el más innovador hasta la fecha, con 120 empresas emergentes y la presentación de 176 novedades. Un total de 650 firmas estarán presentes, el 35% de ellas de ámbito internacional. / Redacción

#### GRIFOLS

### La firma de hemoderivados amplía en 300 millones la emisión privada de bonos

■ El grupo de hemoderivados Grifols ha ampliado en 300 millones de euros la emisión privada de bonos senior garantizados que colocó en abril por 1.000 millones de euros. Con esta ampliación, la deuda emitida es de 1.300 millones de euros, con un cupón anual del 7,5%, vencimiento en mayo del 2030 y un precio de compra del 98,50% del nominal. Estos fondos permitirán repagar parte de la línea de crédito revolving del grupo, así como los bonos no garantizados que vencen en el 2025, de forma que la firma no tendrá vencimientos de deuda hasta el 2026. / Redacción

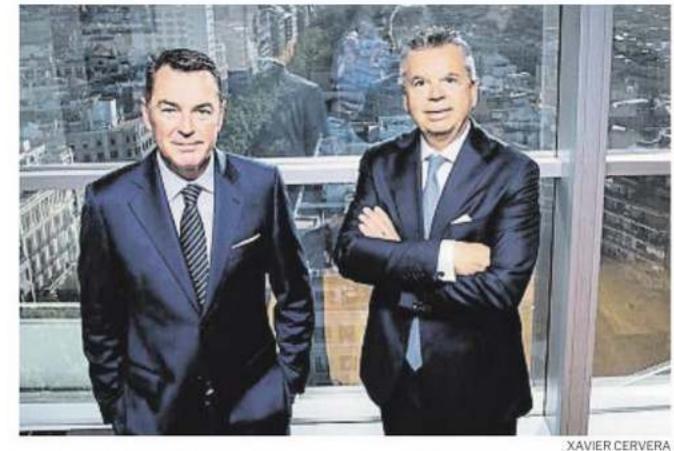

Nacho Abia y Thomas Glanzmann, directivos de Grifols

#### MUTUA PROPIETARIOS

#### Las primas suben a 114 millones de euros, un 11% más, gracias al seguro de alquiler

Propietarios ingresó 114 millones de euros en primas en el 2023, un 11% más, por el avance de su seguro de impago del alquiler, que aumentó un 20,5%. El grupo creció también un 13% en seguros multirriesgo y un 4% en comunidades. Con cerca de 158.000 mu-

tualistas, el grupo obtuvo un resultado de 2 millones de euros, lo que situó sus fondos propios en 126,84 millones de euros y el ratio de solvencia en el 322,96%. Con más de 650 empleados, el grupo está inmerso en un proceso de transformación estratégica y digitalización. / Redacción

2+0 948.932

3,74

| Lotto 6/4                                                                                                             | 49                | El Gorde                                                                                                     | 0 | Primitiva                                                                                            |  | Bonoloto                                                                    |                                         | Once                                             | Euro Dre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eams                                               | Euroja                                                                                          | ckpot                                                                                                    | Euromillones                                                                                         |                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 de junio<br>Combinación ganadora:<br>16-29-34-36-38-49<br>Complemen: 15 Reint: 3<br>Número Plus: 7<br>Joker: 156519 |                   | 2 de junio Combinación ganadora: 3-18-26-28-34 Número clave (reint): 0  ACERTANTES EUROS                     |   | 3 de junio<br>Combinación ganadora:<br>14-18-35-37-47-49<br>Complemen: 28 Reint: 8<br>Joker: 3599032 |  | 4 de junio<br>Combinación g<br>11-13-25-32-4<br>Complementa<br>Reintegro: 6 | 10-41<br>rio: 2                         | 4 de junio<br>52478<br>Serie: 007                | 3 de junio<br>Combinación ga<br>1-3-11-22-34-3<br>Sueño: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 4 de junio<br>Combinación ganadora:<br>1-3-24-43-49<br>Soles: 2-4                               |                                                                                                          | 4 de junio<br>Combinación ganadora:<br>6-7-9-14-43<br>Estrellas: 3-4<br>Código 'El millón': CTR52354 |                                                                         |  |
|                                                                                                                       | EUROS 88,97 11,20 | 5+1                                                                                                          |   | ACERTANTES EUROS 6+R 6 5+C 2 59.710,35 5 95 2.304,61 4 5.664 56,22 3 103.418 8.00 R. 654.477 1,00    |  | ACERTANTES EUROS 6                                                          |                                         | Cuponazo 31 de mayo 6.000.000 € 30582 Serie: 042 | ACERTANTES<br>6+1 -<br>6 -<br>5 137<br>4 5.192<br>3 75.196<br>2 446.308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EUROS<br>-<br>-<br>111,71<br>47,38<br>6,08<br>2,50 | ACERTANTES<br>5+2 1<br>5+1 2<br>5 13<br>4+2 45<br>4+1 955<br>3+2 2.372<br>4 2.282<br>2+2 36.664 | EUROS<br>120.000.000,00<br>7.886.590,60<br>136.812,70<br>6.519,30<br>383,90<br>170,00<br>128,50<br>25,50 | ACERTANTES<br>5+2 -<br>5+1 2<br>5+0 7<br>4+2 26<br>4+1 647<br>3+2 1.608<br>4+0 1.443<br>2+2 20.966   | EUROS<br>279.488,36<br>18.663,15<br>1565,07<br>115,86<br>49,28<br>38,59 |  |
|                                                                                                                       | OCHE              | Bote acumulado p El Gordo, 15.600.000 euros. La Primitiva, 6/49+Plus, 1.420.000 Eurojacknot 10.000.000 euros |   |                                                                                                      |  |                                                                             | <b>a Primitiva,</b> 3<br>, 1.420.000 eu | iros. <b>6/49,</b> 710.000 euros.                | in a second seco |                                                    | 3+1 48.408<br>3 107.076<br>1+2 198.640<br>2+1 737.973                                           | 21,50<br>18,40<br>12,40<br>10,00                                                                         | 3+1 33.014<br>3+0 67.722<br>1+2 100.326<br>2+1 473.384                                               | 9,4<br>8,54<br>6,98<br>4,66                                             |  |

**LAVANGUARDIA** 

### LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

#### Carlos Briones, investigador del CSIC asociado al programa de astrobiología de la NASA

Tengo 54 años, pero soy curioso y joven mientras siga haciéndome preguntas. Nací en Alemania, pero crecí en Burgos. Coordino el Grupo de Evolución Molecular (CSIC-INTA). Sabemos que no nos caerá un meteorito gigante al menos en 50 millones de años. Publico A bordo de tu curiosidad

# "Meter tu memoria en un chip y el chip en otro ser es la inmortalidad"

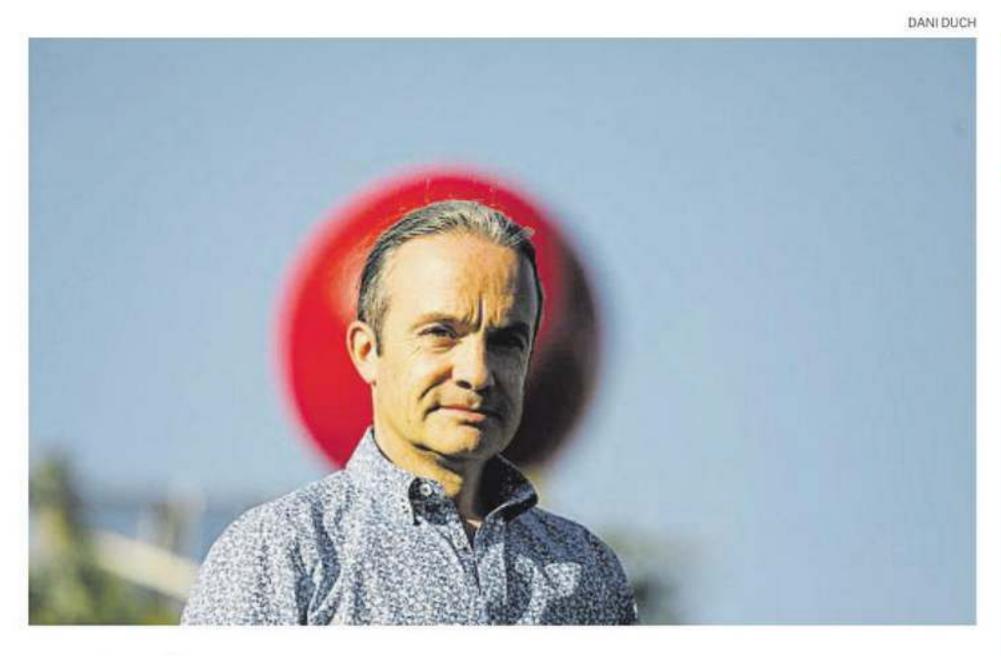

uánto podremos llegar a vivir? El deseo de no morir nos perseguirá siempre...

Ese sí parece inmortal.
Pero nuestras células somáticas se mueren sin remedio...

¿Algún ser vivo lo es para siempre? La *Turritopsis*, por ejemplo.

La medusa inmortal que envejece al revés. Y hay otras especies con mecanismos similares de regeneración; pero para nosotros la muerte es y creo que será parte de la vida.

¿Para no morir nos falta mucha ciencia? Por eso sí que contemplo que lleguemos a tener un alter ego de silicio...

#### ¿En un microchip?

En una memoria, sí, porque ¿qué es la vida sino la memoria de lo vivido? Así que podrías meter tu memoria en un chip y el chip en otro ser, y eso es la inmortalidad. Es la inmortalidad, sí, pero ya no como seres biológicos.

¿Frenaremos la crisis climática para que nuestros descendientes puedan sobrevivir? No soy optimista. La ciencia puede aportar soluciones parciales a un problema tan complejo; pero para salvar el planeta hay que tomar decisiones políticas...

#### ¡Ay!

Y hay más grandilocuencia en los políticos hoy que decisiones efectivas más allá de intereses electorales y de todo tipo.

¿Por qué hace falta política trascendente? Porque el único modo de frenar el cambio climático es consumir menos, y no suma votos. Y no queremos consumir menos.

¿Tendremos, cuando nos achicharremos sin remedio aquí, un planeta B al que huir? Creo que aún es ciencia ficción y me parece una excusa para esconder la cabeza como los avestruces. Hay que cuidar la Tierra, que es el planeta que tenemos.

¿Somos demasiados humanos en la Tierra o pronto seremos demasiado pocos y viejos? Aún somos demasiados y, además, mal repartidos. No tenemos justicia ecológica ni recursos en el planeta suficientes para los actuales 8.000 millones de humanos y menos aún para los 10.000 proyectados en el 2050.

#### ¿El ser humano no es tan capaz de crearse problemas como de resolverlos?

Vemos agotamiento de ecosistemas, crisis migratorias vinculadas al cambio climático... Es complejo y va más allá de la ciencia, es una cuestión sociopolítica.

## Tener otro yo en un chip

Briones insiste en conciliar su innegable vocación de polímata, es poeta, con su hiperespecialización biología molecular y su colaboración con la NASA en la detección de biodiversidad microbiana en entornos extremos, como Marte. El polímata une, al final, los puntos que va detectando de especialista en especialista para atisbar las redes que dan sentido al universo... O al menos intentarlo. Uno de esos puntos lo dio aquí el Nobel de Física Frank Wilczek, al sugerir que retroceder en el espacio-tiempo era mucho más difícil que retroceder o avanzar en la percepción del tiempo (¿Recuerdan Matrix?). Y almacenar nuestra memoria en un chip para reimplantarla en otro ser, por ahora un robot, como sugiere Briones, sería otra forma de inmortalidad, aunque no biológica... De momento.

#### Usted fue de los científicos más citados durante la pandemia...

De nuevo, funcionó mejor entonces la cooperación científica que la geopolítica en la distribución de vacunas y en todo.

#### ¿Hay extraterrestres entre nosotros?

Me tomo con humor su pregunta, pero me duele que se utilicen preguntas así para eludir las que sí afectan a la gente y así salvaguardar intereses que no son los de todos.

#### Tal vez no estemos solos, pero seguro que estamos muy alejados.

Ojalá hubiera extraterrestres y se comunicaran con nosotros demostrando que la inteligencia puede surgir varias veces en varios planetas.

#### ¿Puede caernos un meteorito como el que acabó con los dinosaurios?

Hay un sistema de vigilancia, aunque es cierto que los de tamaño intermedio, de unos 100 metros de diámetro, se detectan peor y pueden darnos un susto; pero los gordos están controlados, y las alertas nos avisarían.

#### ¿Con tiempo para gastar los ahorros? Sabemos que no caerá un meteorito capaz de acabar con la humanidad al menos en 50 millones de años.

¿Dónde buscar vida en el espacio? Los satélites de Júpiter y Saturno serían un buen sitio para empezar.

#### ¿La Luna influye en nuestras vidas? Para nada.

¿Las fases lunares, en las plantas tal vez? Solo según los agricultores biodinámicos; según la ciencia, no. A mí sí que me inspira la Luna, porque soy poeta.

#### Evoca usted a Valentina Terescova, la primera mujer en orbitar la Tierra.

La carrera espacial en su inicio fue dominada por la URSS; pero luego las mujeres matemáticas fueron imprescindibles para la NASA.

#### ¿Cómo se originó la vida?

No sabemos cómo se pasó de la química a la biología: aún faltan piezas en ese puzle, pero cada vez menos.

#### Si solo fuera en ese...

En efecto, la ciencia es el mejor medio para conocer el universo, pero solo conocemos el 5% de lo que contiene.

#### ¿Qué le hace soñar con el futuro?

La interacción de la biología molecular con la medicina y las vacunas de ARN mensajero para combatir los cánceres...

#### ¿En su colaboración con la NASA?

En cosmología, las investigaciones sobre energía y materia oscura para saber más sobre ese 95% de materia que no conocemos y sobre la vida extraterrestre a partir de las muestras que tenemos de Marte y de los satélites de Júpiter y Saturno.

LLUÍS AMIGUET



### Raimat Arts Festival

UN FIN DE SEMANA DE MÚSICA, VINO, GASTRONOMÍA Y ARTE







LAVANGUARDIA

# ecomag



El 40% de la tierra está deteriorada, lo que afecta a la seguridad alimentaria del mundo

Financiación

Cooperación internacional Los países se compromenten a restaurar una superficie equivalente a la de China

ONU

#### Soluciones

El deterioro es reversible pero depende de gobiernos, comunidades y ciudadanos

El pantano de Sau, en la comarca barcelonesa de Osona, fue la imagen de la



NDIAL DEL MEDIO AMBIE

# Recuperar la naturaleza para asegurar el futuro

El 40% de la tierra ya está deteriorada y se han perdido miles de hectáreas de bosques, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y provoca un deterioro de la biodiversidad a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad

#### Pilar Maurell

i no hacemos nada ahora, la próxima generación no llegará a tiempo. El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema este año "Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración". Y es que todavía es posible restaurar parte de los suelos que hemos degradado, revitalizar las fuentes de agua y recuperar los bosques. Un esfuerzo que debe ser compartido entre todos los países porque la tarea es ingente: en la actualidad ya se ha deteriorado hasta el 40% de la superficie terrestre del planeta, incluidos el 30% de las tierras de cultivo y el 10% de los pastos.

Restaurar los suelos es uno de los grandes pilares del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) que apunta directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 15: "Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad".

Además, del 2 al 13 de diciembre de este año se celebrará en la capital saudí, Riad, la COP 16 en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Y es que, según la ONU, "es esencial un cambio fundamental en la relación de la humanidad con la naturaleza".

Es esencial porque la tierra es uno de los mayores sumideros de carbono, sus superficies regulan la temperatura del planeta y ayudan a almacenarlo. De hecho, solo en la última década los ecosistemas terrestres absorbieron el 30% de las emisiones de carbono producidas por las actividades humanas.

Pero la deforestación, la urbanización, el desarrollo industrial, la expansión de la agricultura y las prácticas agrícolas insostenibles estresan la tierra y reducen su capacidad para producir alimentos y mantener los recursos forestales y de agua dulce, en un contexto en el que la población mundial aumenta cada año.

A esta situación se añade el cambio climático que agrava la degeneración de la tierra a causa de las sequías, la desertificación y otros fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes e intensos a medida que se calienta el planeta.

Un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) confirma que "la tierra se encuentra sujeta a una presión creciente del ser humano, que el cambio climático acentúa", pero también asegura que es parte de la solución, ya que "la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores, incluido el de la tierra y el alimentario, es el único modo de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2ºC" con respecto a los niveles preindustriales", que es uno de los objetivos del Acuerdo de París de 2015.

#### Seguridad alimentaria

Otra de las razones para regenerar los ecosistemas es la seguridad alimentaria. "Debe mantenerse la productividad de la tierra a fin de velar por la seguridad alimentaria en un contexto de incremento demográfico y de aumento de los efectos negativos del cambio climático en el crecimiento de la vegetación", afirman desde el IPCC.

Un equilibrio muy difícil porque la expansión agrícola es el motor directo de casi el 90% de la deforestación mundial.

Además, entre 2015 y 2019 se degradaron cada año más de 100 millones de hectáreas de tierras sanas y productivas, lo que afectó a la vida de 1.300 millones de personas, indica la ONU.

Las diferentes iniciativas para hacer frente al cambio climático "pueden suponer la mejora simultánea de la tierra, la seguridad alimentaria y la nutrición, además de ayudar a acabar con el hambre", sostienen los expertos del IPCC, que destacan que el cambio climático afecta a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.

Los problemas que se derivarán del cambio climático en el futuro, "como la reducción del rendimiento de las tierras, el aumento de los precios, la pérdida de calidad de los nutrientes y las alteraciones en la cadena de suministro, afectarán cada vez más a la seguridad alimentaria", afirma Priyadarshi Shukla, miembro del IPCC.

La solución a esto es producir y comer de otra forma. "Algunos patrones alimentarios requieren más agua y tierra y provocan más emisiones de gases que atrapan el calor. Las dietas equilibradas basadas en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal producidos de forma sostenible en sistemas que generan pocas emisiones de gases de efecto invernadero presentan mayores oportunidades de adaptación al cambio climático y de limitación de sus efectos", asegura otra de las expertas del IPCC, Debra Roberts.

La desertificación y la pérdida de biodiversidad son otras razones para el cambio. Según el IPCC, aproximadamente 500 millones de personas viven en zonas afectadas por la deser-

En los últimos 50 años, la superficie de las zonas áridas en situación de sequía ha aumentado de media más de un 1% al año, afectando especialmente a países de Asia y África. Si continuamos abusando de nuestra tierra, para el año 2050 se habría deteriorado una superficie tan grande como el tamaño de Sudamérica.



experimentan ese problema y las tierras áridas también son más vulnerables al cambio climático y los fenómenos de gravedad extrema, como sequías, olas de calor y tormentas de polvo, y el aumento de la población mundial no hace si no someter estas zonas a más presión", apuntan.

Lo confirman los datos de Naciones Unidas que recuerda que, en los últimos 50 años, la superficie de las zonas áridas en situación de sequía ha aumentado de media más de un 1% al año, afectando especialmente a países de Asia y África. "Si continuamos abusando de nuestra tierra, para el año 2050 se habrá deteriorado una superficie tan grande como el tamaño de Sudamérica", advierten.

Por otra parte, la degeneración de la tierra se considera "la mayor causa de pérdida de biodiversidad terrestre". Cerca





de un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción, en muchos casos en las próximas décadas. Los bosques cubren casi el 31 % de la superficie del planeta y son el hogar de más del 80 % de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos.

Sin embargo, el deterioro de la biodiversidad se está produciendo a un ritmo más rápido ahora que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, según la ONU. Además, en uno de sus informes denuncia que la deforestación por sí sola, representaba alrededor del 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el ser humano.

¿Y si no hacemos nada? Los científicos y la comunidad internacional hacen un llamamiento a la acción urgente, porque de seguir así, fenómenos extremos como las sequías serán más En el Parque Nacional de Doñana las altas temperaturas y la falta de lluvia, sumadas a la sobreexplotación del acuifero, están desecando sus lagunas, lo que avanza su desertificación

largos e intensos, y las lluvias, más fuertes, provocarán inundaciones graves y la destrucción de tierras de cultivo. Además, desde el IPCC advierten de que las sequías "provocarán la erosión del suelo y la reducción del rendimiento de las cosechas". De hecho, las olas de calor de las últimas décadas ya han generado numerosas pérdidas agrícolas, que han afectado gravemente la seguridad alimentaria mundial. A esos efectos se añadirá el aumento del nivel del mar, que traerá la erosión de las costas y numerosas repercusiones económicas, sociales y medioambientales en grandes ciudades costeras de todo el mundo.

"Sin los esfuerzos para restaurar la tierra, para 2050 se emitirán casi 70 gigatoneladas más de carbono debido al cambio en el uso de la superficie terrestre y la degradación del suelo", explican los expertos.

# Los países se comprometen a restaurar una superficie mayor que China

Cada cinco segundos se erosiona una superficie de suelo equivalente a un campo de fútbol y se necesitan 1.000 años para generar tres centímetros de tierra vegetal. El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente es el Reino de Arabia Saudita, desde allí, la directora ejecutiva adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Elisabeth Mrema, aseguraba que "es hora de cumplir los compromisos para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas". "Somos la primera generación que comprende a fondo las inmensas amenazas que se ciernen sobre la tierra, y puede que seamos la última generación capaz de revertir el rumbo de la destrucción", añadió.

De hecho, numerosos países ya se han comprometido a restaurar mil millones de hectáreas de tierras -una superficie mayor que Chinaprotegiendo el 30% de zonas terrestres y marinas. Uno de ellos es el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, que, con la Iniciativa Verde Saudi, lanzada en marzo de 2021, pretende convertir el 30% de las tierras saudies en reservas naturales, plantar 10.000 millones de árboles y restaurar 40 millones de hectáreas de tierras degradadas. Y es que tres cuartas partes de las tierras de cultivo de la región ya están degradadas, sobre todo a causa del aumento del pastoreo, y el 60% de la población sufre escasez de agua. Además, a través de la Iniciativa Verde de Oriente Medio, Arabia Saudita lidera un proyecto para plantar otros 40.000 millones de árboles en la región para restaurar el suelo y proteger la biodiversidad. El país también se ha asociado con el Grupo de los 20 y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) que han lanzado la Iniciativa Mundial de Tierras del G20, con el objetivo de reducir la degradación en un 50% para 2040.

Por su esfuerzo por la preservación del medio, la ONU ha premiado numerosos proyectos como la Iniciativa Restauración de los Bosques Mediterráneos, que se lleva a cabo desde 2017. Hasta hoy, se ha restaurado una superficie de aproximadamente dos millones de hectáreas y su nuevo objetivo es restaurar ocho millones de hectáreas más de aquí a 2030. Hay que recordar que el pasado verano Europa registró el mayor incendio forestal de su historia. Las llamas consumieron más de 50.000 hectáreas en Grecia -95.000 campos de fútbol-, y hubo incendios desde Italia hasta Argelia y Túnez.

En el continente americano destaca el proyecto Acción Andina, un movimiento social que quiere salvar los bosques altoandinos, que albergan unas 45.000 especies de plantas y miles de especies de aves, reptiles y anfibios, una sexta parte de toda la vida vegetal del planeta. Desde 2018, han puesto en marcha 22 proyectos que han involucrado a 25.000 personas para restaurar 5.000 hectáreas de bosques andinos.



Arabia Saudí pretende plantar 10 mil millones de árboles, lo que reduciría las temperaturas en 2,2 $^{\circ}$  y ayudaría a reducir la cantidad de emisiones de carbono

4 LA VANGUARDIA MIÉRCOLES, 5 JUNIO 2024



# Los países se unen para buscar soluciones a la degradación soluciones a la degradación

La recuperación de los ecosistemas es más urgente que nunca y ya se están restaurando cerca de 1.000 millones de hectáreas, pero no es suficiente. En el Dia Mundial del Medio Ambiente, la ONU propone a gobiernos, comunidades y ciudadanos iniciativas para restaurar la tierra y ser más sostenibles

P.M.

#### En la producción y consumo de alimentos

Más de 2.000 millones de personas dependen del sector agricola para subsistir, pero los sistemas alimentarios actuales son insostenibles y son una de las principales causas de la degradación del suelo. Por ello, Naciones Unidas propone una reforma de la financiación de la agricultura. Los productores agricolas reciben anualmente 540.000 millones de dólares en ayudas financieras y alrededor del 87% de estas subvenciones distorsionan los precios de los alimentos o dañan la naturaleza. La ONU pide a los gobiernos y al sector financiero promover la agricultura regenerativa, reorientar las subvenciones hacia prácticas sostenibles y explotaciones agricolas a pequeña escala, y garantizar un acceso equitativo a la tierra, al agua y a los créditos para los pequeños agricultores y comunidades marginadas.

A los ciudadanos, Naciones Unidas les invita a apoyar solo las marcas que se abastecen de materiales sostenibles, comprar productos locales para apoyar a las personas que cultivan en su región, incluir en su dieta más alimentos que no perjudiquen al suelo, como lentejas, alubias y garbanzos, o cambiar esa dieta para que sea de productos de origen regional y de temporada. También les insta a exigir un mejor etiquetado que incluya información sobre la huella de carbono y la sostenibilidad de los productos, y reducir el desperdicio de alimentos en los hogares.

Para las empresas agricolas destaca la necesidad de desarrollar variedades de cultivos resilientes a las condiciones climáticas, para ayudar a los agricultores a mitigar los efectos de las sequías y del cambio climático, adoptar técnicas agrícolas sostenibles utilizando cultivos tradicionales por su resistencia a la sequía y a las plagas, aumentar los fondos destinados a la investigación, o garantizar un uso coherente de fertilizantes y pesticidad para evitar la degradación del suelo.



iStock

#### En los ciclos y fuentes de agua dulce de áreas naturales y ciudades mundo

Los ecosistemas de agua dulce del mundo están desapareciendo de una manera alarmante a causa de la contaminación, el cambio climático, la pesca excesiva y la extracción desmesurada de recursos, denuncia la ONU. Por este motivo pide a los gobiernos invertir en planes holísticos que tengan en cuenta todo el ciclo del agua, y multiplicar los controles para identificar las fuentes de contaminación y evaluar la salud de los ecosistemas de agua dulce. Además propone restaurar los hábitats degradados, eliminando las especies invasoras, replantando vegetación autóctona y restaurando los caudales naturales.

Las ciudades pueden ser un centro de innovación en materia de aguas residuales y ampliar la reutilización del agua para la industria y la agricultura. Además, deberían abordar el ciclo del agua teniendo en cuenta el abastecimiento, la gestión de las aguas residuales, la escorrentía de las aguas pluviales y las inundaciones urbanas.

En cuanto a la salud de las zonas marinas y costeras, los gobiernos deben aplicar normas estrictas para controlar la contaminación y reducir el exceso de nutrientes, la escorrentía agricola, los vertidos industriales y los desechos plásticos antes de que lleguen al mar. Y los ciudadanos, deberían aprender a reducir, reutilizar y reciclar para eliminar el uso de plásticos.





Pero, las ciudades "también pueden ser oasis capaces de cultivar alimentos y albergar una biodiversidad notable, reduciendo su huella ambiental", afirman desde la ONU. ¿Cómo? Los ayuntamientos pueden aumentar los bosques urbanos para mejorar la calidad del aire, proporcionar más sombra y reducir la necesidad de refrigeración artificial. También deberían preservar las masas de agua como lagos, estanques, humedales o lagos de las zonas urbanas para aliviar las olas de calor y potenciar la biodiversidad.

Otras soluciones son instalar más tejados verdes y jardines verticales en los edificios, que proporcionarian más hábitats para aves, insectos y plantas; invertir en infraestructuras verdes como pavimentos permeables, jardines de lluvia y desagües biológicos para gestionar la escorrentía de las aguas pluviales y reducir las inundaciones.



iStock

En la financiación

Las inversiones destinadas a soluciones basadas en la naturaleza deben pasar de los 200.000 millones de dólares a los 542.000 millones de ahora a 2030, insiste Naciones Unidas, si se quieren cumplir los compromisos en materia de cambio climático y para la restauración de la biodiversidad y de los suelos.

Los gobiernos deben invertir en sistemas de alerta temprana para prevenir los peores efectos de las sequias, reorientar capital público y privado hacia proyectos de uso sostenible y restauración de las tierras, y crear normas e incentivos fiscales o subvenciones que desvien las inversiones hacia proyectos de restauración e infraestructuras que no degraden los ecosistemas.

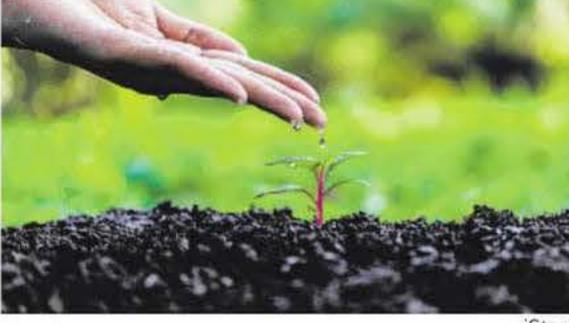

iStock

### ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente!

Queremos celebrar este día explicando de una forma clara y sencilla los conceptos más importantes sobre energía y sostenibilidad.

Encuéntralos en **La Vatiopedia:** tu guía para entender la energía y la sostenibilidad, en nuestras redes sociales.







# Desertización, la gran amenaza

El aumento de las tierras áridas, la degradación de las tierras de cultivo y la sequia conforman la triada que pone en peligro la supervivencia de buena parte de la humanidad. Revertirla está todavía en nuestras manos, aunque el reto es más inalcanzable cada día que pasa sin actuaciones decididas

Las zonas desérticas del oeste y suroeste de los EUA aumentan empujadas por la sobreexplotación agrícola y el cambio climático. A consecuencia, ha aumentado también el número de incendios

forestales.

La península ibérica es una de las zonas de Europa más amenazadas por la sequía. En el tercio sur y los archipiélagos se concentran gran parte de los 9 millones de hectáreas que hoy corren riesgo severo de desertización.

En Brasil, la selva amazónica no se escapa a la creciente aridez que responde al cambio climático, pero también a la deforestación y los incendios.

Distribución global de los tipos de terrenos según su índice de aridez

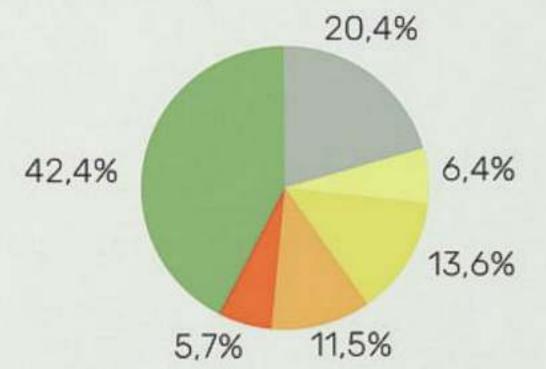



Al mar de Aral se está transformando en un desierto salino por un exceso de extracción de agua para la agricultura.

En la China, los desiertos
de Gobi y Kubuqi se
desplazan desertificando
nuevos territorios
y avanzando sobre Beijing,
que vive a menudo
tormentas de arena. Las
causas son diversas, pero
impera la sobreexplotación
del medio para dar
respuesta al crecimiento
de la población.

En el Sahel la agricultura ilegal y la tala de árboles han agravado las condiciones de un territorio especialmente árido, que crece año a año.

Australia ha vivido en los últimos años incendios devastadores que responden, en gran medida, a la agricultura y la ganadería intensiva y la deforestación, en un intento de recuperar tierras fértiles.

En función del nivel de aridez del terreno, el 37'2% del planeta se identificó como territorio seco según datos de la ONU para 2020.

A su vez, ese porcentaje se subdividió en tres grupos: el de los terrenos de aridez extrema (un 6'4%, marcados en esta infografía), el de las tierras semiáridas (un 13'6%, identificadas con el color ), y el de las tierras áridas (que sumaron un 11'5% y que aquí se han señalado en color ). El 5'7% restante responde a territorios en zonas consideradas secas sub-húmedas y que se han identificado en .

Las zonas en este mapamundi marcadas en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras húmedas; el resto, marcado en (el 42'4%) son tierras hímedas; el resto, mar



DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. L'ORÉAL GROUPE

# 'L'Oréal for the Future', el compromiso con la belleza del planeta

La compañía, que ha obtenido por octava vez la triple A del Carbon Disclosure Project, ha impulsado una serie de innovadores proyectos para combatir el cambio climático, que se reflejan, entre otros, en su espacio de formación para peluqueros en Barcelona, L'Oréal Lab

ómo podemos conciliar las necesidades de la vida diaria con los retos medioambientales? Sin duda, las compañías y organizaciones deben liderar el proceso de transformación hacia un modelo sostenible para que la pervivencia de nuestro planeta sea posible. El compromiso de L'Oréal Groupe se expresa en el programa L'Oréal for the Future, donde se trazan una serie de ambiciosos objetivos medioambientales y sociales, la mayoría para 2030.

Entre los objetivos en la lucha contra el cambio climático se incluye que todas sus fábricas se abastezcan al 100% de energías renovables para 2025. Algo que ya es una realidad, desde el año 2015, en la fábrica que el grupo cosmético tiene en Burgos y que produce para todo el mundo productos de marcas tan conocidas como Kérastase.

También se han comprometido a reducir a la mitad las emisiones de sus principales proveedores para 2030, reducir un 57% (respecto al 2019) las emisiones scopes 1 y 2 (las de fábricas, oficinas, tiendas y flota propia); y reducir un 28% las scope 3 (de compras de bienes y servicios, transporte de proveedores y distribuidores, etc.). De momento, ya han conseguido que el 100% de la electricidad consumida en España y Portugal sea renovable desde 2018; y han compensado 64 tn de CO2 en España (lo que equivale a

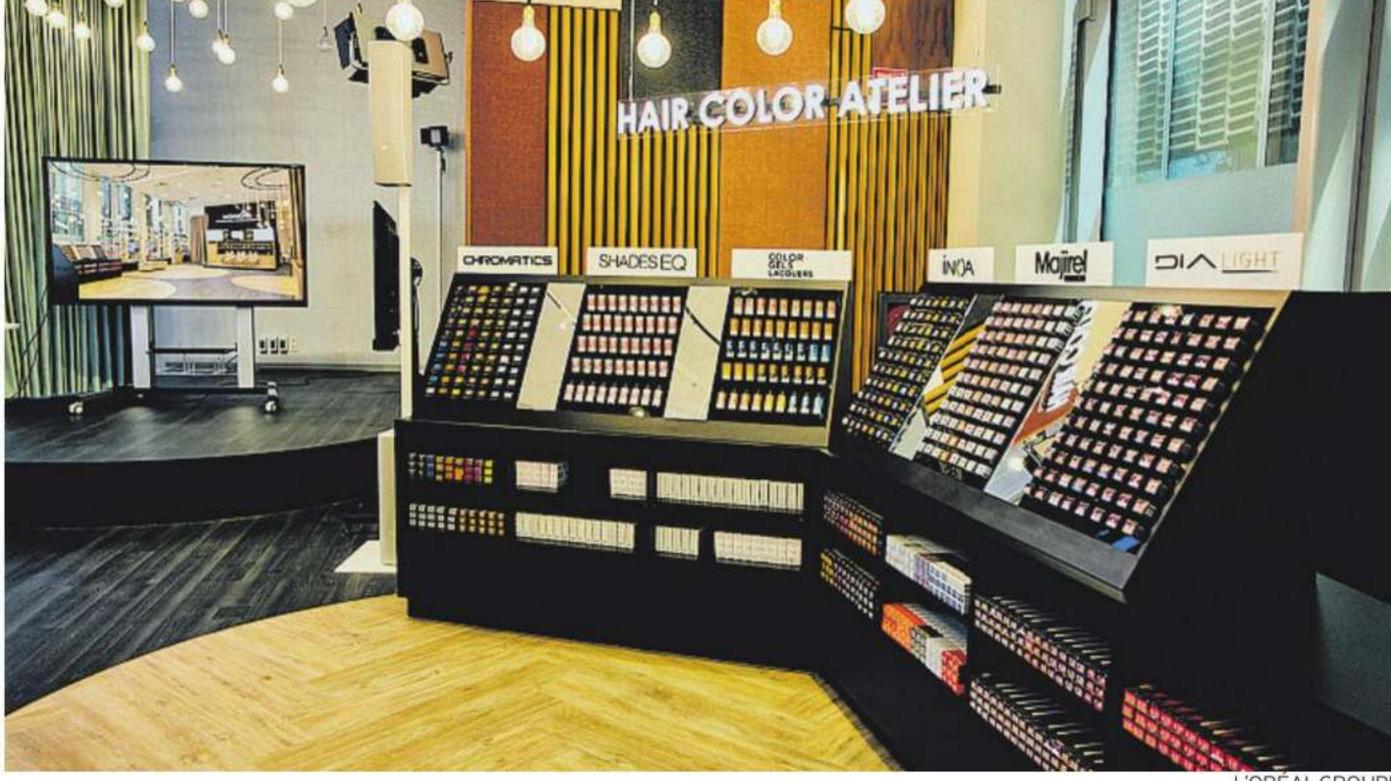

L'ORÉAL GROUPE

En 2023 el 85% del plástico PET utilizado en sus envases procedía de fuentes recicladas. Para 2030 el objetivo es que el 100% de los envases sean rellenables, reutilizables o compostables

más de 13 vueltas a la Tierra).

Además, se han propuesto que los ingredientes tengan trazabilidad total y que todos los edificios donde operan tengan un impacto positivo en la biodiversidad.

A través de las Green Science, L'Oréal trabaja para que todas sus fórmulas sean respetuosas con el entorno acuático, así como para ofrecer productos con el 95% de ingredientes provenientes de fuentes vegetales renovables, minerales abundantes o procesos circulares. También se centran en otros aspectos como la reutilización o reciclaje del L'Oréal Lab
Barcelona,
el espacio de
formación para
peluqueros de
L'Oréal Productos
Profesionales, ha
sido concebido
como un lugar de
encuentro para el
sector y referente
del programa
Hairstylist for the

future

agua y la reducción del plástico. En cuanto a este último, la previsión es que para 2030 el 100% de los envases serán rellenables, reutilizables o compostables.

Entre sus iniciativas para impactar en toda su cadena de valor, está el programa Hairstylist for the future, que ya cuenta con el compromiso de 3.000 salones de 23 países. Uno de ellos es el salón Alma Hair Spa, en Barcelona, que participa activamente en este programa y destaca los beneficios que les aporta, como el ahorro significativo de agua gracias a herramientas como Water Saver, un cabezal que utiliza solo dos litros y medio de agua por minuto, en comparación con el estándar de ocho.

Todas estas iniciativas, enmarcadas en la decidida lucha de
L'Oréal Groupe contra el cambio
climático, la escasez de agua y
la deforestación, han hecho que
por octavo año consecutivo haya
sido reconocida con la triple A
(la máxima puntuación posible)
por Carbon Disclosure Project
(CDP). Como dice Delia García,
directora de Sostenibilidad e Impacto Social de L'Oréal España
y Portugal, "no debemos hacerlo
mejor. Debemos hacer lo que se
necesita".

#### L'Oréal Lab Barcelona, ejemplo de sostenibilidad

Desde septiembre de 2021, Barcelona cuenta con este moderno centro que ya se ha convertido en una auténtica referencia para la enseñanza de los profesionales de la peluquería, y que dispone de un equipamiento único y pionero, con tecnología de última generación y un firme compromiso con la sostenibilidad.

L'Oréal Productos Profesionales ha apostado por convertir este espacio en un lugar de encuentro de peluqueros, partners de la división o alumnos de FP, entre otros, donde tienen lugar formaciones, desfiles, sesiones de fotos, reuniones y convenciones. Las instalaciones han sido concebidas con una mentalidad "digital first", como confirma el plató de televisión integrado que funciona como un centro de retransmisión de

contenido en directo difundido por redes sociales y los webinars de www.lorealaccess.com. En el diseño de este espacio se cumplen, además, altos estándares de sostenibilidad, con el objetivo de conciliar las necesidades de negocio en materia de educación, con la preservación de un planeta con recursos limitados, fieles al espíritu del programa L'Oréal for the future. Es, además, el lugar de referencia para dar a conocer el programa Hairstylist for the future, con herramientas como el cabezal de lavado Water Saver, que reduce hasta un 69% el consumo de agua o las medidas de reciclaje de cabello con Clic Recycle para la creación de mantillos destinados a la agricultura regenerativa, y redes biodegradables para la absorción de vertidos.



#### Actuamos para hacer frente al cambio climático.

Desde 2019, hemos reducido las emisiones de CO2 de nuestras plantas operadas en todo el mundo en un 74%. A finales de 2023, alcanzamos el 91% de energía renovable en nuestras instalaciones\*, incluido el 100% en China y EE. UU.



CREAMOS LA BELLEZA QUE MUEVE EL MUNDO



#### DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. BANCO SANTANDER



# Avance en la descarbonización, con nuevos objetivos

Banco Santander ha diseñado una estrategia climática integral y ha mostrado su compromiso con alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2050, alineándose con el Acuerdo de París sobre cambio climático. Además, ha anunciado dos nuevos objetivos intermedios de descarbonización para 2030 para sus carteras del sector de la automoción

a descarbonización supone un desafío social y medioambiental de primer orden.
Los bancos desempeñan un papel importante para apoyar la descarbonización de la economía, teniendo en cuenta que es tan importante financiar a las empresas que ya son verdes como a aquellas que se encuentran en sectores intensivos en carbono para que puedan realizar la transición.

Hoy, nos enfrentamos a diversos retos que son determinantes para la pervivencia de nuestro planeta y su legado a las futuras generaciones. Culminar de forma exitosa la transición ecológica, contribuir de modo significativo al desarrollo sostenible y comprometerse decididamente en la lucha contra el cambio climático son ya prioridades que exigen de la implicación de todos, especialmente por parte de las empresas y organizaciones. Estamos ante un tema de auténtico calado, ya sea desde la perspectiva medioambiental o la social, en el que los

bancos pueden y deben jugar una importante labor, apoyando y contribuyendo a acelerar las transformaciones. Es esencial, pues, que estas organizaciones destinen esfuerzos en la canalización de recursos a proyectos que contribuyan a descarbonizar la economía, tanto si estos surgen de compañías que ya podemos considerar "verdes" como de aquellas que se encuentran en sectores intensivos en la producción de carbono y que están tratando de realizar o culminar la transición hacia un modelo

más sostenible.

Banco Santander es una entidad que, desde hace tiempo, se ha comprometido a fondo en esta importante cuestión. En 2021, anunció su intención de alcanzar las cero emisiones netas de carbono para todo el grupo en 2050, alineándose así con los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático. Dos años antes, concretamente en septiembre de 2019, ya había decidido unirse al Compromiso Colectivo de Acción por el Clima promovido por las Naciones Unidas. Desde entonces, se ha ido fijando otros objetivos intermedios de descarbonización, progresivamente más ambiciosos. Al mismo tiempo, ha diseñado una estrategia climática integral basada en cuatro

#### BANCO SANTANDER. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE





iStock

ejes fundamentales. El primero consiste en alinear su cartera con el mencionado acuerdo sobre cambio climático firmado en la capital francesa, que establece una serie de medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media global sin superar los 1,5° respecto a los niveles industriales.

El segundo criterio está centrado en ayudar a sus clientes en la transición hacia una economía baja en carbono mediante la movilización de 120 miles de millones de euros en "financiación verde" entre 2019 y 2025, que se extenderán hasta los 220 miles de millones para 2030. Además, Banco Santander ofrece orientación, asesoramiento y soluciones empresariales específicas para invertir en una amplia gama de productos en función de las preferencias de sostenibilidad. Su meta es alcanzar los 100 miles de millones de euros de activos gestionados en inversión socialmente responsable para 2025.

El siguiente reto consiste en reducir su propio impacto medioambiental implementando diversas medidas de eficiencia energética, utilizando exclusivamente electricidad generada a partir de fuentes renovables (también para 2025) y asegurando la neutralidad en carbono en su propia actividad (objetivo que ya logró alcanzar en 2020). El último vector de su estrategia climática está orientado a incorporar la cuestión en la gestión de riesgos, analizando exhaustivamente la afectación sobre el medio ambiente de sus carteras.

El pasado año, Banco Santander incorporó dos nuevos objetivos intermedios de descarbonización para 2030, relacionados con la fabricación de automóviles del segmento mayorista

En 2023, Banco Santander incorporó
dos nuevos objetivos intermedios de
descarbonización para 2030, vinculados
a la fabricación de automóviles del
segmento mayorista y a los préstamos de
consumo para la adquisición de este tipo de
vehículos en Europa

La entidad bancaria financia a las empresas implicadas en la transición ecológica y la economía "verde" así como con los préstamos de consumo para la adquisición de estos vehículos en Europa. Estos nuevos propósitos se añaden a los ya establecidos en 2021 y 2022 para las carteras de generación de energía eléctrica, carbón térmico, petróleo, gas, aviación y acero. De este modo, la entidad ha conseguido sumar en total hasta siete objetivos de descarbonización en cinco sectores distintos de altas emisiones.

Los nuevos retos fijados se centran en las fuentes de emisión más importantes en la cadena de valor del sector del automóvil. En primer lugar, aquellas emisiones provenientes de los vehículos producidos por los fabricantes (las denominadas de alcance 3 o indirectas, que suelen escapar al control de las compañías). A esto hay que añadir las emisiones producidas por los automóviles financiados a los usuarios finales, más las emisiones de la red eléctrica (de conformidad con las directrices indicadas por la organización global PCAF - Partnership for Carbon Accounting Financials). Evidentemente, la consecución

final de estos objetivos dependerá, en gran medida, de las políticas públicas desarrolladas, la creación de infraestructuras para vehículos eléctricos (como los puntos de recarga) y el comportamiento de los consumidores en los principales mercados de la automoción.

Sin lugar a dudas, este sector es verdaderamente clave a la hora de abordar la transición hacia una economía lo más baja en carbono posible. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el transporte por carretera representa hoy más del 15% de las emisiones mundiales relacionadas con la energía. El paso de los tradicionales motores de combustión interna a los vehículos eléctricos y los eléctricos híbridos enchufables es la palanca de descarbonización más importante en este segmento de producción.

Por eso, en la actual coyuntura, Banco Santander está ayudando a sus clientes especializados en la fabricación de automóviles a adaptar de forma eficaz sus modelos de negocio y su oferta de productos a este nuevo tipo de sistemas de movilidad. Asimismo, la entidad está prestando su apoyo a los minoristas para financiar las compras de cantidades cada vez mayores de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

La labor de la entidad no se detiene en el desarrollo de todos los aspectos relacionados hasta el momento. Mientras vela por el cumplimiento de todos estos ambiciosos objetivos, continúa avanzando en el análisis, la medición y las acciones necesarias para ayudar a descarbonizar otros sectores relacionados con la cuestión climática que son especialmente relevantes, como la agricultura, las hipotecas y los inmuebles comerciales. Para ello, sigue escrupulosamente los postulados de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), de la que Banco Santander es miembro fundador, y que reúne a un destacado grupo de bancos de todo el mundo que representan alrededor del 40% de los activos bancarios mundiales. Por eso, trabajan para promover un cambio colectivo que permita atender al mayor reto que hoy debe enfrentar la humanidad, la emergencia climática, y también para acompañar a sus clientes hacia un futuro donde la sostenibilidad no sea un objetivo, sino una realidad consolidada.



DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. IBERIA

# El SAF, la solución para descarbonizar la aviación

Los combustibles sostenibles de aviación son la opción más inmediata para alcanzar las emisiones netas cero en 2050. España cuenta con las condiciones idóneas para convertirse en un referente en una industria de producción que genera riqueza y empleo

ubo una época en la que volar parecía, para el ser humano, una utopía. En el mundo globalizado e interconectado de hoy, por el contrario, se ha convertido en una necesidad que debemos hacer compatible con la preservación del medio ambiente. La aviación es un sector esencial para la economía mundial, aún más en un país como el nuestro, donde el turismo representa el 12% del PIB; una cifra que crece exponencialmente si consideramos la generación de puestos de trabajo, la exportación de mercancías, el desarrollo de los proveedores locales y los viajes de negocios.

Actualmente, ocho de cada diez turistas que llegan a España lo hacen en avión. Ante esto, debemos preguntarnos: ¿cómo hacer compatibles los múltiples beneficios que la aviación nos aporta con la preservación del planeta? Las aerolíneas se han marcado el reto de alcanzar la neutralidad climática en 2050 (IAG, el grupo al que pertenece Iberia, fue el primero en hacerlo), y, para conseguirlo, han iniciado una profunda transformación en todas las áreas de su actividad.

En el caso de Iberia, la apuesta por la sostenibilidad se concreta en tres pilares: la renovación de la flota, la mejora de la eficiencia en sus operaciones y el uso de combustibles sostenibles de aviación. Para cumplir el primer objetivo, la aerolínea española está incorporando aeronaves de última generación (entre ellas, las A350-900 y las A320neo) que son entre un 15 y un 35% más eficientes que los aviones que sustituyen. Esta renovación, unida a la reducción del peso del avión, la digitalización y la eficiencia de las operaciones, provoca que Iberia haya conseguido reducir la huella de carbono un 9% en 2022 respecto a 2019.

El impacto positivo de todas estas medidas es evidente, pero es necesario ir más allá, para implementar una alternativa al queroseno para propulsar los aviones. La mejor opción son los combustibles sostenibles de aviación, conocidos como SAF (por sus siglas en inglés, Sustainable Aviation Fuels). Estos combustibles de origen orgánico se producen a partir de aceites de cocina, grasas animales o residuos agrícolas, o sintéticos generados al capturar CO<sub>2</sub> mediante el empleo de hidrógeno verde; y pueden reducir entre un 60 y un 100% las emisiones en todo el ciclo de vida del combustible. Además, son una tecnología drop-in, lo que significa que pueden em-





El uso del SAF puede reducir entre un 60 y un 100% las emisiones del combustible en el ciclo que va de la producción al consumo



pezar a utilizarse sin necesidad de modificar el diseño de los aviones o las infraestructuras de los aeropuertos.

Actualmente, los aviones están certificados para operar con un 50% de combustible de origen sostenible y se está trabajando para llegar al 100%. Iberia ya ha hecho vuelos demostrativos con SAF, tanto en el mercado doméstico (el trayecto Madrid-Bilbao, en octubre de 2021) como en rutas de largo radio (Dallas, Washington y San Francisco, en junio de 2022).

En los próximos 20 años, el grupo IAG invertirá más de 900 millones de dólares en SAF a través de la firma estadounidense Gevo, concretamente en seis millones de galones al año, durante cinco años a partir de 2028, para ser suministrado en los aeropuertos de Los Ángeles y San Francisco. Esta noticia es el perfecto reflejo de las dificultades de suministro que existen en Europa. De hecho, la producción de estos combustibles apenas alcanza el 1% de la demanda, lo que exige de una

Iberia

#### IBERIA. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE





Iberia

producción a gran escala.

El desarrollo de una industria del SAF supondría para España generar riqueza y nuevos empleos de calidad, así como conseguir seguridad e independencia energéticas. Como bien explica Teresa Parejo, directora de Sostenibilidad de Iberia, nuestro país tiene todo lo que se

El grupo de aerolíneas IAG, al que pertenece Iberia, fue el primero del mundo en comprometerse a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Además, en 2030 reducirá sus emisiones en un 20% y operará ya en un 10% de vuelos con SAF

#### La importancia de apostar por producir SAF

Conseguir que nuestro país se convierta en un referente en la industria del SAF exige del compromiso y la implicación de múltiples actores, desde las compañías a las administraciones. Tal como señala Teresa Parejo, "la sostenibilidad no se puede abordar de manera individual o aislada. Esto es un trabajo de todos. Dada la envergadura y ambición del proyecto son necesarias alianzas público-privadas; en particular, de las empresas productoras con el Gobierno y con las Administraciones locales y autonómicas". Hay países como Estados Unidos, Reino Unido, o más recientemente Francia, que ya están ganando la carrera por liderar el futuro de esta industria. En el caso de Estados Unidos, han puesto en marcha una normativa que acelera la producción de SAF a precios competitivos, lo que está promoviendo que la producción se concentre actualmente allí. Iberia ya ha llegado a acuerdos con Cepsa y Repsol, pero es necesario contar con apoyos institucionales para abastecer las necesidades de consumo energético del sector la aviación. Por eso, es esencial, como apunta la directora de Sostenibilidad de Iberia, que las distintas entidades públicas, tanto las nacionales como las distintas entidades públicas (europeas, nacionales, autonómicas y locales) puedan ayudar, "con incentivos para acelerar la producción de combustibles sostenibles".

necesita para ello: "En primer lugar, una enorme riqueza en residuos forestales, agrícolas y ganaderos, que son los que se emplean para producir el SAF biológico. Además, España va camino de encabezar la producción de hidrógeno verde, que, entre otras cosas, se utilizará para producir SAF sintético".

Un informe de PWC confirma que la puesta en marcha en España de entre 30 y 40 plantas de producción de SAF -una cantidad que permitiría cubrir la demanda nacional e incluso exportar- supondría un impacto en el PIB de 56.000 millones de euros y 270.000 puestos de trabajo hasta 2050. En opinión de Parejo, es fundamental "aprovechar que somos líderes en energías renovables para descarbonizar el transporte aéreo de manera inmediata y con proyección futura".

Además, hay que tener en cuenta, como apunta la directora de Sostenibilidad de Iberia, que el desarrollo de esta industria tendría lugar en zonas de la España rural, lo que contribuiría a "generar cohesión social y territorial". Las regiones con mayor capacidad para producir SAF orgánico son, por orden: Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Aragón y Extremadura. Se estima que, en 2050, España necesitará unas cinco millones de toneladas al año de SAF, por lo que la apuesta por el desarrollo de este tipo de fábricas contribuirá, sin lugar a dudas, a proporcionar estabilidad a nuestra economía.

En definitiva, los combustibles sostenibles de aviación son la expresión perfecta de la transformación que ha emprendido el sector de la aviación, para alcanzar la tan deseada neutralidad en carbono, asegurando, al mismo tiempo, la interconexión de los diferentes territorios de nuestro planeta. IAG e Iberia han manifestado su determinación de ser parte protagonista en estos cambios, como demuestra la voluntad de reducir sus emisiones en un 20% para 2030 o la decisión de operar en esta fecha con un 10% de vuelos con SAF.